

Fundado en 1976 Año XLIX Número 17.227

EL PERIÓDICO GLOBAL

Edición Nacional 2,00 euros

26 de septiembre de 2024

Libros 🌉

Sally Rooney explora la frustración de los hombres célibes -P40

# Israel prepara a su ejército para la invasión de Líbano

◆ Las Fuerzas Armadas movilizan brigadas de cara a una operación terrestre
 ◆ El tercer día de bombardeos causa medio centenar de muertos
 ◆ EE UU y Francia buscan una tregua

ANTONIO PITA / LUIS DE VEGA Beirut / Rosh Hanikra (Israel) Israel emprendió ayer bombardeos sobre Líbano por tercer día consecutivo con el objetivo de "preparar el terreno para una posible entrada y seguir debilitando a Hezbolá", según dijo el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi. Horas antes, el ejército había anunciado la movilización de varias brigadas en el norte del país. Los bombardeos de ayer causaron otro medio centenar de muertos, con lo que ya son más de 600 víctimas mortales en tres días. Hezbolá lanzó un misil balístico contra Tel Aviv, el primero que reconocen ambas partes en casi un año de enfrentamientos. El objetivo era la sede del Mosad, los

servicios secretos en el exterior, según informó la milicia. EE UU y Francia negocian una tregua, para la que serán "decisivas" las próximas 24 horas, en palabras del presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri.

—P2 A 5



Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, ayer en Ciudad de México. EMILIANO MOLINA

# Sánchez denuncia que México veta al Rey por "interés político"

Sheinbaum critica a Felipe VI por no responder a la petición de disculpas por la Conquista

C. E. CUÉ / E. CAMHAJI Nueva York / México

Pedro Sánchez consideró ayer "inaceptable" que el Rey no sea invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México "por el interés político de alguno". Sheinbaum se justificó en que Felipe VI no respondió a la petición de disculpas por la Conquista que hizo el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. —P14 Y 15 —EDITORIAL EN P10



# El Gobierno desclasificará informes del CNI como gesto hacia Junts

Los Presupuestos, en espera de los congresos de los independentistas

#### JESÚS GARCÍA **Barcelona**

El Gobierno está dispuesto a desclasificar documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Esa era una de las condiciones exigidas por Junts per Catalunya al PSOE. El gesto se produce cuando el Gobierno trata de reabrir la negociación de los Presupuestos, cuya presentación se retrasará en espera de los congresos de Junts y ERC. —P15 y 16

# Rusia aumenta el tránsito de sus buques de guerra por el Estrecho

BELÉN DOMÍNGUEZ CEBRIÁN **Madrid** 

El tránsito de buques de guerra y submarinos rusos por el Estrecho de Gibraltar ha aumentado en un 50% en lo que va de año respecto a 2023, según fuentes del Ministerio de Defensa. Son "muchos centenares" los buques del Ejército de Putin que transitan con armamento o material militar por aguas próximas a España. Moscú utiliza esta ruta ante el control por Turquía del estrecho del Bósforo. —P21

# La Fiscalía investiga a Alvise Pérez por financiación ilegal

R. RINCÓN / Ó. LÓPEZ-FONSECA **Madrid** 

La Fiscalía General del Estado ha remitido a la del Supremo una denuncia por financiación irregular contra el eurodiputado Alvise Pérez. Un empresario asegura haberle pagado 100.000 euros en metálico para la campaña de Se Acabó La Fiesta.

—P18



# Israel prepara una invasión de Líbano

El ejército mata a medio centenar de personas en su tercer ataque masivo consecutivo en el país vecino y moviliza brigadas hacia el norte. Hezbolá dispara un misil contra la base del Mosad cerca de Tel Aviv

#### ANTONIO PITA / LUIS DE VEGA Beirut / Rosh Hanikra

Después de tres días de bombardeos masivos (2.000 objetivos, según el ejército israelí), más de 600 muertos y el éxodo de casi el 10% de la población de Líbano para salvar la vida, el jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, señaló ayer que los ataques buscan "preparar el terreno para una posible entrada [en Líbano] y seguir debilitando a Hezbolá". Horas antes, el ejército había anunciado la movilización de va-

rias brigadas en el norte del país. Ambos anuncios, ayer, se producían tras días de especulación sobre una incursión terrestre en el sur de Líbano. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó dar detalles sobre sus planes, pero declaró en un mensaje difundido en vídeo: "Estamos asestando golpes a Hezbolá que nunca podía imaginar; lo estamos haciendo con fuerza e inteligencia". Estados Unidos y Francia negocian contra reloj una tregua, para la que serán "decisivas" las próximas 24 horas, en palabras del presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri.

Los bombardeos sobre Líbano causaron durante la jornada
otro medio centenar de muertos,
sobre todo poco después de un
ataque inédito ayer por parte de
Hezbolá: el lanzamiento de un misil balístico contra la zona de Tel
Aviv, el primero que reconocen
ambas partes en casi un año de
enfrentamientos. La milicia chií
precisó que el objetivo del cohete
era la sede del Mosad, los servicios secretos en el exterior. Está a
las afueras de la ciudad, corazón

económico del país y donde sonaron las sirenas antiaéreas advirtiendo a la población del peligro. Es el tercer ataque masivo de los aviones de combate esta semana sobre territorio libanés.

La milicia definió el lanzamiento contra la sede del Mosad como una venganza por el ataque con la detonación casi simultánea a distancia la pasada semana de miles de buscas y walkie-talkies que el partido-milicia había repartido entre los suyos y que causó medio centenar de muertos. Israel no ha reconocido su papel en

la operación, pero ha dado a entender, en declaraciones de varios mandatarios, incluido Netanyahu, que es obra del Mosad.

Solo a lo largo de la mañana de ayer, la milicia lanzó unos 40 cohetes hacia distintas regiones de Israel. El tierra-tierra dirigido hacia Tel Aviv fue interceptado por el sistema de defensa antimisiles, según el ejército, que no cambió las instrucciones indicadas a la población civil en la zona centro, ni anuló las clases. Tampoco se informó de daños personales o materiales.

Las capacidades militares de la organización son muy inferiores a las israelíes, pero considerables, y dispone de misiles capaces de golpear todo su territorio

# La milicia mejor armada del mundo

# TRINIDAD DEIROS BRONTE **Madrid**

La capacidad militar del partido-milicia chií libanés Hezbolá no puede compararse con la de las Fuerzas Armadas israelíes. No por ello es un enemigo pequeño. Los datos sobre su arsenal son parciales y muchos proceden de cálculos de Israel y de su aliado, EE UU. Sí dan una idea de por qué los expertos consideran que esta milicia es el actor no estatal mejor armado del mundo, con el respaldo de Irán, pero también de Siria. En sus depósitos atesora incluso misiles de medio y largo alcance, capaces de impactar en todo el territorio israelí.

● Combatientes. Su líder, Hasan Nasralá, elevó recientemente a 100.000 sus combatientes, una

cifra que las cancillerías occidentales reducen a menos de la mitad. Según un informe del think tank estadounidense Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés) "cuenta con unos 30.000 combatientes en activo y hasta 20.000 de reserva". Los milicianos tienen una larga experiencia en guerra de guerrillas y en combate urbano. Además, subraya el CSIS, la experiencia del grupo "luchando en apoyo de Bachar el Asad en Siria durante la última década le ha dado acceso a capacidades y competencias utilizadas por ejércitos convencionales.

• Cohetes y misiles. Hezbolá dispone, según diferentes fuentes, de entre 120.000 y 200.000 cohetes y misiles, la mayor parte pequeños cohetes de artillería tierra-tierra no guiados y que se transportan fácilmente, entre los que destacan los Katyusha, utilizados en la guerra de 2006, y suministrados principalmente por Irán. Desde entonces, "Hezbolá ha aumentado drásticamente su acceso a misiles de largo alcance" —hasta 500 kilómetros— recalca el CSIS, "lo que significa que la mayor parte

lución 1.701 de la ONU. Los bom-

bardeos han dejado más de 600



#### Un libanés sentado en el cráter causado por un ataque aéreo israelí en Jiyeh. ayer. M. NAAMANI (EP)

Es la primera vez que Hezbolá llega tan lejos con uno de sus proyectiles en casi un año de enfrentamientos, señalaron las Fuerzas Armadas de Israel. La milicia reivindicó un ataque similar el mes pasado, en una represalia al asesinato de su número dos, Fuad Shukr, pero el Gobierno de Netanyahu lo tildó de propaganda. Poco después, el ejército israelí amunció "bombardeos extensivos" en el sur de Líbano y en el valle de la Becá, igual que en los dos días previos.

Desde hace días, tanto el Gobierno como los mandos militares lanzan la hipótesis de una invasión del vecino del norte. La nueva movilización de reservistas "permitirá continuar con los combates contra la organización

de Israel sentirá la amenaza de ataques de Hezbolá si el conflicto se intensifica". Solo "unos cientos como máximo" de esos misiles son guiados, pero su precisión "proporciona a Hezbolá la capacidad de atacar objetivos de alto valor, centros económicos vitales e infraestructura crítica" en Israel. Hezbolá ha accedido también a tanques de fabricación rusa, como los T-72, gracias a su implicación en la guerra de Siria.

● **Drones.** El principal suministrador de armas del grupo chií, Irán, le ha proporcionado el grue-

terrorista Hezbolá, la defensa del Estado de Israel y la creación de las condiciones para que los residentes del norte de Israel puedan regresar a sus hogares", señalaba un comunicado. Fuentes militares israelíes afirmaban que seguían apostando por un acuerdo, pero el incremento de la tensión ha llevado a Estados Unidos a encabezar un frente diplomático internacional para tratar de frenar la escalada

Ayer por la tarde no se apreciaba movimiento de tropas en las carreteras del extremo más

## El jefe del Estado Mayor señala que los ataques buscan preparar el terreno

## Varias brigadas han sido movilizadas en las últimas horas al norte del país

noroccidental del país, junto a la costa mediterránea y el kibutz Rosh Hanikra, como comprobó EL PAÍS. Adi, un reservista de 40 años, mataba el rato junto a otros dos militares en un control a pocos metros de la frontera. "Todas las opciones están sobre la mesa. No es un secreto que se están movilizando muchas tropas en todo el país", comentaba Doron Speilman, portavoz castrense, en el kibutz Saar, a cinco kilómetros de la frontera, uno de los puntos alcanzados ayer por la milicia chií. "Ya veremos qué ocurre estos días", agregó sin ofrecer detalles de una posible invasión tras el anuncio de la movilización de varias brigadas.

"El ejército está golpeando completamente lo que consideramos una amenaza inminente contra el Estado de Israel. Esa es la de los misiles y cohetes que Hezbolá tiene listos en habitaciones y áticos, así como el liderazgo de Hezbolá, con el que estamos acabando", detallaba el militar en medio de los daños causados por el proyectil. "Si Hezbolá se retira hacia el río Litani, esto se acaba", añadía Speilman en referencia al cauce, unos kilómetros más arriba de la frontera, en cuya orilla meridional el grupo chií tiene prohibido estar desplegado por la reso-

so de los aparatos no tripulados que utiliza, del tipo Ayoub (Shahed-129), Mirsad 1 y 2 y Karrar, entre otros. En sus depósitos hay drones con cuatro hélices comerciales (cuadricópteros), y otros con capacidad de vigilancia y ataque, recalca el CSIS.

• Misiles antitanques y defensa antiaérea. Hezbolá utiliza unos misiles antitanques, bautizados como Thar Allah, diseñados para superar el sistema de protección de los tanques Merkava israelíes, según el canal de televisión libanés Al Mayadeen en octubre. La

muertos en tres días. El primero, el lunes, fue la jornada más letal en el país desde el fin de la guerra civil, en 1990, con casi los mismos muertos en un solo día que en los 11 meses previos de fuego cruzado entre Israel y Hezbolá, y el inicio de un éxodo masivo, por orden de Israel y por miedo. Ayer, el ministro de Exteriores libanés, Abdalá bu Habib, puso número a quienes escapan aceleradamente (en coches, motos, andando...) de los bombardeos. "Teníamos 110.000 desplazados y ahora estamos cerca del medio millón", en un país de 5,5 millones de habitantes, dijo el ministro en un acto organizado por el think-tank Carnegie Endowment for International Peace. Los desplazados se dirigen hacia casas de familiares (o, directamente, de desconocidos), colegios habilitados como refugios u hoteles. La jornada dejó una nueva

prueba de los riesgos de extensión regional del conflicto. Las milicias proiraníes en Irak reivindicaron el lanzamiento de drones contra dos objetivos. Por la mañana, contra los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde la guerra de los Seis Días, de 1967. Cuando sonaron allí las sirenas, los aviones de combate derribaron el dron al sur del mar de Galilea, señaló el ejército. A última hora del día, las milicias atacaron también Eilat, la ciudad costera en la punta sur de Israel. Un dron impactó en la zona del puerto, como captó un vídeo, e hirió levemente a dos personas. Otro fue interceptado por la Fuerza Naval.

Hezbolá ha ido ampliando el radio del lanzamiento de sus proyectiles, coincidiendo con los más intensos bombardeos sobre sus posiciones de la aviación israelí. . Israel basa su defensa en un triple escudo antiaéreo, principalmente, que es el que desbarató ayer los planes de la milicia chií libanesa de asestar un golpe en el corazón de una de las instituciones mejor protegidas. La incursión con tropas terrestres en Líbano buscaría hacer retroceder a los milicianos de Hezbolá apostados en el entorno fronterizo desde donde llevan a cabo frecuentes ataques hacia el sur. Netanyahu ha insistido en que van a hacer todo lo necesario para que regresen a sus casas los 60.000 vecinos evacuados del entorno más próximo de esta linde.

milicia también instala "misiles antitanques Kornet en vehículos todoterreno", apunta el informe del CSIS. Desde 2006, Hezbolá ha recibido cañones antiaéreos, sistemas portátiles de defensa aérea y sistemas de misiles tierra-aire de corto y medio alcance fabricados en Irán y Rusia.

• Geografía y túneles. Como Hamás en Gaza, Hezbolá ha construido una red de túneles y búnkeres en las colinas rocosas del sur de Líbano, que utiliza para lanzar ataques con cohetes y esconder misiles balísticos.

# Pobre Líbano, pobres libaneses

#### **Análisis**

#### ÁNGELES ESPINOSA

Salvo que uno sea muy pro o anti israelí, resulta difícil entender el sangriento juego que Israel y Hezbolá se traen entre manos en Líbano. Su enfrentamiento de cuatro décadas se ha intensificado desde el brutal ataque terrorista de Hamás de hace un año y la voluntad declarada de la milicia libanesa de respaldar a sus aliados palestinos de Gaza.

Sin embargo, ni el único Estado democrático de Oriente Próximo ni el poderoso grupo político-militar chií del país vecino están en condiciones de alcanzar su objetivo. Aun así, no parecen importarles los centenares de muertos y la destrucción del muy maltrecho Líbano.

A pesar de su persistente bombardeo sobre el norte de Israel, Hezbolá no ha conseguido reducir la presión militar sobre Gaza, ni forzar a Israel a un gunos esperan una incursión terrestre. Pero como en el caso de Hamás, diezmar a sus militantes y destruir armas e infraestructuras no va a doblegarles.

Unos y otros pelean sobre un Estado frágil, casi fallido. De hecho, esa ausencia del Estado, al que Hezbolá suplanta en el sur de Líbano y en buena parte de sus instituciones, ha sido esgrimida por un ministro israelí, Amichai Chikli, para defender la ocupación de una franja de ese país. Es puro cinismo. Primero, porque Israel -al igual que Irán y, en menor medida, otros vecinos y también EE UU o Francia- tiene gran parte de responsabilidad en la debilidad del Estado libanés. En segundo lugar, porque Israel ya ocupó el sur de Líbano entre los años 1985 y 2000, agravando la fractura intercomunal y contribuyendo a la popularidad de un entonces naciente Hezbolá.

Llegué a Beirut como corresponsal a finales de 1987, en medio de la guerra civil libanesa. El conflicto había estallado 12



Una familia libanesa huye en furgoneta de Darmur. EP

alto el fuego. A estas alturas está claro que sin el apoyo directo de Irán, su patrocinador, no podrá ir más allá en el choque con Israel.

Y esa es una trampa que la República Islámica quiere evitar, como ha señalado el veterano diplomático iraní Javad Zarif (que ahora ejerce de asesor de política exterior del nuevo presidente), aunque no sea tanto por falta de ganas de sus halcones como por la situación interna y el temor a enfrentarse directamente con EE UU. Por su parte, el Gobierno de Netanyahu ha utilizado los ataques de Hezbolá y el desplazamiento de civiles que han forzado para justificar acabar con esa milicia.

La explosión de miles de buscas y walkie-talkies (en una espectacular operación que Israel ha evitado atribuirse y que si hubiera tenido otro origen se hubiera calificado de terrorista) ha dado paso a una ofensiva aérea sin precedentes desde 2006 y al-

años antes, cuando las milicias cristianas -- aliadas de Israelquisieron poner coto al Estado dentro del Estado en que se había convertido la presencia de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y otros grupos palestinos, con el apoyo de izquierdistas y panarabistas libaneses. Ya antes era un Estado frágil debido al confesionalismo de su sistema político, que alentaba el reparto de prebendas dentro de cada comunidad (cristianos, musulmanes suníes y chiíes, drusos...).

Las esperanzas que pudo despertar el fin de la contienda civil en 1990 quedaron enterradas con los 34 días de bombardeos israelíes de 2006.

"Cada 15 años tenemos una guerra", declaraba entre incrédulo y resignado un libanés entrevistado estos días por una televisión occidental. ¿Tiene que ser así? ¿No hay nadie que pueda pararlo? Pobre Líbano, pobres libaneses.



Soldados israelíes tomaban posiciones durante una operación terrestre en el sur de la franja de Gaza, el día 13. LEO CORREA (AP/LAPRESSE)

# Siete frentes abiertos ponen a prueba a las Fuerzas Armadas israelíes

Hasta un 71% de las tropas que participan en el conflicto son reservistas

#### LUIS DE VEGA **Haifa, enviado especial**

En la guerra en Oriente Próximo que cumplirá un año el 7 de octubre hasta el 71% de las tropas que integran el ejército de Israel —entre los 20 más poderosos del mundo-son reservistas. Eso significa que, ante el enorme despliegue militar que ha supuesto la invasión de Gaza, el ejército regular no podía hacer frente a la operación con el personal ordinario y ha tenido que recurrir a unos 360.000 profesionales que antes de la ofensiva en la Franja se dedicaban a otras labores y que en el último año han sido movilizados a toda prisa. Pese a esas dificultades, las Fuerzas Armadas tratan de cerrar filas estos días, sin dar muestras de cansancio o desmoralización.

El Estado israelí tiene abiertos siete frentes: Gaza, Líbano, Cisjordania, Irán, Irak, Siria y Yemen, según evaluó el ministro de Defensa, Yoav Gallant. En las últimas semanas, el principal escenario bélico se ha desplazado de la Franja palestina —donde

combaten a Hamás y donde sus ataques han matado a más de 41.000 personas, según fuentes sanitarias locales— al vecino del norte, donde las fuerzas de Hezbolá integran una milicia mejor preparada y armada que muchos ejércitos y más que la resistencia palestina. Miles de soldados israelíes, muchos traídos desde Gaza, esperan una eventual orden de invasión terrestre de Líbano.

No hay, a corto plazo, expectativas de un alto el fuego. Tampoco nadie sabe por cuánto tiempo se puede extender una contienda que, hace un año, pocos imaginaban tan prolongada y sangrienta. ¿Pueden las conocidas como Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, en sus siglas en inglés) aguantar la presión? ¿Disponen de soldados, armamento y presupuesto suficientes? ¿Van a limitar a bombardeos desde el aire y a la artillería su presión contra el grupo chií libanés o van a acabar entrando por tierra?

Las fuentes militares israelíes consultadas intentan no mostrar grietas e insisten en que tanto humana como materialmente están preparados. "Si es necesario estar 10 años en esta situación, estaremos 10 años en esta situación", señala portavoz castrense, Roni Kaplan, uno de esos reservistas, sin ofrecer detalles o cifras más allá de afirmar que son cientos de miles los que están implicados en

las Fuerzas Armadas. Su país, explica, ha invertido mucho en defensa y en servicios secretos. "Estamos dispuestos para lo que sea necesario y el tiempo que sea necesario", recalca.

CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO

Hay, en todo caso, una clave para el mantenimiento del ejército y la defensa del país: el apoyo directo de Estados Unidos, principal aliado de Israel, que se mide no solo en soporte político y diplomático, sino en varios miles de millones de euros cada año. "Los americanos les están ayudando con dinero, así como con munición y material", reconoce el general retirado del ejército libanés Elias Hanna, que no cree que el problema para el ejército israelí sea económico. Pero entiende que, al país, con esos siete frentes, "no le queda otra que luchar", según explica por teléfono. El militar retirado añade que no es lo mismo combatir a Hamás o Hezbolá, vecinos inmediatos, que a la guerrilla hutí de Yemen, a más de 2.000 kilómetros.

La negativa este año de Washington a realizar un envío de armamento con 1.800 bombas de 1.000 kilos y 1.700 de 500 kilos ante el temor de que fueran empleadas por Israel contra civiles de Gaza fue, en realidad, un gesto a la galería. Pese a las diferencias surgidas durante la contienda, la estrecha colaboración entre ambos socios no se ha visto dañada. Hanna, pro-

fesor en varias instituciones y experto en seguridad y defensa, no duda de que el ejército de Israel es ahora "más débil" que cuando comenzó la guerra hace un año. Alude a los militares muertos, más de 700, los heridos, así como los daños psicológicos. Y calcula que, con el incremento de la tensión con Líbano, los israelíes pueden llegar a tener desplegadas en la frontera entre seis y siete divisiones con entre 15.000 y 30.000 efectivos cada una, pendientes de una posible invasión. Se trataría, en todo caso, de una operación que considera "muy arriesgada" y no sabe si Israel dará el paso ante el alto precio que pagará.

"Si Israel quiere lograr sus objetivos, debe llevar a cabo una guerra terrestre" en Líbano, algo que mantiene enfrentado al estamento militar israelí, señala el analista y exmilitar palestino Wasef Erekat, que alude a la "in-

Muchos soldados son llevados a la frontera con Líbano tras combatir en Gaza

"Si es necesario estaremos así 10 años", afirma un portavoz castrense capacidad del ejército para luchar en varios frentes al mismo tiempo". Su opinión es que Israel depende en exceso de su armamento y su tecnología, lo que no se traduce en militares capaces sobre el terreno. Eso se demuestra, entiende Erekat, con el hecho de que no hayan sido capaces de acabar con la resistencia palestina en Gaza, que cuenta con armas mucho más "modestas".

#### **Aumentar el presupuesto**

Mientras, el Parlamento israelí debate estos días aumentar el presupuesto estatal en 3.400 millones de shéqueles (unos 850 millones de euros) con el lastre que supone mantener a cientos de miles de reservistas que han aparcado sus trabajos y con el coste que supone apoyar a decenas de miles de desplazados de las localidades atacadas por Hamás en el entorno de Gaza y los casi 60.000 evacuados de la frontera con Líbano. La inmensa mayoría de reservistas retomaron el uniforme tras la matanza que lideró Hamás aquel 7 de octubre, cuando fueron asesinadas en territorio israelí unas 1.200 personas y secuestradas 250, según las autoridades israelíes.

En apenas unas horas, Israel gastó entre 4.000 y 5.000 millones de shéqueles (entre 1.000 y 1.250 millones de euros) cuando, en la madrugada del 13 de abril, Irán lanzó unos 300 misiles y drones, según estimó un militar en el diario Yediot Ahronot. Aunque contó con la ayuda de aliados como EE UU o el Reino Unido, una gran parte de ese armamento fue interceptado por el sistema antiaéreo israelí. Se trata de un sofisticado sistema integrado por un triple escudo a diferentes niveles de altura sobre el espacio aéreo. Es ese mismo sistema que ayer impidió que, por primera vez en esta guerra, Hezbolá golpeara el cuartel del Mosad en la zona de Tel Aviv con un misil.

"¿Es el ejército israelí lo suficientemente fuerte como para hacer casi lo que quiera en el Líbano y Gaza y donde sea? Sí", defiende Dan Schueftan, director del centro de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Haifa. Apoya su argumento en el poder de la "disuasión", en imponer el miedo para que se abstengan de atacar a Israel, que afirma que solo ha empleado una "pequeña" parte de su armamento.

Israel "va a intentar movilizar a toda la sociedad", entiende Hanna. En este sentido, hubo voces dentro del país que alertaron hace meses de la necesidad de engrosar las filas de manera extraordinaria según se iba extendiendo el conflicto. Para ello, se ha aprobado exigir por ley a los hombres ultraortodoxos, hasta ahora exentos, que se unan a las tropas. Una medida impuesta con perfil bajo para no soliviantar a una comunidad que representa casi el 15% de la población, de 10 millones de habitantes. Tampoco los árabes israelíes, en torno al 20%, están obligados.



Colonos israelíes marchaban en la ciudad de Sderot, próxima a Gaza, en el día de la independencia de Israel, el 14 de mayo. GETTY

# El servicio jurídico de la UE descarta medidas más rotundas contra las colonias en Palestina

Un informe somete al "análisis político" decidir posibles acciones contra los asentamientos

# MARÍA R. SAHUQUILLO **Bruselas**

Un informe de los servicios jurídicos de la Unión Europea sobre el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, que a finales de julio determinó que los asentamientos de Israel en Palestina "violan el derecho internacional", considera innecesarias medidas más rotundas contra Israel a cuenta de los colonos en base a

ese pronunciamiento. El Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) pidió el análisis a sus servicios legales para determinar cómo debían actuar la Unión y sus Estados miembros tras el dictamen del TIJ sobre los territorios ocupados (Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este), que reclama que no se debe "prestar ayuda ni asistencia" para mantener la ocupación", en medio de llamadas crecientes a un embargo de armas sobre Israel y a los productos que comercializa de las zonas ocupadas y en un contexto de aumento de la violencia de las tropas de ocupación israelí en Cisjordania.

El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, apunta que el dictamen de los jueces del tribunal de Naciones Unidas —que nace de un

caso anterior a la guerra de Israel en Gaza tras los atentados de Hamás que van a cumplir un año—no es vinculante y que la postura que ahora mantiene la UE "se ajusta" al deber de las organizaciones internacionales de no reconocer como legal la ocupación y que por tanto, y pese a todo, desde el punto de vista jurídico se puede seguir como hasta ahora.

"Será una cuestión de análisis si conviene revisar la política de la UE en relación a la importación de productos procedentes de los asentamientos", dice el documento, que se enviará a los Estados miembros para su estudio. La Unión ha impuesto sanciones a varios colonos violentos de Cisjordania y a sus apoyos.

Pero como en todo lo relacio-

nado con Israel, los socios están divididos sobre si ir más allá actuando no solo sobre los colonos sino sobre otras organizaciones paraguas vinculadas a Gobierno israelí o incluso más allá, ya que los colonos reciben el sostén del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu y del ejército. El alto representante para Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell, propuso en verano sancionar a dos ministros israelíes y otra organización vinculada con los colonos.

#### Laxitud

El nuevo documento del servicio jurídico de la UE aviva el debate sobre la postura europea ante Israel y sobre la laxitud de algunos países. Y lo hace en un momento particularmente delicado y caliente, cuando el ejército israelí ha atacado el sur del Líbano con bombardeos que asegura que están enfocados contra la milicia de Hezbolá, pero, como en el caso de la guerra contra Gaza, donde los muertos civiles se cuentan por decenas de miles, han causado decenas de víctimas entre la población general en los últimos días.

En julio, el representante de la UE para los derechos humanos envió a los Estados miembros un demoledor informe que daba cuenta de las múltiples violaciones de la legislación internacional humanitaria de Israel en Gaza y Cisjordania y recordaba a las capitales la obligación de no asistir a quienes cometan esos abusos y de evitar exportar armas que contribuyan a ellos. Países como España e Irlanda, que además han reconocido a Palestina como Estado, han reclamado a la Comisión Europea que revise el acuerdo comercial de asociación con Israel, debido a esas vulneraciones, pero el Ejecutivo comunitario no ha movido ficha y países como Austria o República Checa son extremadamente reticentes a tratar el tema.

En su última cumbre en verano, el Consejo Europeo habló sobre la posibilidad de poner sobre la mesa nuevas medidas restrictivas sobre los colonos en Cisjordania y condenó las decisiones del Gobierno israelí de seguir ampliando los asentamientos ilegales en toda la Cisjordania ocupada.

En julio, el tribunal de la ONU concluyó no solo que las prácticas de Israel equivalen a la anexión y la ocupación y esto es ilegal, también determinó que las restricciones israelíes a los palestinos en los territorios ocupados constituyen "discriminación sistémica" y que el Estado israelí ha explotado ilegalmente los recursos naturales de los palestinos y violado el derecho a la libre determinación. Con esos mimbres, los jueces aconsejan a los Estados que eviten cualquier acción que mantenga la situación actual.

De ahí, la petición de opinión a los servicios jurídicos de la UE. El informe destaca, sin embargo, que la UE mantiene una política de no reconocer ningún cambio en las fronteras de 1967 entre Israel y Cisjordania. También que se ha comprometido a trabajar en el marco de Naciones Unidas para lograr una solución de dos Estados al conflicto —lo que implica el establecimiento de un Estado palestino y, por tanto, el fin de la ocupación israelí del territorio palestino ocupado—.

LLUÍS BASSETS

# Muchas tareas para un presidente tan débil

ay tropas concentradas y a punto en la frontera, pero no tiene por qué llegar todavía la segunda fase, la entrada de blindados y soldados pie a tierra, tras la campaña de bombardeos. De momento no habrá invasión terrestre como en Gaza. Israel sabe por experiencia de los peligros de una ocupación militar para el control del entero sur del Líbano. Si puede conseguirlo a distancia, con misiles y guerra electrónica, no tendrá que arriesgar más vidas de sus militares.

Irán no quiere la confrontación direc-

ta, que podría dañar de muerte al régimen. Prefiere seguir la guerra por procuración, como hasta ahora, vía Hamás, hutíes y, naturalmente, Hezbolá, ahijado político y punta de lanza militar en el frente del rechazo a Israel. Ni siquiera Hezbolá la desea, a pesar de la venganza que exigen los golpes terribles que ha recibido. Unas amenazas "para el momento y la forma más adecuados", como las proferidas por Irán y Hezbolá, indican la escasez de fuerzas e ideas para la respuesta inmediata que exige una derrota tan demoledora como es el descabezamiento de la organi-

zación y la destrucción de su sistema de mando y control.

El ascenso a los extremos, esa subasta de muerte y destrucción que es la guerra, solo termina cuando no quedan fuerzas, munición, carne de cañón y, sobre todo, voluntad de proseguirla. Hay todavía esfuerzos de contención que refrenan la velocidad de la escalada en el interior de cada campo contendiente, sobre todo por parte de la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos. Su flota, concentrada y en alerta en los mares circundantes, es la pieza central para cualquier contienda y a la vez el arma disuasiva para que Irán no se vea arrastrado. Solo Netanyahu y Yahia Sinwar quieren la guerra sin final a la vista; el primero, para mantenerse en el Gobierno, y el segundo, con la vana esperanza de encontrar la salvación de la causa palestina en el infierno de una contienda internacional que a todos arrastre.

Evitarla es el objetivo de Joe Biden, tal

como ha explicado en su discurso de despedida en Naciones Unidas. Difícil, por contradictorio, con su compromiso de seguir sosteniendo diplomática y militarmente a Israel cuanto haga falta. En todo ha fracasado frente al imperturbable belicismo de Netanyahu: en la tregua definitiva para Gaza, la liberación de los rehenes, la seguridad en la frontera libanesa, las muertes excesivas de civiles palestinos, los ataques de los colonos a los palestinos de Cisjordania... Muchas tareas para un presidente tan débil.

No faltan razones para temer los peores augurios que todavía no se han cumplido. Y más sabiendo que el ascenso a los extremos seguirá al menos hasta el 5 de noviembre, cuando se sabrá quién le sustituye, e incluso hasta el 20 de enero, cuando se irá a casa. E incluso más allá, ya con Trump o Harris en la Casa Blanca. Una vez empieza una guerra, nunca se sabe cómo y cuándo termina.

INTERNACIONAL EL PAÍS, JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

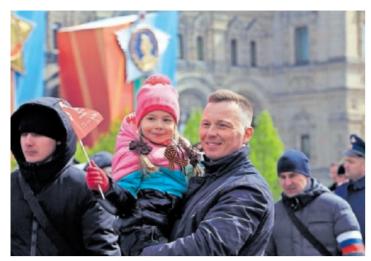

Un hombre con un niño, en la Plaza Roja el 9 de mayo. T. BING (GETTY)

# Rusia multará con hasta 50.000 euros a quienes defiendan no tener hijos

El Parlamento tramita una ley que pone en el punto de mira al movimiento feminista

#### JAVIER G. CUESTA **Moscú**

Defender abiertamente la decisión personal de no ser padres será perseguido en Rusia. El Parlamento prepara un proyecto de ley por el que las autoridades impondrán multas de hasta 50.000 euros por apoyar "la negativa a tener hijos". La medida afecta a todos los ámbitos de la vida, desde una conversación informal a la creación de películas y libros, y es una amenaza grave para el movimiento feminista ruso.

La persecución de lo que el Kremlin califica como "movimiento *childfree*" (sin hijos, en inglés) implicará multas de hasta 400.000 rublos para las personas físicas (unos 4.000 euros), 800.000 rublos si son empleados públicos (8.000 euros), y hasta cinco millones de rublos (50.000 euros) si son empresas u otras personas jurídicas. Además, los extranjeros serán deportados.

Existen numerosos motivos por los que una persona decide no tener hijos, pero el Gobierno ha solicitado al Parlamento que la ley contemple solo tres excepciones: razones religiosas, médicas o en caso de violación. Asimismo, apunta a un supuesto movimiento masivo y organizado, pese a que las páginas en internet sobre este asunto apenas pasan de ser una curiosidad; los diarios rusos citan la existencia de algunas comunidades en VKontakte, el Facebook ruso, que apenas alcanzan los 5.000 suscriptores.

"Hemos comenzado a considerar un proyecto de ley que prohibirá la propaganda del rechazo consciente a tener hijos", anunció el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, a través de su canal de Telegram. "Las publicaciones y las redes sociales faltan el respeto a menudo a la maternidad y la paternidad, arremeten contra las mujeres embarazadas y los niños, así como contra los miembros de familias numerosas", agregó.

"Todo lo que interfiere con el aumento de la tasa de natalidad debe desaparecer de nuestras vidas", manifestó por su parte el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.

El presidente, Vladímir Putin, declaró a principios de mes que su Ejecutivo debe crear las condiciones "para que vuelva a estar de moda como antes tener muchos hijos: siete o 10 personas en una familia".

Pese a que Putin está a punto de cumplir un cuarto de siglo en el poder, Rusia, con 146 millones de habitantes, arrastra desde el siglo XX un declive demográfico que la guerra de Ucrania, la pirámide generacional invertida y sus políticas internas han agravado aún más. El año pasado nacieron 1,26 millones de niños, la cifra más baja desde la caída de la URSS con la salvedad de 1999 por la fatídica crisis del rublo, y murieron 1,3 millones de personas. Además, el endurecimiento de las políticas contra los extranjeros ha provocado su huida: el número de inmigrantes registrados se ha reducido de 8,5 a 6,1 millones en el último año.

El presidente de la Duma (Parlamento) asegura que se prohibirá "la propaganda de no tener hijos" en "internet, los medios, las películas y la publicidad". Pero otros precedentes contra la libertad de expresión, como las leyes contra la desacreditación de las Fuerzas Armadas o contra la propaganda LGTBI, deja en el aire la posibilidad de ser grabado en una conversación privada para ser denunciado.

# Zelenski pide apoyo a su plan de paz "para no dar espacio a Putin"

El presidente ucranio avisa a Brasil y China de que no aumentarán su influencia global a costa de Kiev

MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO **Nueva York** 

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, previno ayer en Nueva York contra la tentación de iniciativas de diálogo alternativas a su plan de paz para no dar aliento ni espacio político al presidente ruso, Vladímir Putin, para continuar la guerra. En un intento de recabar más apoyos tras dos años y medio de guerra, y cuando la atención mundial se centra en la alta volatilidad de Oriente Próximo, el presidente ucranio pidió a los 193 países miembros de la ONU que no olviden la agresión rusa, con un mensaje ante la Asamblea General, reunida en su 79ª sesión.

En él se dirigió específicamente a Brasil y China, a quienes advirtió de que no permitirá que aumenten su poder como actores globales a costa de Ucrania, es decir, gracias a sus propias iniciativas de paz para poner fin al conflicto. "Cuando algunos proponen alternativas, planes de arreglo poco entusiastas, no solo ignoran los intereses y el sufrimiento de los ucranios, que son los más afectados por la guerra; no solo ignoran la realidad, sino que dan a Putin el espacio político para continuar la guerra y amenazar al mundo para sojuzgar a más naciones", dijo.

Rusia es una amenaza para muchos otros países, además de Ucrania, advirtió Zelenski. A pesar de su tamaño, "todavía quiere más tierra, más tierra, lo que es una locura, y se apodera de ella día a día mientras quiere destruir a su vecino", en concreto los fronterizos de Europa y Asia Central, "que sienten que la guerra podría llegar también a ellos".

Para contrarrestar esa amenaza, presentó a Ucrania como baluarte frente a los deseos expansionistas del Kremlin. Como freno y también como la víctima que se inmola en primera línea del fuego para evitar un contagio. "Es el pueblo ucranio el que siente todo el dolor de esta guerra. Son los niños ucranios los que están aprendiendo a distinguir las señales de los distintos tipos de artillería y drones a causa de la guerra de Rusia".

Para subrayar la amenaza rusa más allá del campo de batalla, Zelenski hizo hincapié en los peligros de la hipotética catástrofe nuclear que plantea la guerra, al asegurar que las tropas rusas to-

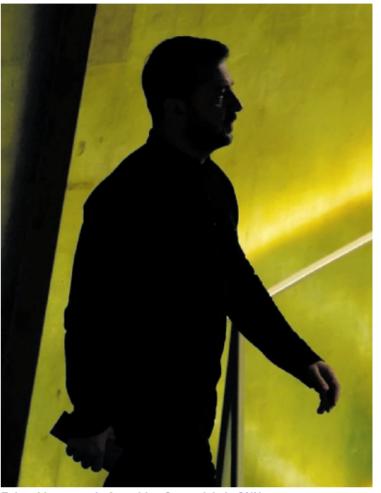

Zelenski, ayer en la Asamblea General de la ONU. s. STAPLETON (REUTERS)

davía ocupan —lo hacen desde marzo de 2022\_ la central de Zaporiyia y advirtiendo de que una catástrofe nuclear rebasaría "las fronteras estatales". "La central sigue ocupada por fuerzas rusas. Desgraciadamente. Nos exponemos a un incidente nuclear. Esta es la mayor fuente de peligro de radiación en Europa, posiblemente en el mundo. Por eso, en la Fórmula de Paz que presenté, el primer punto es sobre seguridad nuclear", dijo en alusión a su plan de paz, que considera el único capaz de poner fin a la guerra y cuyos puntos discutirá hoy con el presidente de EE UU, Joe Biden, la vicepresidenta y candidata demócrata a las elecciones de noviembre, Kamala Harris, y el candidato republicano, Donald

Zelenski pidió repetidamente el apoyo continuado "de todas las naciones" para evitar que el cansancio bélico distraiga su atención —y su contribución material en ayuda— hacia otros polos,

El mandatario pedirá hoy a Biden permiso para utilizar misiles contra Rusia

"Una catástrofe en Zaporiyia rebasaría las fronteras estatales", advierte especialmente el imán informativo de Oriente Próximo por la escalada regional de la violencia, y apuntó a dos países, Corea del Norte e Irán, por acercarse al Kremlin. "Una elección reveladora del tipo de amigos" que se escogen, subrayó.

El presidente ucranio denunció también el mecanismo del derecho de veto en el Consejo de Seguridad, que ha permitido a Rusia, uno de sus cinco miembros permanentes, torpedear todas las iniciativas favorables a Kiev. La reforma del Consejo —puente de mando de la ONU y sistema del veto heredado de la Guerra Fría— ha sido planteada expresamente en esta sesión de la Asamblea, desde el secretario general, António Guterres, al presidente Biden.

Sobre su plan de paz, no entró en detalles, salvo para informar de que tiene previsto invitar a China e India a la conferencia que plantea celebrar sobre su "plan de la victoria", basado en los principios de la Carta de la ONU y cuyos detalles desgranará hoy en Washington. El documento recoge ampliamente el contenido de su primera iniciativa, lanzada en otoño de 2022 en la cumbre del G-20 de Indonesia. Pero el objetivo real de la visita no es otro que arrancar a Biden la luz verde para que Ucrania pueda utilizar misiles de largo alcance, proporcionados por la OTAN, para ampliar su penetración en Rusia.

# La dimisión de la cúpula de Los Verdes agrava la crisis de la coalición de Scholz

Los malos resultados de los ecologistas en las recientes elecciones se suman a la amenaza de los liberales de romper el Gobierno alemán

# MARC BASSETS Berlín

La cúpula de los ecologistas alemanes, uno de los tres pilares del Gobierno tripartito en Berlín, anunció ayer por sorpresa su dimisión tras encajar una serie de humillantes derrotas electorales. A un año de las elecciones generales en las que los conservadores parten como favoritos, la decisión agrava la crisis de la coalición del canciller socialdemócrata Olaf Scholz.

Las recientes elecciones regionales tampoco han dejado en buena posición a Scholz, pese a la victoria el domingo de su partido en Brandeburgo. Y han llevado a los liberales, tercera pata del Gobierno, a redoblar las amenazas de dar el portazo y precipitar elecciones anticipadas.

Los Verdes, dijo al anunciar la dimisión su copresidente, Omid Nouripour, se encuentran "en la peor crisis en una década". La copresidenta Ricarda Lang añadió: "Hacen falta nuevos rostros para sacar al partido de la crisis". Ambos mantendrán el cargo hasta el congreso previsto para el próximo noviembre.

La dimisión es consecuencia de la pérdida de apoyos en las elecciones europeas de junio y las de regionales de septiembre en tres Estados federados en el territorio de la extinta República Democrática Alemana. En Turingia y Brandeburgo, los ecologistas quedaron fuera de los parlamentos regionales al obtener menos de un 5% de votos. El partido del vicecanciller y ministro



Ricarda Lang y Omid Nouripour comparecían ayer en Berlín. EP

de Economía, Robert Habeck, y de la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, salió perjudicado en las regionales por el voto útil. Muchos votantes ecologistas eligieron a los socialdemócratas y cristianodemócratas para frenar a la extrema derecha.

No fue el único motivo. Los Verdes acusan el desgaste del poder desde que formaron Gobierno con el Partido Socialdemócrata (SPD) de Scholz y con el Partido Liberal Demócrata (FDP) tras las legislativas de 2021.

Medidas impopulares como la supresión progresiva de las

calderas de gas, carbón y gasoil les han convertido en el principal objetivo de las críticas desde la derecha. Para una parte de la población son el partido de los urbanitas desconectados de las preocupaciones de la mayoría. De los principales partidos, hoy son el único partidario de una política migratoria liberal y los más decididos en el apoyo a Ucrania ante la invasión rusa, cuestiones en los que también van a contracorriente de un sector de la opinión pública.

Los Verdes creyeron tocar el cielo hace unos años, antes de las

elecciones de 2021, cuando los sondeos les sonreían y muchos veían ya a su candidata Baerbock como canciller. No llegaron a tanto, pero sí a ser el segundo partido de la coalición en votos y diputados.

Ahora los sondeos les dan en torno al 10% de votos. Les que-da como consuelo que a los otros socios no les va mucho mejor. El SPD salvó los muebles en Brandeburgo, pero los sondeos para las legislativas les dejan en tercera posición, por detrás de la CDU/CSU y la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD).

El otro socio, el FDP, se ha visto reducido en los länder orientales al rango de fuerza testimonial, con poco más del 1% de votos, o menos. Hoy los liberales no son más, según el diario Süddeutsche Zeitung, que "un partido clientelar germano occidental", centrado en temas específicos como las finanzas públicas y con un electorado y unas ambiciones limitadas en un territorio determinado. Y amagan con romper el Gobierno si Scholz si no atiende a sus exigencias en la negociación de los Presupuestos.

"Las fuerzas centrífugas del semáforo aumentan", diagnosticó el dirigente cristianodemócrata Thorsten Frei en declaraciones a la agencia Reuters. "Con la retirada de los dirigentes de Los Verdes, la coalición se desintegra delante de las cámaras de



INTERNACIONAL EL PAÍS, JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# El asesinato de una joven incendia el debate migratorio en Francia

El sospechoso, un marroquí de 22 años con una orden de expulsión, cumplió condena por violar a otra chica en 2019

#### DANIEL VERDÚ **París**

Philippine, una universitaria de 19 años, no regresó a casa la noche del pasado 20 de septiembre. Sus padres, alertados por la desaparición, denunciaron el caso y organizaron una búsqueda en el Bois de Boulogne, el gran pulmón verde del distrito 16 de París, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, a unos 500 metros de la Universidad de París-Dauphine, donde estudiaba su hija. Un día después, su cuerpo fue encontrado semienterrado y con signos de violencia.

tivo, donde la visión sobre este asunto difiere en el Ministerio de Justicia, que dirige el exsocialista Didier Migaud, y en el del Interior, guiado por el conservador Bruno Retailleau.

Este último lamentó el asesinato "horrible". Pero aseguró que "no se puede solo deplorar o condenar". "Hay que hacer evolucionar nuestro arsenal jurídico. Y si hay que cambiar las reglas, cambiémoslas". El caso anticipa ya las tensiones que se vivirán entre los titulares de ambos ministerios, en las antípodas ideológicas, sobre cómo tratar cuestiones como la inmigración.

La Fiscalía de París, según los medios franceses, confirmó que el hombre se encontraba en situación irregular en el territorio francés. "Fue condenado en octubre de 2021 por una violación cometida en 2019, cuando aún era menor de edad, y liberado al final de su condena en junio de 2024". El sospechoso también tenía una orden de expulsión del

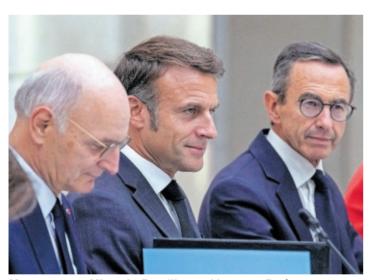

Macron, entre Migaud y Retailleau, el lunes en París. C. E. (REUTERS)

La noche del lunes, la policía suiza arrestó en Ginebra al sospechoso del asesinato: un marroquí de 22 años identificado como Taha O. que entró a Francia por España, que cometió otra violación siendo menor y que, tras pasar cinco años en la cárcel, no fue expulsado del país porque el trámite administrativo entre Francia y Marruecos se demoró. En ese lapso, supuestamente violó a la estudiante.

El caso ha incendiado el debate migratorio en Francia, ya extremadamente inflamado en los últimos tiempos. Justo en el momento en que el nuevo Gobierno del conservador Michel Barnier empieza a recibir las primeras presiones de Reagrupamiento Nacional (RN) de la ultraderechista Marine Le Pen, que tiene la llave de su continuidad, la muerte de Philippine tensa más las posiciones. También en el seno del Ejecu-

territorio francés con la prohibición de regresar en 10 años. Y el día antes de la muerte de Philippine, el 19 de septiembre, fue inscrito en el registro de personas en busca y captura por no cumplir con su obligación de presentarse en la comisaría.

La ultraderecha ha aprovechado el caso para denunciar la laxitud de las leyes y de los procesos administrativos frente a la inmigración irregular. Jordan Bardella, presidente de RN, ha sido uno de los primeros en aprovechar la indignación generalizada. "Este migrante debía estar en nuestro territorio, pero pudo reincidir con total impunidad. Nuestra justicia es indulgente, nuestro Estado no funciona, nuestros dirigentes permiten que los franceses convivan con bombas humanas. Es hora de que este Gobierno actúe", exigió en un mensaje en X el martes por la noche



Vehículos con misiles balísticos nucleares durante un desfile militar en Pekín en 2019. M. S. (AP/LAPRESSE)

# China dispara un misil balístico intercontinental al Pacífico

Se trata del primer ensayo bélico de este tipo que realiza el país asiático desde 1980

# GUILLERMO ABRIL **Pekín**

China disparó ayer un misil balístico intercontinental hacia el océano Pacífico, en una muestra poco frecuente de músculo militar proyectado hacia las aguas de la región. Es el primer lanzamiento de envergadura desde la prueba de misiles hipersónicos del verano de 2021 y, según han afirmado diversos analistas, el primero de este estilo que la República Popular ha hecho público, al menos desde 1980, cuando disparó hacia aguas del Pacífico Sur.

El ensayo bélico coincide con una intensa actividad de lanzamientos de misiles y otros ejercicios por parte del Ejército de Liberación Popular (EPL, el ejército chino), según ha denunciado en un comunicado el Ministerio de Defensa de Taiwán, que ha estado supervisando la situación. Se produce además una semana después de que, por primera vez, los tres portaaviones de la Armada china se encuentren desplegados de maniobras de forma simultánea.

El misil, cargado con una ojiva simulada de entrenamiento, fue disparado a las 8.44 horas de ayer (las 2.44 de la madrugada en la España peninsular), y aterrizó "con precisión en la zona designada", según comunicó un portavoz del Ministerio de Defensa chino y difundió la agencia oficial Xinhua.

El lanzamiento, añadió la citada agencia, fue "una actividad rutinaria del entrenamiento militar anual de la Fuerza de Misiles" del EPL. El objetivo era poner a prueba "el rendimiento de las armas y equipos y el nivel de adiestramiento de las tropas", y se han logrado los propósitos previstos, según el ministerio. En la nota no se especifica ni el lugar del lanzamiento ni el del impacto, pero sí se indica que Pekín notificó con antelación la prueba "a los países pertinentes".

El ejercicio es poco habitual, ya que China suele realizar este tipo de ensayos disparando hacia sus desiertos occidentales desde su costa oriental, según ha contado a la agencia AP James Acton, codirector del Programa de Política Nuclear y miembro veterano de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. La prueba, aunque inusual, es similar a las que Estados Unidos realiza para su propia flota de misiles balísticos. "Cuando no han hecho algo en 44 años y luego lo hacen, es significativo", ha asegurado Acton. "Es la forma que tiene China de decirnos: 'Como vosotros, no nos avergonzamos de tener armas nucleares y

"Es su forma de decir que también son una potencia atómica", asegura un experto

Pekín cuenta con unas 500 cabezas nucleares y podría llegar a 1.000 en 2030 vamos a comportarnos como una gran potencia nuclear".

Algunos analistas han hecho notar que el lanzamiento llega después de que la fuerza de misiles haya sufrido un golpe de credibilidad, tras las destituciones por presunta corrupción en la cúpula del Ministerio de Defensa.

La prueba llega también en un momento delicado entre Pekín y Washington, cuyas líneas de comunicación militar están en fase de reconexión después de dos años prácticamente rotas. El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, tienen previsto en las próximas semanas mantener una conversación telefónica

Se estima que la segunda potencia del planeta cuenta con unas 500 cabezas nucleares que pueden lanzarse por aire, mar y tierra, y se considera probable que su arsenal nuclear aumente en las próximas décadas, según Arms Control Center, un instituto con sede en Washington. Pekín considera que su capacidad nuclear es una pata clave de la modernización de su fuerza militar, una de las grandes obsesiones de Xi Jinping desde que dirige el país. China cuenta con un programa atómico que arrancó en la década de 1950 gracias a la ayuda de la Unión Soviética..

Pekín continúa en una senda de "rápida expansión nuclear" y China probablemente tendrá más de 1.000 ojivas nucleares operativas en 2030, gran parte de las cuales se desplegarán en niveles de preparación más altos, afirma el Departamento de Defensa estadounidense en un informe de

# Milei rompe todos los puentes de la diplomacia en su discurso en la ONU

El presidente acusa a Naciones Unidas de estar integrada por "burócratas internacionales" con una agenda "socialista"

# MAR CENTENERA Buenos Aires

El presidente de Argentina, Javier Milei, se definió a sí mismo en junio como "el topo que destruye el Estado desde adentro". El martes, su discurso en Naciones Unidas con ataques contra este y otros organismos internacionales supone también la ruptura de los puentes del Estado argentino hacia afuera, con la comunidad mundial. Las palabras del dirigente ultraderechista van acompañadas de acciones: se ha negado a suscribir el Pacto de Futuro que marca la hoja de ruta para afrontar desafíos crecientes como el desarrollo sostenible, el cambio climático y la cooperación digital, entre otros.

El Pacto de Futuro fue aprobado por 143 países, entre ellos Estados Unidos e Israel, los dos faros de Milei en política exterior. Argentina se negó a participar en la votación y su rechazo lo alineó con Venezuela, Irán, Corea del Norte, Haití, Guinea Ecuatorial, Somalia o Uzbekistán.

En su exposición ante la 79º Asamblea de la ONU, Milei elogió el objetivo inicial de este organismo de perseguir la paz en el mundo pero advirtió que ha mutado para transformarse en un "leviatán de múltiples tentáculos" que impone una agenda socialista a sus miembros. "Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York en la cumbre del futuro no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trági-



Javier Milei, durante su intervención anteayer en la ONU, en Nueva York. OLGA FEDOROVA (EFE)

co que esta institución ha adoptado", subrayó.

Sin dejar el tono virulento, el mandatario ultraderechista argumentó por qué le da la espalda a la agenda del desarrollo sostenible que encarnan tanto el Pacto de Futuro como la Agenda 2030. Considera que proponen resolver "los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad de las personas".

El cambio climático, una de las grandes amenazas planetarias, estuvo ausente del mensaje de Milei. Pese a las evidencias aportadas por los científicos sobre el calentamiento global, Milei lo calificó de "otra mentira del socialismo" y se opuso a cualquier política de mitigación si supone un obstáculo para el crecimiento económico.

La postura tomada por el líder ultraderechista en la ONU aísla todavía más a Argentina. Desde que Milei asumió la Presidencia, nueve meses atrás, la diplomacia argentina ha sufrido cortocircuitos con los dirigentes de España, China, México, Brasil, Colombia y Chile. Solo una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre brindaría a Milei un

socio de peso del que en la actualidad carece.

En nueve meses como presidente, ha viajado seis veces a Estados Unidos, su destino favorito. En ninguna de ellas ha sido recibido por el presidente estadounidense, Joe Biden, ni por algún alto cargo de su Gobierno. Su agenda se ha centrado en conferencias en círculos políticos conservadores y económicos y en encuentros con empresarios como el magnate tecnológico Elon Musk.

Los enfrentamientos políticos se suman a un problema heredado en el plano económico: la falta de inserción de Argentina en el sistema financiero internacional por el largo historial de cese de pagos que arrastra. El país latinoamericano tiene cerrado el acceso a crédito en los mercados externos y depende del Fondo Monetario Internacional (FMI) y organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para obtener fondos frescos. En 2018, Argentina recibió un rescate de 44.000 millones de dólares del FMI que todavía está devolviendo, pero el Gobierno argentino negocia un nuevo acuerdo.

#### "Políticas ridículas"

Aun así, el dirigente no ahorró críticas a la arquitectura económica mundial: "Se ha promovido una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolos en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales", dijo en Nueva York.

Sus dardos fueron todavía más directos contra el Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos, por considerar que promueve "políticas ridículas con anteojeras malthusianas". Puso como ejemplo uno de los programas para combatir el cambio climático, las políticas de "emisión cero" que, a su juicio, "dañan sobre todo a los países pobres".

Milei auguró un futuro de "pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad" si los países no dan un volantazo rápido y abandonan el Pacto de Futuro para abrazar una agenda de la libertad encabezada por él. Sus mensajes extremistas le han dado una popularidad mundial que ha inflado su ego hasta autoproclamarse "uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra", junto a Trump.

Las estadísticas del país que gobierna no son, sin embargo, un buen escaparate para vender sus ideas: la mitad de la población de Argentina es pobre y es el único de los grandes países de Latinoamérica con una economía en números rojos. Su llamado parece ignorar, además, que por ahora le faltan aliados políticos capaces de hacer tambalear el orden internacional.

# Argentina y el Reino Unido restablecen un servicio aéreo a las islas Malvinas

#### JAVIER LORCA Buenos Aires

Los gobiernos de Argentina y del Reino Unido acordaron este martes restablecer el servicio aéreo que conecta a las islas Malvinas —cuya soberanía reclama el país sudamericano— con la

provincia argentina de Córdoba y que está suspendido desde 2020.

Las administraciones del ultra Javier Milei y del laborista Keir Starmer también avanzaron, entre otras medidas, en la organización de un viaje a las islas, este año, para que familiares de soldados argentinos muertos en la guerra de 1982 puedan visitar sus tumbas.

Las cancillerías de ambos países plantearon que el acercamiento no implica ningún cambio en las respectivas posturas sobre la soberanía de las islas australes, pero en Argentina la oposición peronista advirtió que "consolida el régimen colonial". Poco después de anunciarse el acuerdo, Milei habló ante la Asamblea General de Naciones Unidas: no denunció la ocupación británica del archipiélago y solo aludió al asunto para cuestionar el rol de la ONU.

La canciller argentina, Diana Mondino, y el secretario británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, se reunieron en Nueva York, en el marco de las actividades vinculadas a la asamblea de Naciones Unidas. Abordaron "una agenda amplia de temas que incluyen distintos aspectos vinculados al Atlántico Sur", informaron en un comunicado conjunto, donde celebraron "una renovada etapa de la relación bilateral, caracterizada por el diálogo y la construcción de confianza".

En el texto del comunicado, tanto la versión en inglés como en español, se refirieron a "las islas", sin darles nombre propio. La versión argentina sí agregó en el título la mención a la "cuestión Malvinas".

# Mal paso de Sheinbaum

Excluir al Rey de su toma de posesión no ayuda en nada a provocar la reflexión sobre la Conquista que tiene pendiente España

LA DECISIÓN de México de excluir al rey Felipe VI de la invitación para la toma de posesión de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, no solo es un desaire al jefe del Estado español que aviva innecesariamente un conflicto diplomático entre dos países con vínculos históricos y culturales suficientes como para llamarse hermanos, sino que desaprovecha una oportunidad para lograr lo que la propia Sheinbaum reivindica, "una perspectiva renovada" en la relación entre España y México.

Claudia Sheinbaum ha justificado la decisión de invitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no a Felipe VI, que como jefe del Estado representa a España en las tomas de posesión de otros jefes de Estado, en que la Casa del Rey no respondió la carta que hace cinco años le mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador exigiéndole una disculpa por los "agravios" cometidos durante la Conquista. Para el todavía presidente la falta de respuesta es "un acto de prepotencia".

López Obrador insta a que se cuente la historia "de otra manera" aludiendo a la falta de conocimiento de los desmanes cometidos hace más de 500 años. Si bien la apreciación tiene un sustrato válido, el mejor camino para contar la historia sin racismo ni prepotencia, como clama el presidente mexicano, no es echar más leña al fuego de la discordia ni reverdecer viejos conflictos, sino adoptar un enfoque racional de las diferencias e invitar y escuchar a quienes se quiere convencer. Excluir al Rey de España de un acto tan simbólico como la toma de posesión de la presidenta de México supone escalar el problema y revela a los ojos del mundo una querencia por la tensión diplomática impropia de quien defiende la hermandad entre dos pueblos. La postura de México ha obligado a España a dar una respuesta contundente, rápida y, sobre todo, comprensible. Sánchez calificó el veto al Rey de "inaceptable". El Gobierno no enviará delegación alguna al acto, el próximo 1 de octubre, lo que constituye una absoluta anomalía histórica.

No es buen camino para ninguno anclarse en el pasado. Ni la reivindicación de México sobre cómo se cuenta la historia es descabellada, ni la presencia del Rey en la toma de posesión representa problema alguno. Por el contrario, supondría afianzar los lazos de amistad de dos naciones que comparten enormes intereses culturales y económicos, amén de un futuro compartido que vale mucho más que cualquier cuita pasada. Para cumplir su objetivo Sheinbaum, como antes López Obrador, podría haber elegido muchos otros caminos, pero desde luego la senda del desaire institucional es justo la contraria para ob-

## La senda del desaire institucional es justo la contraria para obtener una disculpa por los agravios históricos

tener su propósito de lograr una disculpa de España por los agravios de la Conquista. Una disculpa que, por otra parte, ya se dio en los noventa por parte de Juan Carlos I y que no puede ser, en ningún caso, motivo de un conflicto diplomático.

España, no solo las instituciones, también la sociedad, debe reflexionar sobre la forma en que se cuenta a sí misma y al mundo los hechos de la Conquista, pero no desde la presión. Es de desear que este tropiezo pueda ser superado y alejado de la concordia que debe presidir la relación entre ambos países. Ya en su día López Obrador hizo pagar en términos diplomáticos a España por el incidente de la carta, impidiendo que dos gobiernos con sintonía ideológica avanzaran en múltiples asuntos que les unen; estirar este castigo más allá de su sexenio estrecha los márgenes de maniobra de una presidenta recién elegida y que inaugura mandato con una sólida base electoral.

# La memoria fragmentada del PP

EL PP ha vuelto a evidenciar sus contradicciones en una cuestión en la que le cuesta ser transparente como es la consideración histórica sobre el golpe de Estado franquista y la dictadura. Ayer, los populares enterraron con sus votos en las Cortes de Castilla y León el proyecto de ley, llamado "de concordia", que registraron con Vox hace siete meses y con el que el partido ultra trata de impugnar la Ley de Memoria Democrática estatal en aquellas comunidades donde el PP lo necesita. El lunes, en cambio, el PP se apoyó en los votos de Vox en el Parlamento cántabro en la dirección contraria, la eliminación de la ley regional de memoria, sin aclarar sus intenciones futuras.

La derogación de las legislaciones autonómicas de memoria histórica y su sustitución por "leyes de concordia" forma parte del consenso que el PP y Vox alcanzaron en seis comunidades. El partido ultra rompió esos pactos en julio por el reparto de los menores migrantes. Pese a tener ya manos libres, la formación de Feijóo sigue enredada en sus relaciones con Vox —y sus votantes—, un partido que ha hecho del blanqueo de la dictadura uno de sus referentes, como han vuelto a mostrar esta semana sus portavoces en los debates en Cantabria y Castilla y León.

Pese a que la Ley de Memoria Democrática, promulgada hace casi dos años, tiene vigencia en toda España, las normativas regionales impulsadas por las derechas pueden retrasar o paralizar la localización y apertura de fosas, la

principal reclamación de los familiares de las víctimas, de avanzada edad, así como entorpecer los planes para que la represión se estudie en las escuelas.

La coherencia nacional que el PP se esfuerza en mostrar en asuntos como la financiación autonómica desaparece cuando se trata de la memoria histórica, una cuestión de humanidad. En Aragón, apoya una ley humillante para las víctimas y paralizada por el Constitucional tras el recurso del Gobierno; en la Comunidad Valenciana, otra que apunta al mismo camino; en Castilla y León da marcha atrás, probablemente también lo haga en Extremadura, mientras le da pábulo en Cantabria y el PP balear ha anunciado que apoyará la derogación de la ley regional. Con esas idas y venidas, resulta patente que el partido de Feijóo lleva más de dos años haciendo piruetas políticas al son que dicta Vox sin una verdadera posición sobre este asunto. Mientras, sigue blanqueando el revisionismo de la dictadura y sus crímenes, en contra de todo el consenso historiográfico, y eludiendo ayudar a las víctimas.

Hace un mes, Bruselas apoyó por tercera vez los proyectos que busquen recordar la "historia de los crímenes totalitarios". En mayo, tres relatores de la ONU alertaron de los peligros de las "leyes de concordia". Sobre la mesa tiene Feijóo argumentos y ocasiones suficientes para distanciarse de Vox de una vez y no alentar un irreflexivo revisionismo según la conveniencia política en cada lugar.

CARTAS A LA DIRECTORA



#### Vetar el veto en la ONU

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas gozan del poder de bloquear definitivamente cualquier resolución que vaya contra sus intereses y los de sus aliados. El veto ha marcado la historia del Consejo, pero se ha quedado obsoleto y es ineficaz. Al mismo tiempo se necesitan más miembros permanentes que representen a África, América y Oceanía. Si el veto no se puede eliminar, extenderlo a otros miembros sería un grave error. La clave está en redefinirlo, limitando su uso. El instrumento adecuado sería una solicitud de Opinión Consultiva al máximo tribunal de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia. En una frase: vetar el veto.

Luis Peraza Parga. San Diego (California)

Peligro en Austria. Un partido de extrema derecha austriaca puede vencer las elecciones este próximo domingo. La esperanza es que no logre acuerdos para alcanzar la gobernanza. La extrema derecha austriaca, con un discurso que incide especialmente en el fenómeno migratorio en ese país, ya ha alcanzado dos veces el Gobierno con anterioridad. En las dos ocasiones hubo de anticipar su salida del Ejecutivo. La última, como consecuencia de una estúpida trampa de corrupción que le fue tendida al canciller Sebastian Kurz en Ibiza. El miedo es ahora que un fenómeno que acaece en una gran parte de Europa, así como en Estados Unidos, afecte del mismo modo a la que fuese cuna del nazismo. ¿Qué estamos haciendo tan mal para que algo así pueda suceder? Ante tanta dispersión política, hermosa consecuencia de la libertad, sobrevienen gobiernos extremadamente débiles, y en algunos casos tremendamente

Enrique López. Vitoria

El falso Brad Pitt. El lunes, el periódico nos informó del final de una operación policial para acabar con una estafa en todo el país. Los detenidos aprovechaban la vulnerabilidad de personas con "carencias afectivas y en estado depresivo" para hacerlas creer que mantenían una estrecha relación con el famoso actor Brad Pitt. Al ganar confianza es cuando pedían a las víctimas dinero. Me parece vergonzoso que aún se utilice la inestabilidad emocional para sacar provecho de ciertas personas. Por desgracia, esta no es la primera vez que ocurre algo así.

Fiona Velardo. Gavá (Barcelona)

Frustración y esperanza. "Somos una gota en el océano". Esas fueron las palabras que aquel hombre de mirada cansada eligió para explicarme en qué consiste su trabajo como docente. "Sabemos que muchas cosas están mal. No sabemos cómo hacer para cambiarlas. Pero aquí estamos, intentando". Intentando. Veo en sus ojos la misma cantidad de frustración que de esperanza. Quizás de eso se trate al final de todo: de mantener el equilibrio entre esos extremos, sin entregarse por completo a ninguno de ellos. Ser una gota en el océano y, aunque asuste la inmensidad de lo inabarcable, seguir confiando en la potencia trasformadora de lo minúsculo.

Constanza Taccari. Valencia

**EL PAÍS** 

SOCIEDAD LIMITADA

Carlos Núñez

Pepa Bueno

Dirección adjunta Claudi Pérez

Dirección América

Jan Martínez Ahrens

Dirección Cataluña Miquel Noguer

Javier Rodríguez Marcos (Opinión), Luis Barbero, Cristina Delgado,

Maribel Marín Yarza, Amanda Mars, Ricardo de Querol v José Manuel Romero Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tene más de 200 palabras (1.250 caracteres con espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores EL PAÍS se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones.

# Ucrania se acerca al momento de la verdad

TIMOTHY GARTON ASH

a semana pasada emprendí un viaje de dos días y 3.000 kilómetros desde el otro extremo de Europa, donde he sido testigo de la capacidad de resistencia de los ucranios frente al terror ruso en la asediada ciudad de Járkov. Una profesora universitaria me contó que desde el balcón de un duodécimo piso había visto los destellos de los misiles que despegaban de las plataformas de lanzamiento justo al otro lado de la frontera, en la ciudad rusa de Bélgorod. Un misil S-300 tarda alrededor de 30 segundos en llegar de Bélgorod a Járkov, de modo que no da tiempo a esconderse. Cuando no es un misil es una bomba planeadora arrojada desde un avión de guerra ruso, y así, día tras día, llueve la muerte.

Después de más de 900 días de guerra, la mayor en Europa desde 1945, Ucrania se acerca a un peligroso momento de la verdad. El David ucranio tiene coraje e ingenio, pero el Goliat ruso es implacable y gigantesco. En Járkov me mostraron unas aplicaciones militares muy complejas e innovadoras de la tecnología de la información y los drones. El país, con una creatividad cosaca, ha desarrollado más de 200 tipos diferentes de drones. La valentía de los soldados ucranios es admirable, pero están siendo arrollados por la magnitud del asalto ruso y el hecho de que al Kremlin no le importa usar a sus propios ciudadanos como carne de cañón. Vladímir Putin acaba de ordenar que se aumente el número de reclutas rusos en activo hasta alcanzar 1,5 millones. "Los

números son lo más importante", me dijo un alto oficial ucranio de los servicios de inteligencia militar. La audaz incursión que han hecho en la región rusa de Kursk les ha dado un empujón psicológico, pero no todo el mundo piensa que haya sido sensato desde el punto de vista estratégico.

En la región de Donetsk, al este de Ucrania, hay verdadero peligro de que los rusos avancen si las fuerzas de Putin toman el centro logístico de Pokrovsk. Los ucranios están exhaustos. Debajo de la superficie empiezan a asomar los traumas. Vi en varias ocasiones cómo se les humedecían los ojos a soldados avezados cuando mencionaban a los camaradas muertos. Aproximadamente la mitad de las infraestructuras energéticas del país han quedado destruidas. Este invierno será cruel. Mientras Occidente sigue dudando y conteniéndose por miedo a una escalada, y quien está marcando el paso (si puede decirse así) en este sentido es el presidente Joe Biden.

Con este panorama, los líderes ucranios están cambiando su discurso. Después de no hablar durante dos años más que de la victoria total, de la recuperación de todo el territorio del país con arreglo a las fronteras de 1991 —incluidos Crimea y Donbás—, ahora proponen avanzar lo suficiente para poder negociar desde una posición de fuerza. Sin embargo, al contrario que mucha gente en Occidente, ellos saben que la única manera de llegar allí es dar la vuelta a la situación actual en el campo de batalla: asestar un fuerte golpe a Goliat. Esta idea es crucial. Un líder centroasiático que conoce bien a Putin preguntado si cree que el pre-



# Lo que Volodímir Zelenski pide a Joe Biden es que cambie las reglas del juego de la guerra para alcanzar la paz

sidente ruso estará dispuesto a negociar, se apresuró a responder que sí, "cuando sus generales le digan que está perdiendo".

Eso es lo que el presidente Volodímir Zelenski tenía en mente a mediados de mes cuando declaró en la Conferencia sobre la Estrategia Europea de Yalta (YES), celebrada en Kiev, que necesitamos "algo que cambie las reglas del juego para que Rusia haga las paces". Zelenski tiene previsto presentar hoy su plan en persona a Biden, aprovechando la Asamblea General de la ONU. La lista de deseos la encabeza que EE UU autorice el uso de misiles occidentales entre ellos, los Storm Shadows británicos, provistos de tecnología de sistemas de puntería estadounidense— para llegar a más zonas de lanzamiento rusas. Si se les hubiera concedido antes el permiso, se podrían haber salvado muchas vidas. El jefe de la administración regional de Járkov me dijo que, en los pocos meses transcurridos desde que Biden —después de una nueva ofensiva rusa contra Járkov en mayo— permitió por fin ataques selectivos contra objetivos en la frontera, el número de misiles S-300 que han caído en la segunda ciudad de Ucrania ha disminuido (aunque todavía no se han conseguido reducir las bombas planeadoras arrojadas desde el aire).

No conocemos todos los detalles del plan de Zelenski, pero, además de esos ataques estratégicos, es probable que incluya una solicitud de financiación continua cuando se acaben los 61.000 millones de dólares aprobados con tanto retraso en el Congreso este año; que se endurezcan las sanciones a Rusia y a China e India por facilitar su comportamiento; que se utilicen los activos rusos congelados en Occidente para la reconstrucción de Ucrania; y una audaz petición de que el escudo de la pertenencia a la OTAN proteja las aproximadamente cuatro quintas partes del territorio soberano de Ucrania que Kiev controla de verdad.

Este plan tiene dos inconvenientes. En primer lugar, la trayectoria de Biden hasta ahora hace pensar que es probable que no conceda más que una mínima parte de lo

que pide Zelenski. Dentro de su gobierno hay un fuerte debate sobre los ataques estratégicos y cualquier posible financiación futura dependería del Congreso. Desde luego, Biden no se ha comprometido a que ninguna parte de Ucrania forme parte de la OTAN. El incrementalismo, por el temor a una escalada, ha sido la característica fundamental de toda la gestión de la guerra que han hecho él y su asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. ¿Qué probabilidades hay de que el anciano presidente vaya a cambiar drásticamente de estrategia ahora, cuando su mandato está terminando?

El segundo inconveniente es que, incluso aunque EE UU y sus aliados hagan todo lo que se les pide, ¿sería tan eficaz como para que los generales de Putin "le digan que está perdiendo"? ¿Cómo se conseguiría?

¿Atacando directamente las infraestructuras energéticas rusas? Es comprensible que los altos funcionarios ucranios guarden silencio sobre los detalles de sus planes, pero los analistas de defensa se preguntan, para ser realistas, cuánto pueden hacer en los próximos meses. En la conferencia YES, el coronel ucranio Pavlo Palisa habló de "la tiranía del tiempo". En la línea del frente hay que actuar muy deprisa para alcanzar cinco objetivos enemigos cruciales en cuanto aparecen pero, para cuando llegan las armas y los permisos necesarios, ya es demasiado tarde y "se han convertido en 50 objetivos". Dado el paso al que avanza Occidente bajo las directrices de Estados Unidos, el tiempo corre a favor de Rusia. Y, por supuesto, Putin está esperando a que Donald Trump resulte reelegido presidente el 5 de noviembre.

Razón de más para que la vicepresidenta Kamala Harris —que heredará este importante problema geopolítico si gana- y todos los aliados europeos conscientes de lo que está en juego insten a Biden a superar sus reparos y a tomar ya las medidas capaces de cambiar la situación. Tal vez estemos ante la última oportunidad para que Ucrania pueda conseguir algo vagamente parecido a una victoria, que es la condición previa para lograr una paz duradera. Si no, lo más probable es que Kiev no tenga más remedio que pedir el cese de las hostilidades el año que viene y negociar desde una posición de debilidad. Eso no sería paz, sino una pausa antes de otra nueva guerra. En Ucrania, habría desesperación y furia; en el Kremlin, júbilo; y, lo más importante de todo, en el resto del mundo, un desprecio imparable por la debilidad de Occidente.

Timothy Garton Ash es catedrático de Estudios Europeos de la Universidad de Oxford e investigador sénior de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Su último libro, *Europa: una historia personal* (Taurus), ha sido galardonado con el premio Lionel Gelber. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

### EL ROTO



12 OPINIÓN EL PAÍS, JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# La financiación singular como oportunidad

GUILLEM LÓPEZ I CASASNOVAS

cepto que las visiones que tenemos los académicos están contaminadas por las vivencias de las comunidades que habitamos, y algunos, además, por el plus de llevar muchos años argumentando y contraargumentando en foros diversos, incluyendo en mi caso y en el de Santiago Lago, o Ángel de la Fuente, como miembros en su día de la comisión para la reforma de la financiación autonómica. Dejo de lado otros casos marginales de académicos de bandera, que han opinado desde las comunidades más subsidiadas y más privilegiadas, en defensa del statu quo, que obviamente tanto les beneficia. También están las posiciones de gobiernos que argumentan desde la solidaridad bajando a la vez los impuestos a sus clases bienestantes y ejerciendo dumping fiscal contra las economías vecinas.

En cambio, el texto de Santiago Lago, publicado en este medio, refiere dos hechos interesantes. Primero, alude al informe de la Comisión de Expertos, antes mencionado. En este aparece ya el principio de singularidad en el voto particular que emití como representante de Baleares. No se trata de una singularidad excluyente de la multilateralidad -como no lo es el acuerdo que tantas ampollas levanta—, pero sí una vía adicional de financiación, en paralelo a la basada en la estimación de necesidades fiscales, prevalente hasta hoy. Esta se ha basado en una arquitectura autonómica por la que el Estado, perdón, su Administración central, a través de la Agencia Tributaria, recauda prácticamente todos los impuestos y transfiere en diversas formas de participación a las comunidades autónomas, con fondos y subfondos según estima las necesidades de gasto de cada comunidad. Esto ya se ve que es poco "federal". No se comparte efectivamente poder tributario, sino simplemente recursos a través de anticipos y liquidaciones tardías según indicadores de gasto, donde el Ministerio de Hacienda tiene una mayoría incuestionable.

Esta aspiración a objetivar desde la discrecionalidad el reparto de recursos nos ha llevado a un bucle que erosiona la convivencia territorial. Y entre la población catalana ha creado una desafección, marcada por

un "café para todos" con propuestas que si no son generalizables también para Ceuta y Melilla no lo pueden ser para Cataluña.

Mi respeto también a la contribución al debate de Lago Peñas se debe a que de entrada reconoce lo obvio: que el pecado original del desacuerdo de las nacionalidades históricas con el régimen común viene alimentado por la aceptación del concierto foral vasco tal como se ha formulado. Una antigualla que, se quiera o no, se recupera tras décadas de inestabilidad social. Este concierto se encaja en la Constitución, y según cuentan, una fórmula similar enraizada en "derechos históricos" no fue aceptada por los representantes catalanes del momento. Pero tras casi 50 años, esta decisión no puede condenar a las generaciones que

## El reparto de recursos a través de fondos y subfondos nos ha llevado a un bucle que erosiona la convivencia

los han sucedido, claramente en desacuerdo con el trato fiscal recibido, como han expresado reiteradas mayorías democráticas en el Parlamento de Cataluña. Lago reconoce que el régimen foral nada tiene que ver con el federalismo y que ha actuado como espejo roto para las comunidades con mayor aspiración de autogobierno.

A partir de aquí, siguen algunos desacuerdos entre colegas. Contra lo que di-

ce Santiago Lago, lo que se propone en el acuerdo catalán no es lo mismo que el concierto o convenio foral, a no ser que utilicemos estos términos en sentido literario y poco preciso. Ciertamente, "acuerdo" es concierto, el pacto es convenio, como lo debiera ser todo lo que impregna el federalismo fiscal (foedus). Pero el acuerdo referido no sería como el vasco a la vista de cómo se estiman las contribuciones por las competencias no transferidas (coste efectivo in situ), ni a cómo se determina su financiación de estas; no sería por cupo, sino por participación en impuestos que el Estado continuaría reteniendo. Y menos aún se dejaría de atender a un principio de solidaridad, ausente en el régimen foral, digan lo que digan los defensores del privilegio.

Tampoco el Estado (todos) renuncia al poder tributario como dice Lago: lo acuerda en el Parlamento español. Lo que sí hace es permitir que la recaudación se transfiera a una cuenta propia de la autonomía sin depender de anticipos ni estimaciones. Para los que piensan, como Lago, que ello puede suponer trocear la Agencia Estatal e "invitar al fraude por pérdida de escala", creo que el sentido común nos dice que no va a pasar. Me atrevo a pensar que se trata de una oportunidad para ver una agencia "estatal" de verdad: una agencia independiente que sirva a todas las administraciones; otra pieza clave de un esquema federal.

Por último, para los que desde el tremendismo hablan de la imposibilidad de aplicar estos acuerdos en contextos de reducción de déficit, recordar que entre 2012 y 2022 los ingresos de la Administración central han crecido un 88,7% y los de las comunidades, un 40,5%, desequilibrando la distribución de recursos entre los dos niveles de gobierno que son parte del mismo Estado. Ahora es al nivel central a quien le toca apretarse el cinturón, en momentos en los que las necesidades de gasto están más en los gobiernos territoriales. Y para ello Cataluña, como en el pasado, lleva la iniciativa a beneficio potencialmente de todos.

**Guillem López i Casasnovas** es catedrático de Hacienda Pública de la Universitat Pompeu

#### RIKI BLANCO

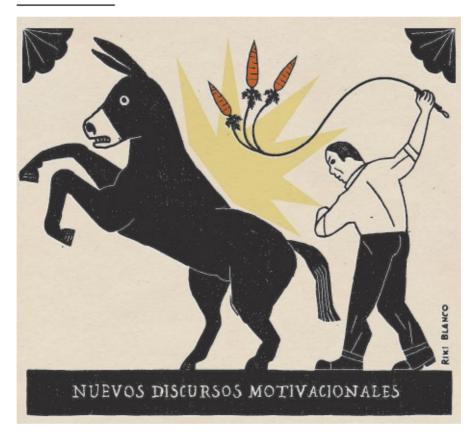

DELIA RODRÍGUEZ

# Agua de víboras

n la página 512 de su influyente tratado farmacológico de 1706, el farmacéutico madrileño Félix Palacios, pionero de la Química moderna, da la receta exacta del Aqua Viperarum Sudorifica, una cura para las enfermedades que, se creía entonces, debían ser sudadas para su tratamiento, entre ellas la peste, la parálisis o la calentura. Para elaborarla hay que tomar ocho víboras vivas recién cogidas y en su mayor vigor, echarlas dentro de un alambique de barro vidriado previamente colocado al baño de arena y destilar la humedad calentándolo con fuego, lento al principio y fuerte después. El agua resultante se guarda en una redoma bien tapada y se toma en dosis que van de dos a seis dracmas. Palacios advierte

de que se deben cerrar los vasos con cuidado, enlodando bien las juntas, porque cuando las víboras se empiezan a calentar "se arrojan, y saltan con tanto ímpetu que lo derribarán, y se saldrán, y podrán morder, causando mucho daño con su mordedura por estar muy furiosas".

El autor avisa que hay quienes prefieren matar antes a las serpientes, partiéndolas en pedazos y poniéndolas inmediatamente a destilar, pero en ese caso el agua no sale tan activa. Comprendo el atajo: no debe ser fácil manejar a unos reptiles rabiosos sueltos por la rebotica o donde fuera que se preparara aquello. Aún quedan vestigios del viejo medicamento: merece la pena ver en YouTube cómo en el año 2008, el documentalista Eugenio Monesma gra-

baba en Troncedo (Huesca), a la señora Serafina Viu cocinando en la lumbre un caldo elaborado con trozos de culebra seca, que servía para casi todo y casi todos ("¡No dábamos nosotros poca culebra a gente!", dice su marido en un momento del vídeo).

Pero lo que me interesa aquí es recordar la poca disposición de las víboras a dejarse morir. Porque en algún momento cambió el cuento y hoy, cuando se habla de un animal verde puesto al fuego, la cosa suele acabar mal para el bicho. El "síndrome de la rana hervida" es una metáfora de la psicología pop y la autoayuda laboral que lleva varias décadas siendo muy popular. Dice que cuando se calienta una rana en una olla si se hace de golpe saltará, pero si ocurre poco a poco, no será consciente del cambio y morirá. "¿Alguna vez has aguantado una situación hasta un límite que ni tan siquiera tú te imaginabas que podías ser capaz, como un estrés inmenso o una relación muy desgastante?", explicó hace un tiempo Pilar Jericó en este periódico: "Somos capaces de aguantar y

aguantar más y más bajo mil excusas ante situaciones que nos hacen daño, que nos vacían de fuerza y luego, con el tiempo, cuando hemos salido de la olla caliente, miramos atrás y nos preguntamos: ¿cómo he podido soportar tal tormento?".

Como dice Wikipedia, el síndrome de la rana hervida ha triunfado como una metáfora sobre el peligro de las amenazas graduales que pasan inadvertidas, pero es, en realidad, poco más que una fábula moderna. Las ranas reales se dan perfecta cuenta de cuándo cambia el medio donde viven, y hacen lo posible por escapar de él cuando resulta invivible, del mismo modo que hace siglos que sabemos que las víboras se retuercen cuando alguien intenta exprimirlas hasta los huesos que sí tienen.

Por eso cuando, mes tras mes, año tras año, veo a los lugares donde vivimos ahogarnos como agua cada vez más caliente, pienso en cuál será nuestro punto exacto de ebullición y qué metáfora elegiremos entonces, si la falsa, la de la rana victimista o la cierta, la de las peligrosas víboras furiosas.

el país, jueves 26 de septiembre de 2024 OPINIÓN **1** 

#### EXPOSICIÓN / OPHÉLIE GIRALT

'SAGNIR': CUENTOS DE LAS ISLAS FEROE (4/6)

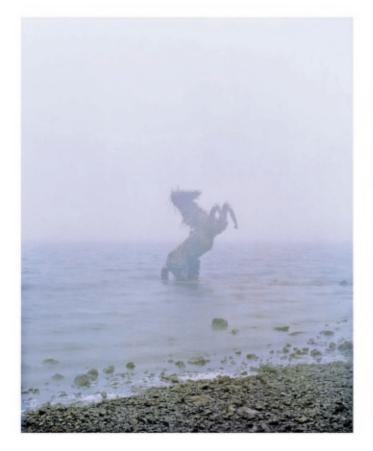

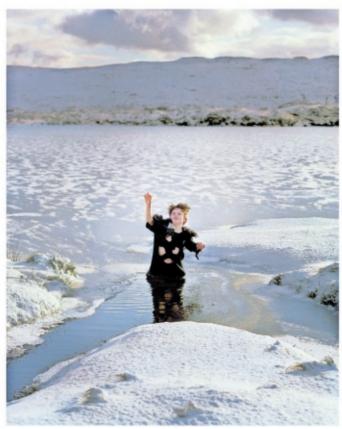

El Nykur en el lago de Toftir.

RED DE REDES / MANUEL VIEJO

# Qué pasa con la casa de Manu Tenorio

curren cosas extrañas. Uno apaga la televisión y también aparece Manu Tenorio. España está en un sinvivir, no por la dictadura de Pedro Sánchez —que también tiene su intríngulis—, sino por la última semana del cantante de Operación Triunfo. Las búsquedas de Tenorio —buen nombre para un grupo musical— se han multiplicado de golpe en los últimos días en Google, Instagram, X, TikTok, en todas partes, vaya. También en las noticias: "La polémica de Manu Tenorio", "Manu Tenorio ataca a Podemos", "Manu Tenorio estalla contra sus detractores", "¿qué ha pasado con Manu Tenorio?". Que da audiencia, qué va a pasar. Si le llaman de un número desconocido, cójalo, que no es Tenorio, porque estará en la tele.

Tenorio, de 49 años, salió de OT hace 23. Se dedica a la música. Hace sus bolos por España. Canta. Baila. Actúa. Sale. Y vende, aunque con algún pero. Según la biografía de su agencia de contratación, ha vendido exactamente "4.390 millones de álbumes" bajo el sello de OT. Esto quiere decir que una de cada dos personas en el mundo —en el mundo mundial, ojo— sabe perfectamente quién es Tenorio, qué hace Tenorio, y qué canta Tenorio. Pero, por lo que sea, los otros 4.000 millones de personas —quizá 3.000 o 2.000— no. Y buscan en Google —con razón- qué narices está pasando ahora mismo con Tenorio; de ahí el interés patrio. Asturias, Cantabria y Galicia, por cierto, lideran los rastreos tenoristas.

Resulta que el músico sevillano se compró una casa en el pueblo gaditano de Sanlúcar de Barrameda hace unos años. La alquiló a una familia, pero —siempre hay peros con los inquilinos, nunca con los caseros— le han dejado de pagar desde hace 12 meses, dice. "Son inquiokupas", cuenta Tenorio. Qué van a ser. Los inquilinos, por su parte, dicen que han recibido dos cartas de Hacienda donde se les ordena que no paguen al músico. De hecho, contaron en Antena 3 —esto ya es un serial— que la deuda de Tenorio con el fisco es "millonaria". Pero no mostraron estas cartas. Qué inquinecesidad.

Entonces ha llegado Podemos - está el Congreso como para proponer leyes— y, en una rueda de prensa, la portavoz nacional del partido ha dicho que Tenorio es un "moroso" y que alienta la okupación. El perfil de Tenorio en X, por tanto, es una máquina de mensajes constantes. "A ver, panda de imbéciles", dice el músico a quienes dudan de su versión. "Es lamentable", escribió hace dos días, "que yo tenga unos inquiokupas en mi casa y sea yo el que tenga que aportar la documentación. ¿Sabéis de quién es la culpa? De todos, por no salir a la calle". Todo esto, explica, pasa por el PSOE, obviamente. ¿No han okupado La Moncloa?, pensará. "Los socialistas no tienen límites", dice, "mira cómo le han arruinado la vida a Nacho Cano".

Un reportero de elDiario.es ha acudido a la urbanización gaditana y le han dicho que la familia tiene un contrato de alquiler de cuatro años. "Yo no sé si han dejado de pagar, pero no son okupas", dice una vecina. Tenorio, mientras tanto, ha dicho que no tiene deudas con Hacienda, sino "un aplazamiento, como cualquier hijo de vecino". (Se entiende que es un vecino no okupa).

## El músico sevillano ha copado las búsquedas de Google en España en la última semana

Y concedió una entrevista en la Cope. Aquí el locutor insistió: "Demostrar que no tienes deudas con Hacienda es tan fácil como mostrar un certificado". El músico, un tanto sorprendido, respondió: "Me estaría sometiendo a la dictadura de la gente impresentable y no deberíamos de tirar por esa línea". Sí, hay demasiadas dictaduras en España. El Mundo Today se ha sumado al asunto con una última exclusiva: "Un fondo buitre logra desahuciar a un edificio entero poniendo música de Manu Tenorio". En fin, menos mal que el problema de la vivienda ya ha saltado a los medios.

DANIEL GASCÓN

# El CIS y la inmigración

nas veces las cosas se miden mal por error y otras a propósito. El CIS mide algunas cosas mal aposta: imaginar que la desviación sistemática a favor de la izquierda en las encuestas es accidental sería despreciar la probada competencia de su presidente y sus técnicos. En otros asuntos, la trayectoria del organismo induce a la sospecha. El barómetro especial de abril de 2020, por ejemplo, incluía esta estupefaciente pregunta: "¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?". Este abril, preguntaba: "¿Cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada, o cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño?".

En el barómetro de septiembre la inmigración aparecía como el principal problema para los españoles. La noticia acaparó portadas e informativos durante horas, antes de que aparecie-

## El organismo público de investigaciones sociológicas mide algunas cosas mal aposta

ran análisis rigurosos, como el de Kiko Llaneras y Borja Andrino, que explicaban que hay una preocupación real, pero también apuntaban otros factores (septiembre, la crisis en Canarias, aumento de población inmigrante, menor inquietud por la economía, el propio sistema de valoración). Alberto Olmos ha denunciado la imprecisión categorial, que está en la serie histórica: ¿lo que preocupa es la inmigración, la inmigración irregular o la inseguridad? Paco Camas, de Ipsos España, señalaba lo más llamativo: antes de pedir la valoración de los problemas, la encuesta planteaba cinco preguntas seguidas sobre la desigualdad entre países, que facilitaban que el encuestado tuviera presente la inmigración: no pienses en un inmigrante. En junio ocurrió algo similar, con preguntas que apuntaban a la desigualdad y el acceso a la vivienda: hubo un aumento llamativo en la preocupación por la vivienda, descenso en la inquietud por la política, crecimiento de la que provocaba el estado de la sanidad (también condicionada). En el caso del aumento de la preocupación por la inmigración, enseguida se argumentó que se debía a la ultraderecha o a la derecha, que a ver quién es capaz de distinguirlas. "En La Moncloa están mirando a fondo los datos", escribía Carlos E. Cué este domingo. No me cabe la menor duda.

14 ESPAÑA EL PAÍS, JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Claudia Sheinbaum, ayer en un acto en Ciudad de México. MARIO GUZMÁN (EFE)

# El desaire a Felipe VI aviva el conflicto diplomático entre México y España

Sumar enviará a Gerardo Pisarello a la toma de posesión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de la que ha sido excluido el jefe del Estado

ELÍAS CAMHAJI PAULA CHOUZA **México / Madrid** 

La decisión del Gobierno mexicano de excluir a Felipe VI de la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha agriado el conflicto diplomático con España que abrió el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, en marzo de 2019 al enviar una carta a la Corona para que se disculpara por los excesos cometidos durante la Conquista, una misiva que no tuvo respuesta de La Zarzuela y cuyo contenido rechazó entonces "con toda firmeza" el Gobierno de Pedro Sánchez. Las relaciones al más alto nivel se enfriaron desde entonces, pese a que no hubo una ruptura oficial. Tras el nuevo desaire, las autoridades españolas han anunciado que España no



# Sheinbaum reprocha al Rey que no respondiera a la petición sobre la Conquista

E. C.

#### México

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, confirmó ayer que no invitó al Rey de España a su toma de posesión porque no respondió a la petición de disculpas de Andrés Manuel López Obrador por los excesos cometidos durante la Conquista. Así lo reconoció en una carta publicada ayer, en la que afirma que conversó con Pedro Sánchez por teléfono hace un par de días para tratar el asunto. "Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática", escribe la presidenta electa de México. "En cambio, parte de la carta

se filtró en medios de comunicación y posterior a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa", reclama Sheinbaum, que asumirá la presidencia el próximo 1 de octubre. "Esta circunstancia no ha sido aclarada ni respondida de forma directa al Gobierno de México", agrega. Pese al desaire a Felipe VI, la próxima mandataria aseguró que "México y España comparten una sólida relación de amistad", pero dijo que "se beneficiaría con una perspectiva renovada". López Obrador refrendó su apoyo a la decisión de Sheinbaum, "como millones de mexicanos". "Actuaron con mucha prepotencia, nunca contestaron una carta respetuosa y formal", lamentó

ayer el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

El Gobierno español anunció el martes que no iba a tener representación "a ningún nivel" en la histórica ceremonia, que marca la llegada de la primera mujer a la presidencia de México, al calificar como "inaceptable" la exclusión de Felipe VI. EL PAÍS adelantó horas antes que la Casa Real no recibió la invitación al acto. Sheinbaum dijo que iba a esperar a dar su respuesta para exponer sus razones en un escrito. La presidenta electa confirmó que sólo se mandó la invitación a Sánchez, en su calidad de jefe del Gobierno español, en julio. El equipo de la presidenta anunció la semana pasada que 16 mandatarios están tendrá representación oficial "a ningún nivel" en la toma de posesión, que se celebrará el 1 de octubre en la capital mexicana. Ayer, en Nueva York, Sánchez calificó de "absolutamente inexplicable" e "inaceptable" que no se invite al jefe del Estado a la toma de posesión de la presidenta de un "país y un pueblo hermanos".

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, cerró ayer filas con el Gobierno y su determinación de no acudir a la toma de posesión. "Su Majestad el Rey es el representante, lógicamente, y si no está invitado, España no está invitada. Respeto al Rey y respeto a España", dijo el representante del PP, que aparcó en este caso la posición beligerante que ha mantenido con las decisiones del Gobierno en política exterior.

En cambio, los partidos de Sumar —socio minoritario de la coalición de Gobierno- se desmarcan de la decisión. Aunque asumen que corresponde al Ministerio de Exteriores y al presidente Pedro Sánchez fijar esa política, fuentes consultadas no ocultan su incomodidad con una ausencia que admiten que los coloca en una situación complicada por sus alianzas con otros partidos progresistas de América Latina. De hecho, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, tenía previsto acudir a México como parte de la delegación oficial de España antes de conocer la decisión de Exteriores de anular el viaje. Sin embargo, el secretario primero de la Mesa del Congreso, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, anunció por la tarde que irá él. Pisarello calificó de "arrogante" la actitud del monarca al no pedir disculpas a México "por los desmanes" cometidos durante la conquista española, cree que está "pagando un precio" por su "enorme torpeza diplomática" y enfatizó que es "lógico" que un "rey que desdeñó, sea desairado".

Los desencuentros entre México y España arrancaron en marzo de 2019. Entonces, el Gobierno de López Obrador acusó que la llegada del conquistador Hernán Cortés en 1519 fue un hecho "tremendamente violento, doloroso y transgresor" y pidió que se reconocieran los agravios en aras

confirmados: 13 de América Latina y el Caribe, y tres, de África.

'Confío en que esta circunstancia, que hoy pone de manifiesto nuestra diversidad de opiniones, sea también punto de partida para que México y España encuentren pronto nuevas vías de entendimiento basadas en nuestras soberanías y respeto mutuo", expone Sheinbaum, en respuesta al comunicado de Exteriores en España. La presidenta recordó que el país latinoamericano ha sido "un aliado solidario y un destino generoso" en momentos críticos para la historia de España e hizo votos por que "el reconocimiento cabal de nuestras identidades sea el eje de una relación respetuosa, sólida y fructífera".

de una "reconciliación histórica". "México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o los resarcimientos políticos que convengan", se lee en la carta de hace cinco años. Sánchez viajó al país latinoamericano en enero de 2019, un mes después de la investidura de su homólogo mexicano, pero no realizó otra visita oficial desde entonces. Un documento similar fue enviado al papa Francisco, que sí pidió perdón por las ofensas en octubre de 2021, lo que aumentó la molestia con España.

López Obrador ha insistido con ese asunto en varias ocasiones, sin éxito. Ante el silencio del Gobierno español, el presidente mexicano anunció una "pausa diplomática" con España en febrero de 2022 "para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista". A pesar de que han sido recurrentes en su política exterior, las "pausas" no son una figura reconocida ni con validez jurídica en las relaciones internacionales y cada país al que le han sido impuestas ha reaccionado de for-

A finales de julio, ya como virtual ganadora de los comicios, Sheinbaum señaló que "debe haber un perdón por parte de España", pero fue mucho más conciliadora. "Hay que mantener relaciones con España y seguir insistiendo", comentó sobre la petición de disculpas. La "pausa" tampoco ha limitado los contactos entre los políticos de ambos países. José Manuel Albares, el titular de Exteriores, visitó México apenas un mes después del anuncio de López Obrador en 2022.

La ausencia de España no estuvo exenta de polémica. A principios de agosto causó revuelo la invitación al presidente ruso, Vladímir Putin, a pesar de que el equipo de transición y la Cancillería mexicana explicaron que se remitieron "notas diplomáticas a todas las naciones del mundo con las que mantiene relaciones". Este periódico pudo constatar que se extendió la invitación a Sánchez el mismo día que a Putin y el resto. Felipe de Borbón estuvo en la toma de posesión de López Obrador en 2018, de Enrique Peña Nieto en 2012 y de Felipe Calderón en 2006.

Sheinbaum también citó un extracto de la carta que López Obrador envió al Rey en marzo de 2019 para exigir disculpas por la Conquista y el periodo colonial. "Que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados", se lee en la

Tras las palabras de Sheinbaum, el todavía presidente López Obrador anunció su respaldo total a su sucesora. Insistió en que España debe disculparse por los excesos cometidos durante la Conquista. "Se debe de contar la historia de otra manera y hacer un lado la prepotencia, la arrogancia", afirmó en una conferencia de prensa aver.

# Sánchez ve con "enorme tristeza" que se haya abierto una crisis "por el interés político de alguno"

El presidente considera "inexplicable e inaceptable" la exclusión de Felipe VI de la toma de posesión del martes

# CARLOS E. CUÉ

### Nueva York

El Gobierno español no logra comprender por qué un Gobierno del que pretende ser amigo, como el mexicano, también de ideas progresistas, según explicó ayer en Nueva York el presidente, Pedro Sánchez, lo ha llevado a una situación "inaceptable" que ha derivado en una crisis diplomática muy grave en la que

ningún miembro del Ejecutivo acudirá a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, una situación inédita, "como protesta por la exclusión" del rey Felipe VI de ese acto protocolario de la máxima relevancia para las relaciones entre países

Sánchez, muy molesto, explicó ayer abiertamente que cree que detrás de este movimiento del Gobierno mexicano hay motivos políticos internos, esto es, que Sheinbaum y especialmente el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, han decidido por cuestiones de política interna buscar un enfrentamiento con España. Sánchez se mostró especialmente dolido porque esta crisis se produce con México, "un país hermano", y con un Gobierno progresista. "Detrás de todo esto hay una enorme tristeza porque dos pueblos hermanos, por el interés político de alguno, no podamos tener las mejores relaciones entre los pueblos y entre dos gobiernos progresistas que compartimos valores y probablemente polí-

Respecto a la cuestión de fondo, esto es si España debería pedir perdón o hacer una revisión histórica sobre la conquista americana, como reclama México para invitar al Rey, Sánchez no quiso entrar mucho y lo esquivó reivindicando lo bien que se portó México con el exilio español tras la Guerra Civil. "España ya ha fijado una posición de empatía con la sociedad mexi-

cana, lo ha hecho el jefe del Estado. Siempre he manifestado a México nuestra enorme gratitud porque el presidente Lázaro Cárdenas no solo acogiera a cientos de miles de españoles que huían de la guerra y la represión franquista, sino que incluso puso barcos para traerlos. Con el debate de inmigración que estamos teniendo ahora, imaginen hoy, fue un gesto revolucionario. Yo me siento más cerca a esos principios y valores. Yo reivindico ese México", aseguró. "Es una lástima que se trate de utilizar la figura de Felipe VI en una polémica que no obedece al sentir de la sociedad española. Nuestro propósito es defender a las instituciones y no aceptar la exclusión", del Rey, in-

El presidente español evitó el tono de choque diplomático y habló en todo momento con gran respeto a México y desde una posición de duelo frente a una crisis que Madrid no quería y que coloca a La Moncloa en una posición muy difícil, puesto que ya tiene un enfrentamiento abierto por motivos diferentes con el ultraderechista argentino Javier Milei, también tiene una tensión muy fuerte con Nicolás Maduro, que incluso acusa al Ejecutivo español de intentar matarlo, y ahora se enfrenta a una crisis profunda con México de difícil salida porque el Gobierno está obligado a defender al jefe del Estado.

España considera a México como un país hermano. Nos parece inaceptable que se excluya la presencia de un jefe del Estado que ha participado en todas las tomas de posesión, ya antes como príncipe y ahora como rey. No podemos aceptar esta exclusión. Por eso hemos decidido la ausencia de cualquier representante del Gobierno en señal de protesta por una exclusión inaceptable e inexplicable por el grado de relación que tiene México con España. Sentimos una enorme frustración, nosotros también somos un gobierno progresista, pero parece que no podemos normalizar nuestras relaciones con México", se lamentó el presidente del Go-



Sánchez en su comparecencia de ayer en Nueva York, en una imagen de La Moncloa. B. PUIG DE LA BELLACASA

# Los Presupuestos, a la espera de Junts y ERC

C. E. C.

## Nueva York

El Gobierno asume que tendrá que retrasar los Presupuestos a la espera de que se resuelvan los congresos de Junts, en octubre, y de ERC, a finales de noviembre. Esto retrasaría las cuentas públicas al año que viene, y por tanto habría que hacer una nueva prórroga aunque fuera breve, pero el Ejecutivo no lo considera un problema político relevante siempre que tenga Presupuestos para 2025, porque ya no logró tenerlos en 2024 y tuvo que pro-

rrogar los de 2023. Lo que no parece que se pueda retrasar tanto es la votación de la senda de déficit, que ahora se está negociando con Junts, porque las comunidades necesitan que se apruebe o se tumbe definitivamente (en ese caso valdría legalmente la senda anterior, más restrictiva para las autonomías) para poder hacer sus Presupuestos.

Pedro Sánchez fue muy claro ayer cuando le preguntaron sobre el congreso de Junts. "No hacemos política en el vacío, tendremos que esperar no al congreso sino a los congresos de los socios

parlamentarios que tenemos", dijo ampliando ese retraso no solo al grupo de Carles Puigdemont, que se resuelve en octubre, sino también al de ERC, que llegará en noviembre. Hasta hace poco, el presidente casi asumía la posibilidad de que se tumbaran las Cuentas e insistía en que él iba a seguir adelante con o sin Presupuestos porque tiene mucha tarea política que desarrollar y tres años de investidura para hacerlo. Pero ahora el presidente ha hecho un giro, ha retirado la senda de déficit y multiplica los gestos con Junts para buscar ese acuerdo, por tanto el mensaje claro que manda el Gobierno es que cree que es muy relevante sacar estos Presupuestos para seguir adelante.

El Gobierno no va a renunciar a la tarea de presentar unos Presupuestos. Es importante contar con una senda que sea aceptada por la mayoría. Hemos retirado la propuesta para dar una oportunidad al acuerdo. El plan A del Gobierno de España es aprobar los Presupuestos. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer con todos los grupos. Paso a paso, primero vamos a la senda de estabilidad", explicó Sánchez.

# El Gobierno se abre a desclasificar papeles del CNI sobre los atentados del 17-A

El PSOE y Junts abordarán la medida en la comisión de investigación sobre los ataques yihadistas en Barcelona y Cambrils

#### JESÚS GARCÍA Barcelona

El Gobierno está dispuesto a desclasificar documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, que en agosto de 2017 causaron 16 muertos y más de 300 heridos. La medida se abordará hoy en una reunión de la comisión de investigación sobre el 17-A del Congreso en la que se prevé aprobar el plan de trabajo. La desclasificación de documentos era una de las condiciones de Junts para desencallar una comisión que lleva meses paralizada. Si se rubrica el acuerdo entre el PSOE y los independentistas, la comisión deberá solicitarlo al Consejo de Ministros, donde todo indica que se dará luz verde a la propuesta, aunque está por ver su alcance. Fuentes del Ministerio de Defensa señalan que el Gobierno tiene una "total predisposición a desclasificar lo que haga falta", porque "no hay nada que esconder".

El plan de trabajo pactado incluye la desclasificación de la "información reservada y secreta' en manos del CNI sobre los atentados y, en particular, el registro de visitas del servicio secreto al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty (considerado el cerebro de los atentados) y las entrevistas que mantuvieron con él en prisión. El plan propone incorporar el permiso de larga duración de Es Satty, así como el expediente de solicitud de residencia, y también que se aporte el voluminoso sumario del caso.

La desclasificación de documentos del CNI fue una de las condiciones que fijó Junts en la



Ofrenda floral tras los atentados de las Ramblas, en Barcelona, el 19 de agosto de 2017. M. MINOCRI

propuesta de plan de trabajo que presentó hace seis meses. El PSOE la rechazó entonces y se abrió, como mucho, a que algún miembro del CNI declarase en la comisión de secretos oficiales. El cambio de posición es un gesto más de los socialistas hacia Junts para retomar la negociación de la senda de déficit, indispensable para sacar adelante los Presupuestos.

Los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 dejaron una herida que aún supura en el pueblo que vio crecer a los autores, Ripoll (Girona). El 17 de agosto de 2017, el joven Younes Abouyaaqoub atropelló a decenas de personas en la Rambla de Barcelona y, a medianoche, cuatro de sus compañeros de célula irrumpieron en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona) y provocaron el caos. Todos ellos fueron abatidos por los Mossos, por lo que solamente fueron juzgadas (y condenadas) tres personas que no participaron directamente en la masacre, pero que eran miembros de la célula: Driss Oukabir, Mohamed Houli y Said

El plan inicial de los yihadis-

tas era cometer un gran atentado con explosivos en lugares emblemáticos de Barcelona, como la Sagrada Familia o el Camp Nou. El 16 de agosto, sin embargo, se produjo una enorme deflagración en una casa de Alcanar (Tarragona) por la acumulación de sustancias inflamables. El imán Es Satty, que impartía sus sermones en la mezquita de Ripoll, murió en el acto junto con otro de los yihadistas. El accidente obligó al grupo, ya sin el liderazgo espiritual del imán, a improvisar un nuevo plan, que llevó a cabo al día siguiente.



• El portavoz del PP se enzarza en un áspero rifirrafe con Yolanda Díaz tras intentar abrir brecha entre esta y Sánchez • Podemos se suma al discurso de la debilidad del Ejecutivo

# El ventilador de Tellado reina en el Congreso

## La crónica

XOSÉ HERMIDA

A muchos les pasará inadvertido, pero cada día que Pedro Sánchez sigue gobernando, en España se produce un escándalo. Lo sostiene Miguel Tellado, el siempre vigilante portavoz parlamentario del PP, que, tras contabilizarlos minuciosamente, los registró en un documento que ha hecho público esta semana: 300 días, 300 escándalos, las vergüenzas diarias del Gobierno.

La mano derecha de Alberto Núñez Feijóo se presentó ayer en la sesión de control al Gobierno con otro documento, este de 55 preguntas. Iban dirigidas a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Sumar), después de semanas en las que el PP la había dejado fuera de su diana. La primera ya marcaba el tono: "¿Es democrático que el Gobierno de España no condene la dictadura asesina de Nicolás Maduro?". A continuación, siempre con la misma introducción —"¿es democrático...?"—, Tellado repasaba la colección entera de grandes éxitos del PP en la oposición: ETA, Puigdemont, la amnistía, Begoña Gómez, el hermano del presidente, Koldo, el CIS, el Banco de España, corrupción, censura, ataques a los jueces, colonización de las instituciones... El propósito era abrir brecha entre Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda. El portavoz del PP, en un tono pretendidamente amistoso, interpelaba a Díaz "de ferrolano a ferrolana", y reconociéndole sus convicciones democráticas. Todo acabó en un rifirrafe en el que no faltaron las insinuaciones personales.

La sesión se había iniciado de nuevo sin Sánchez, que está



Tellado y la ministra Yolanda Díaz, ayer durante el pleno en el Congreso. JAVIER LIZÓN (EFE)

El Gobierno va de derrota en derrota parlamentaria" Ione Belarra

Líder de Podemos

en Nueva York para asistir a la asamblea de la ÔNU, una ausencia que dio pie a la popular Carmen Navarro a denunciar que el presidente "se inventa viajes oficiales para eludir el control parlamentario". Tellado calentó motores con Díaz en el primer turno de preguntas breves. Él acusó a la vicepresidenta: "Sánchez la ha comprado dándole un coche oficial". Ella deploró "su tono machista y paternalista".

El duelo de verdad llegó luego, con una interpelación, formato que permite turnos de 12 minutos a cada orador. Ahí Tellado explicó que quería saber si Díaz avalaba los comportamientos de Sánchez. Y fue desgranando las 55 preguntas, jaleado por los aplausos de su grupo. A alguien podrían parecerle muchas, pero no a Tellado. "Podría estar así horas y horas", aseguró.

En la réplica, Díaz le espetó: "Usted no me va a dar lecciones de democracia". La vicepresidenta recriminó a Tellado que ese tipo de discursos contribuyan a la "desafección ciudadana" por la política. Y remachó: "¿De verdad cree que España es una dictadura, usted y yo que somos de la ciudad donde nació Francisco Franco?".

Díaz retomó entonces su habitual discurso sobre la necesidad de ocuparse "de la vida de la gente", pasó a describir la magnitud del problema de la vivienda y criticó a las comunidades del PP por negarse a intervenir en el mercado: "¿Le van a bajar a la gente el precio de la vivienda o le van a seguir hablando de Venezuela?", inquirió. La temperatura siguió subiendo. El rifirrafe entró cada vez más en el terreno personal. Tellado regresó a la tribuna y se tiró en plancha: "El que sabe lo que cues-

ta una vivienda soy yo, que vivo de alquiler, no usted, que vive en una residencia oficial".

La vicepresidenta estalló en la contrarréplica. Deslizó una insinuación sobre "las propiedades que tiene en Ferrol<sup>®</sup> el portavoz del PP. Cada vez más enfadada, se revolvió: "Yo soy una mujer libre, deje de dar lecciones, no me tiene que decir usted dónde estoy". Acabó exigiendo a Tellado disculpas por decir que Sánchez la ha comprado. "¡A mí no me compra nadie!", exclamó, mientras el portavoz del PP no dejaba de murmurar desde su escaño, lo que le valió una llamada al orden de la

El tramo inicial de la sesión de control resultó bastante menos tenso. Como era previsible, el PP aprovechó la renuncia del Gobierno a someter de momento a votación la senda de déficit para insistir en que carece de base parlamentaria que convoque elecciones. La sorpresa fue que a ese discurso se sumase Podemos. "El Gobierno va de derrota en derrota parlamentaria", reprochó Ione Belarra a María Jesús Montero.

Las distintas intervenciones de los populares volvieron sobre el discurso de que este es un Gobierno "rodeado por la corrupción". Los mayores trallazos verbales los conectó Cayetana Álvarez de Toledo, quien acusó al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, de "acosar" al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra la esposa del presidente, Begoña Gómez. Aunque su más llamativa aportación llegó al aludir a unas palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien dijo que le habría gustado que Carles Puigdemont fuese detenido durante su fugaz visita a Barcelona el pasado agosto. Álvarez de Toledo le propuso que en su lugar arrestase al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, sentado allí mismo en el hemiciclo, por haberse visto con el expresident en Suiza un mes después de esa fuga. Bolaños zanjó: "Ya no les pido sentido de Estado, les pido sentido del ridículo".

# Ayuso rechaza reducir la jornada laboral mientras Feijóo flexibiliza su postura

E. G. DE BLAS / J. J. MATEO Madrid

El intento de Alberto Núñez Feijóo de abrazar propuestas de inspiración socialdemócrata se ha encontrado con los límites del ala dura del PP que representa Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno de la Comunidad de Madrid se mostró aver "totalmente en contra" de la propuesta de concentrar la jornada laboral en cuatro días y reducir las horas semanales que plantea Sumar, y que el líder del PP, comparte parcialmente porque ha propuesto concentrar en cua-

tro días la jornada, aunque sin reducir las horas. El PP incluirá esta propuesta en la Ley de Conciliación, y el Gobierno madrileño la acepta si se estructura como un banco de horas negociable empresa a empresa v que no reduzca el número de horas trabajadas.

Ese rechazo de Ayuso a recortar las 40 horas semanales, expresado por el portavoz gubernamental ayer, contrasta con la disposición de Génova a reformar el modelo. En plenas negociaciones del Ministerio de Trabajo con los sindicatos y la patronal para llegar a las 37,5 horas semanales, Feijóo quiso flexibilizar la posición del PP y abrirse a cambios.

"El objetivo debe ser trabajar cuatro días, pero tenemos un problema de productividad", reflexiona el líder del PP en una entrevista publicada ayer en VanityFair. "¿Podemos trabajar cuatro días durante nueve o diez horas? La inteligencia artificial, la robótica y la tecnología nos pueden ayudar a trabajar cuatro días por semana, porque los otros tres vamos a consumir y a dar mucho trabajo a personas de la industria del ocio, los viajes, la restauración, etcétera", argumenta Feijóo, que al hablar de nueve o diez horas por día defiende que se siga cumpliendo con las 40 horas que ahora figuran en el Estatuto de los Trabajadores, frente a las 37,5 horas que propone el Gobierno de Pedro Sánchez.

El modelo que plantea el PP dejaría en manos de la negociación colectiva la posibilidad de concentrar en cuatro días a la semana el trabajo, instando a las empresas a que permitan una mayor flexibilidad, pero sin hacer obligatorio por ley los tres días de descanso. Los populares no proponen motu proprio una reducción de las horas, actualmente 40 semanales, pero sí se abren a respaldar en el Congreso la disminución a 37,5 horas que está negociando Trabajo con los agentes sociales para 2026, siempre que la patronal firme el acuerdo.

Este planteamiento choca con

el del Gobierno de Ayuso, tal y como especificó ayer su portavoz Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa semanal tras la reunión del consejo de gobierno. competitividad y productividad". Preguntado por el planteamiento de Feijóo, el portavoz del Gobierno madrileño señaló que lo valorará cuando la propuesta sea más concreta, aunque, dijo, "en el contexto actual", también rechazan la medida. Posteriormente, tratando de evitar un desmarque de Madrid de la postura de Feijóo, fuentes del Gobierno autonómico matizaron esas palabras: "Otra cosa es cómo se distribuyen esas horas y lo que pacten las empresas sobre la organización de sus jornadas laborales en el marco de su autonomía y salvaguardando la productividad de la economía española".

18  $\mathrm{ESPA\tilde{N}A}$ 

# La Fiscalía investiga a Alvise Pérez por financiación ilegal de su campaña

Un empresario denuncia que entregó 100.000 euros en mano al agitador ultra para la campaña de SALF al Parlamento Europeo

# REYES RINCÓN / Ó. L.-F. **Madrid**

La Fiscalía General del Estado remitió ayer a la del Tribunal Supremo una denuncia por financiación ilegal contra el eurodiputado Alvise Pérez presentada el pasado 19 de septiembre por el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo. La Fiscalía del Supremo, la competente para actuar contra los eurodiputados, ha recibido tanto esa denuncia inicial como una ampliación recibida anteayer por la Fiscalía General. Según adelantó Eldiario.es, Romillo ha denunciado que entregó 100.000 euros en metálico en plena campaña de las europeas al entonces candidato y ahora eurodiputado. El empresario asegura que Alvise recibió el pago en mano el 27 de mayo, a pocos días de las europeas que se celebraron el 9 de junio y en las que su agrupación ultraderechista Se Acabó la Fiesta (SALF) consiguió más de 800.000 votos y tres escaños. La ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros al año y establece que todas las donaciones superiores a 25.000 euros deben notificarse al Tribunal de Cuentas por el partido político en el plazo de tres meses desde su aceptación.

Romillo es fundador de Madeira Invest Club (MIC), una oficina de inversión que cerró hace unos días de forma repentina dejando en la estacada a alrededor de 3.000 inversores, a los que se ofrecían beneficios superiores al 50%. Tras el cierre, algunos de los afectados han denunciado a Romillo ante la Audiencia Nacional por una supuesta estafa piramidal. Esta investigación puede ahora también salpicar a Alvise Pérez porque, después de que ayer se conociera que el empresario asegura que le entregó 100.000 euros para financiar su campaña electoral, el abogado que les representa ha pedido a la Audiencia que abra diligencias y las remita al Supremo para que se investigue también al eurodiputado ultra, informa J. J. Gálvez.

#### Aforado en el Supremo

Pero en paralelo a esa denuncia que se dirigía de inicio contra Madeira Invest Club y su fundador, el propio Romillo, conocido en redes sociales como Luis Cryptospain, denunció a Alvise ante la Fiscalía General del Estado. Tras analizar la información aportada por Romillo, la Fiscalía General ha remitido la denuncia a la del Supremo, donde están aforados los eurodiputados. En el escrito enviado a los fiscales del alto tribunal, la Fiscalía General señala que los hechos que se narran "podrían ser constitutivos de un delito de



Alvise Pérez, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, el día 17. TERESA SUÁREZ (EFE)

financiación ilegal de partidos políticos", recogido en el artículo 304 ter. del Código Penal y castigado con entre uno y cinco años de cárcel.

En su denuncia, el empresario cuenta que su relación con Alvise empezó en marzo, cuando el político le contactó para proponerle crear una cartera online (una "wallet" con código QR) para que los interesados pudieran financiar "de forma anónima y encriptada" a "ardillas" (como él llama a sus seguidores) que pudieran aportar información "que pudiera ser utilizada mediática o judicialmente contra la corrupción". "Le respondo que sí", admite Romillo en su escrito. Días después, Alvise le pide que cree una wallet para la recaudación de fondos de sus seguidores y le explica la "urgente necesidad" que tiene de disponer de "entre 300.000 y 360.000 euros". "Le indico que creo que puedo lograrlo", explica el empresario.

Romillo, según su versión, creó una cartera virtual para que Alvise pudiera recibir fondos, pero, días después, ante la insistencia de este para tener una suma más elevada de la que se estaba recibiendo, el empresario le ofreció la entrega en metálico de 100.000 euros. Le citó en la sede de una de sus empresas (Sentinel) y a cambio solo le pidió que se grabara un video "o algo así" en la puerta en la que hablara sobre la compañía. "Así empieza a conocerlo tu comunidad", dijo el empresario, en referencia a los miles de seguidores del líder ultra en las redes sociales. "100%. Me posibilitas una parte importante de la campaña. Mil gracias, tío", le contestó Alvise. La entrega se produjo el 27 de mayo, según la documentación aportada por el empresario. Romillo le cita a las 16.00 con un trabajador de su empresa, que será el que le entregue el dinero. A las 16.54, el empresario envía el siguiente mensaje a Alvise: "Me han dicho que todo ok". El ahora diputado contesta: "Todo ok! 100.000 gracias, Luis", confirmando la recepción del dinero.

En el escrito presentado en la Fiscalía, el empresario dice estar dispuesto "a asumir las responsabilidades" penales y civiles que pudieran derivar de su actuación y se muestra dispuesto a colaborar con la justicia. Es completamente inusual que un ciudadano contacte con la Fiscalía para denunciar su propia actuación. Cuando Romillo presentó este escrito, ya sabía que varios inversores habían denunciado ante la Audiencia Nacional una supuesta estafa. El empresario recuerda en su denuncia que la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó en 2023 una alerta calificando la actividad de su compañía como "chiringuito financiero".

El eurodiputado aceptó promocionar negocios presuntamente fraudulentos de Luis Cryptospain a cambio de dinero de este para su campaña

# "Necesito fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas"

MIGUEL GONZÁLEZ **Madrid** 

"Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían llegar a muchísima más gente y yo financiar con seguridad y holgura mi campaña sin la problemática de la persecución estatal". Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta (SFLF), ofreció a Alvaro Romillo, conocido como *Luis Cryptospain*, responsable de Madeira Invest Club (MIC), un acuerdo para promocionar sus negocios presuntamente fraudulentos a cambio de

garantizar financiación opaca para la campaña europea.

El creador de este "chiringuito financiero", como él mismo lo califica, revela que Alvise le dijo que necesitaba entre 300.000 y 360.000 euros para su campaña electoral, en "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas", y que él le entregó 100.000 euros a cambio de que el activista promocionara los servicios virtuales de sus empresas entre los cientos de miles de seguidores que tiene en las redes.

Según el intercambio de men-

sajes entre ambos a través de la aplicación Signal aportados a la Fiscalía, fue Alvise quien se puso en contacto el pasado 29 de marzo con el experto en elusión fiscal para pedirle asesoramiento. El 6 de abril, Alvise participó en un acto en el Hipódromo de la Zarzuela que presentó en sus redes como un mitin preelectoral, aunque se trataba de un evento de promoción de los productos de Madeira.

Según Álvise, su sintonía con Romillo era plena. "Tu discurso es absolutamente idéntico al mío contra el Estado. [...] Me gustaría

que sugirieras iniciativas de raíz para defender las cryptodivisas y la autonomía financiera del Estado de cara al programa electoral", le escribió al día siguiente. Esa frase era solo el preámbulo de un listado de peticiones, que desgranó a continuación. "Mis necesidades son: Tráfico y alcance. Fondos que no requieren ser controlados por el Tribunal de Cuentas [...] Fondos para el partido (6 actos, logística, propaganda y publicidad que a mí el Tribunal del Cuentas no me permite pagar de mi bolsillo por Ley Financiación Partidos Políticos)". Los servicios del experto financiero comenzaron el 4 de abril. El 25 de mayo, Alvise escribe a Romillo: "Como voy a

"Tu discurso es absolutamente idéntico al mío contra el Estado" renunciar al 100% del sueldo público [anunció que sortearía su retribución como eurodiputado] me viene bien también para financiar la aventura política. [...] El *cash* es irrastreable", alegó Alvise.

La captación de fondos no avanzaba al ritmo deseado: "Nos urgen fondos para la campaña: digital, físico, audiovisual, propaganda, logística, etc., ¿Crees que si lo mueves en tu comunidad se animaría la gente que ya sí entiende de criptos?", preguntó el activista a su asesor financiero el 26 de mayo. Alvise cifró sus necesidades "entre 300.000 y 360.000 euros" y Romillo le tranquilizó: "Creo que puedo lograrlo".

Finalmente, este último le anunció el 27 de mayo que se pasara por la sede de su empresa en Madrid para recoger 100.000 euros en efectivo, a lo que Alvise contestó eufórico: "100% Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío".

# Desokupa anuncia que empezará a adiestrar a policías y 'mossos' en los próximos días

Esteve impartirá este fin de semana su polémico curso a miembros de las fuerzas estatales y, en noviembre, a 200 agentes catalanes

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA

sa dedicada a los desalojos extrajudiciales Desokupa, quien en noviembre alentó a través de las redes sociales las protestas ante la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en las que se produjeron graves altercados protagonizados por ultraderechistas que causaron lesiones a decenas de agentes, ha anunciado que comenzará a impartir su polémico curso de autodefensa a cientos de policías en los próximos días. Según asegura en un mensaje a través de las redes sociales, el primero lo dará este fin de semana y a él asistirán 200 alumnos, entre los que habrá "civiles, vigilantes de seguridad, y FCSE [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado]", aunque no concreta cuántos miembros de estos últimos se han apuntado. Esteve ha declinado dar una cifra tras ser preguntado por ello por este diario. En el mismo mensaje, el dueño de Desokupa presume de que en noviembre impartirá la misma formación supuestamente a "200 mossos [d'Esquadra] en Barcelona".

El curso incluye media docena de situaciones prácticas que van desde nociones de primeros auxilios a técnicas para utilizar las porras extensibles de acero con la que los agentes han sido dotados en los últimos años por el Ministerio del Interior (a pesar de que este les imparte obligatoriamente esta formación antes de habilitarlos para su uso). También incluirá técnicas para engrilletar a un detenido o el denominado "grappling policial", que combina diferentes maniobras de lucha para inmovilizar a una persona, según detalló el propio Esteve cuando anunció la puesta en marcha del curso a comienzos de agosto. El precio es de 50 euros, según su web. El dueño de Desokupa ha ganado notoriedad por difundir vídeos en redes sociales con ataques a los partidos de izquierda, los medios y los migrantes y por colgar una lona contra Pedro Sánchez en el centro de Madrid antes de las últimas elecciones.

La polémica estalló el 4 de agosto, cuando Esteve anunció que había firmado para promocionar el curso un acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía (SUP, el segundo en número de votos en las últimas elecciones sindicales, de junio de 2023) por el

que los afiliados de este (algo más de 20.000 según la propia organización) y sus familiares podían inscribirse en el curso a un precio reducido. Entonces la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, lo defendió con el argumento de que existía lo que tildó de "violencia desmedida" en las calles de España y una pérdida de autoridad de los agentes que supuestamente acrecentaba los riesgos a los que se enfrentan los policías. Anteayer, dirigentes de este sindicato declinaron facilitar a EL PAÍS el número de afiliados que

se han apuntado a la formación.

El mensaje lanzado ahora por Esteve incluye también un desafío a Interior y, en concreto, al ministro Fernando Grande-Marlaska, ya que en asegura que los policías que asistan podrán incorporarlo a su currículum y que dé puntos para ascensos y destinos en los concursos de méritos internos "le guste a Marlaska o no". El ministerio ya anunció cuando saltó la polémica que no avalaba ninguna formación que se impartiera fuera de su departamento (y, por tanto, tampoco puntuaba) y que solo respaldaba la oficial que imparte la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional. Este martes, fuentes del departamento insistían en que la formación de Desokupa no será tenida en cuenta en ningún caso en los procesos internos.

Daniel Esteve, dueño de la empre-Modificación Servicios Tarragona Entre el 1 de octubre y el 2 de marzo de 2025, con motivo de las obras que Adif realiza en el Corredor Mediterráneo, Renfe establecerá un plan alternativo de transporte por carretera entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona y Salou / Port Aventura para los viajeros de las

líneas de los Regionales del Sur.

La línea R16 dispondrá de autobuses directos entre L'Hospitalet de l'Infant y Sant Vicenç de Calders; Las líneas R14 y R15 se desviarán por la línea de Sant Vicenç de Calders-La Plana de Picamoixons.

Se pueden consultar los nuevos horarios en rodaliesdecatalunya.cat y renfe.com

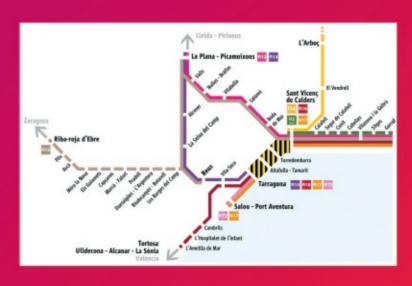





**20** ESPA $ilde{ ext{N}} ext{A}$ 

# La vivienda provoca un nuevo choque interno en el Gobierno

La ministra socialista Isabel Rodríguez apela a la "solidaridad" de los caseros para bajar los precios y recibe las críticas de Sumar

#### PAULA CHOUZA **Madrid**

La vivienda ha dividido históricamente a los socios de coalición. Lo hacía ya en la anterior legislatura, cuando PSOE y Unidas Podemos condicionaron hasta en dos ocasiones el desbloqueo de los Presupuestos a un acuerdo para regular los alquileres, y lo vuelve a hacer ahora, con Sumar en el Gobierno y más de un año después de que la ley aprobada en mayo de 2023 se haya mostrado ineficaz para contener la subida de precios. El último rifirrafe llegó ayer a cuenta de unas palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que el martes apeló en la SER a la "solidaridad" de los

ria inmobiliaria que se celebra estos días en L'Hospitalet de Llobregat y que acabaron ayer con cargas policiales, Sumar ha decidido redoblar su ofensiva para presionar a los socialistas a bajar los precios y regular ya los alquileres turísticos, de temporada y de habitaciones. En una escenificación de que la vivienda será una de las banderas de la formación, la vicepresidenta Yolanda Díaz viajó ayer a Granada para reunirse con la asociación Albayzín Habitable. "Están convirtiendo los barrios en un reducto de presión inmobiliaria", dijo la titular de Trabajo.

"España es un país solidario y en su mayor parte el parque de alquiler pertenece a pequeños propietarios. Yo lo que les pido es que se hagan cargo de esta causa, de esta necesidad social, y que valoremos estas rentabilidades en términos sociales, que esos precios estén de acuerdo con las capacidades de los españoles", imploró Rodríguez en una entrevista el martes en la SER. "Me parece un insulto a la inteligencia", respondió ayer

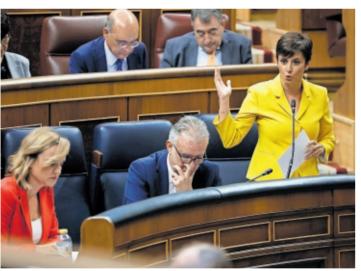

Isabel Rodríguez intervenía ayer en el Congreso. J. LIZÓN (EFE)

caseros para contener los alquileres. Portavoces y dirigentes de los partidos de Sumar salieron en tromba a criticarla.

Después de ver la luz unas semanas antes de las autonómicas y municipales de 2023, la legislación promovida por el anterior Gobierno ha caído en saco roto en buena parte del territorio, fundamentalmente por la negativa de las comunidades en manos del PP a aplicarla y porque incluso allí donde existe ya una regulación, como en Cataluña, los propietarios han encontrado grietas que permiten escapar a ella. En España, el 20% de los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos a la vivienda. En medio de la escalada de precios v en plenas protestas convocadas por el Sindicato de Inquilinos de Barcelona durante la feen La Sexta la diputada de Catalunya en Comú Aina Vidal. "En España se han multiplicado los grandes tenedores (...) No es solidaridad, es regulación lo que hace falta", incidió. Antes, en una entrevista en Telecinco el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, había dicho:"-Cuando dijimos que había que subir el salario mínimo no apelamos a la solidaridad de los empresarios, lo subimos por ley".

Sumar está muy interesado en avanzar en este asunto, lo que le permitiría hacer valer su papel dentro del Gobierno, arrastrando al PSOE a medidas que lleva tiempo reclamando. El socio minoritario presentó el lunes pasado su batería de propuestas para los PGE del próximo año, que contiene un ambicioso paquete en vivienda.



Los miembros del CGPJ, en el pleno de ayer, en una imagen del propio órgano.

# El conservador Dimitry Berberoff, elegido por unanimidad vicepresidente del Supremo

El Consejo General del Poder Judicial aprueba la composición de las comisiones, en las que se ha buscado el equilibrio entre bloques

#### R. R. **Madrid**

El guion se cumplió según lo previsto. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió ayer al magistrado Dimitry Berberoff como vicepresidente del Tribunal Supremo. La propuesta de la presidenta, Isabel Perelló, salió adelante por asentimiento de todos los vocales, sin necesidad de una votación. El órgano dio también luz verde a la composición de sus comisiones: los progresistas ostentarán la presidencia de tres de las cinco principales (permanente, disciplinaria y asuntos económicos) y tendrán la mayoría en las otras dos (calificación e igualdad), que estarán dirigidas por vocales conservadores.

El vicepresidente del Supremo es un cargo que elige el pleno del CGPJ, pero cuya propuesta corresponde al presidente del alto tribunal y del Consejo. Con la elección por unanimidad de Berberoff, los vocales pretenden lanzar un mensaje de apoyo a Perelló, que en la sesión de ayer se estrenaba como presidenta del órgano. El perfil del elegido no entusiasma a algu-

nos vocales progresistas, que objetan, sobre todo, que Berberoff fuera el vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, hasta que fue propuesto oficialmente la semana pasada como vicepresidente del Supremo por Perelló, esta del sector progresista.

Fuentes del bloque progresista han lamentado en los últimos días que, cuando ellos propusieron a la magistrada Ana Ferrer como presidenta del CGPJ, el argumento del otro bloque para rechazarla fue que era una representante "destacada" de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), por lo que consideraban que ellos no debían aceptar como vicepresidente al que era hasta ahora el número dos de la APM. Algunos vocales le plantearon estas reticencias a Perelló cuando la presidenta contactó con ellos para informarles de su propuesta, pero, finalmente, todos han aceptado a Berberoff para evitar abrir

La designación quiere dar un mensaje de apoyo a la presidenta, Isabel Perelló

La función del número dos depende de lo que delege la máxima dirigente una brecha interna, según estas

La mayoría de los vocales consultados admiten que el currículum del nuevo vicepresidente es adecuado para el cargo. Berberoff era hasta ahora compañero de Perelló en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y tiene amplia experiencia en puestos técnicos y conocimiento de la justicia europea. Estos rasgos son también los que destacó la oficina de comunicación del CGPJ al hacer pública la propuesta: con la candidatura de Berberoff, que fue letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entre 2007 y 2010, miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE) del CGPJ y autor de numerosas publicaciones sobre esta materia, Perelló pretende "reforzar la dimensión europea del Tribunal Supremo". El nuevo vicepresidente, nacido en 1969, tiene, además, un profundo conocimiento del funcionamiento del alto tribunal, ya que fue director de su Gabinete Técnico entre 2014 y 2018 (bajo la presidencia de Carlos Lesmes) y desde 2019 es miembro electo de su Sala de Gobierno.

La función del vicepresidente del Supremo (que no lo es del CGPJ, donde no existe esta figura de número dos) es esencialmente sustituir a la presidenta en caso de ausencia y ejercer las funciones que esta le delegue, sobre todo tareas técnicas y de organización. Perelló deberá decidir ahora qué tareas le encomienda.

# Rusia aumenta en un 50% el tránsito de buques de guerra por el Estrecho

La Armada cifra en "muchos centenares" las naves rusas que cruzan por Gibraltar como consecuencia de la guerra en Ucrania

#### BELÉN DOMÍNGUEZ CEBRIÁN Madrid

La guerra en Ucrania resuena en el estrecho de Gibraltar. El número de buques de la Armada rusa que transitan por aguas cercanas a España es cada vez mayor. En lo que va de año, la presencia de buques de guerra y submarinos rusos que han pasado por el Estrecho ha aumentado en un 50% respecto a 2023, según fuentes del Ministerio de Defensa. "Por temas de seguridad", sin embargo, esas mismas fuentes militares rechazan ofrecer números redondos, aunque un alto mando de la Armada sitúa en "muchos centenares" los buques del Ejército de Vladímir Putin que están transitando con armamento o material militar a bordo por aguas próximas a España en su ruta desde los puertos de Kaliningrado y San Petersburgo, en el mar Báltico, a la base naval de Tartus, en Siria, al otro extremo del Mediterráneo.

Desde que comenzó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, la ruta marítima del Mar Negro se ha ido complicando cada vez más. Turquía, aliada de la OTAN, ha impuesto un férreo control en el estrecho del Bósforo, por el que no pueden pasar buques de guerra salvo excepciones, mientras que la flota rusa del Mar Negro se ha visto diezmada por los ataques ucranios. Así pues, Moscú ha virado su camino y está enviando sus submarinos y buques (mercantes, pero cada vez más de carácter bélico) desde sus bases del Ártico o el Báltico, como Kaliningrado, un enclave encajado entre Polonia y Lituania, hasta Tartus (Siria), pasando por el estrecho de Gibraltar y cruzando todo el Mediterráneo. España ha notado ese aumento en el tráfico.

El ministerio dirigido por Margarita Robles, a través de su documento Panorama Estratégico 2024, constata que, debido a la guerra, el Kremlin ha trasladado la mayor parte de sus soldados y material bélico a Ucrania, aunque "sigue teniendo bases aéreas [Latakia] y navales [Tartus] permanentes en Siria, lo que da al país acceso directo al Mediterráneo". Pero Putin necesita alcanzar sus puertos y bases en el Báltico para transportar armamento, ĥacer rotaciones de las dotaciones de los buques y submarinos (militares a bordo), llevar a cabo reparaciones, etcétera, según explica un analista que pide no ser ci-



Un buque de guerra ruso durante unas maniobras cerca de Vladivostok, en una imagen del Kremlin.

### Ruta rusa para evitar el bloqueo



Fuente: elaboración propia

poración propia.

tado. "Los buques [de guerra] los tienes que municionar y eso no se hace en muchos sitios", continúa en alusión a las bases rusas en el Báltico. España, a través del estrecho de Gibraltar (por donde cada año transitan unos 70.000 buques, según Salvamento Marítimo), ha acusado ese ir y venir de barcos de la Armada de Putin. "Sí se ha notado respecto a años anteriores", corrobora Alfredo Rodríguez, comandante del Vigía, un patrullero que siguió a dos buques de asalto rusos en su travesía hacia el Mediterráneo Oriental en marzo.

#### Paso inocente

La detección de buques de guerra rusos en aguas cercanas a España es "una consecuencia directa de la guerra en Ucrania", explica un vicealmirante. Entre el 4 y el 11 de septiembre de este año, dos fragatas españolas (*Blas de Lezo* y *Canarias*) monitorizaron al submarino militar ruso *Novo*-

rossiyk (conocido por su gran sigilo), que iba a su vez escoltado por dos buques auxiliares de la Armada de Putin, según advirtió el Estado Mayor de la Defensa el jueves. Ese ha sido el último caso que Defensa ha hecho público.

La Blas de Lezo partió desde Ferrol (Galicia) para vigilar al submarino *Novorossiyk* hasta aguas portuguesas, cuya Armada cogió el relevo e hizo lo mismo hasta que los buques rusos volvieron a rodear España por Huelva. Allí, la fragata Canarias continuó con la vigilancia durante su tránsito por el golfo de Cádiz y el mar de Alborán. Finalmente, la Canarias completó su misión cuando transfirió la responsabilidad del seguimiento a un buque francés. "Se hace un seguimiento y vigilancia con absoluta profesionalidad (...), ejercen su derecho de paso inocente en su tránsito hacia el Mediterráneo, que lo hacen cada vez más", comenta Paco García Flores, comandante de la Santa María, una fragata que en diciembre siguió el trayecto de otro submarino ruso.

Estos seguimientos forman parte de las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión que el Mando de Operaciones, dependiente del Estado Mayor de la Defensa, lleva a cabo en aguas españolas. "Es algo habitual", sostienen varios comandantes y vicealmirantes. Pero donde sí ha habido una novedad, y así se lo han trasladado a la ministra Robles, es en la cantidad de buques de la Armada rusa navegando cerca de España. Ahora son más. Y además, apostilla el analista, en todo esto existe un punto de "proyección exterior". En la lógica de Moscú, dice, "es necesario que a Rusia, como potencia, se le perciba. Que enseñe pabellón, músculo".

Son buques como el Vigía, la Blas de Lezo, la Canarias o la Santa María, los que, junto a otros aliados de la OTAN, se encargan de verificar que los rusos ejercen un "paso inocente", es decir, el derecho de todos los buques de un paso rápido e ininterrumpido por el mar territorial bajo la condición de que no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. "Que los submarinos asciendan a la superficie y se les vea; que los buques no se desvíen, ni se paren, ni fondeen. Que siempre estén en movimiento", explica Jaime Indalecio Lamas Tizón, comandante del Atalaya, otra fragata que en marzo monitorizó a dos buques de asalto anfibios y un petrolero ruso. "Se monitoriza a todos [los que no forman parte de la OTANI, pero los rusos son más llamativos", apostilla. "Es lo normal", coinciden los comandantes consultados. Sin embargo, "cuando se hacen cosas de estas al final uno pone a prueba la capacidad de respuesta ante riesgos y amenazas", explica el experto. Y los buques de guerra rusos entran en esta definición.

# El Congreso cierra en falso la comisión de las mascarillas

# JAVIER CASQUEIRO **Madrid**

Más madera para los que cuestionan la utilidad de las comisiones de investigación del Congreso. La comisión parlamentaria aprobada en marzo para indagar sobre los miles de contratos de emergencia que suscribieron "todas las administraciones" durante la pandemia que sufrió España en 2020 ha quedado cerrada por la vía de los hechos, tras 15 sesiones en cuatro meses (excluyendo agosto) y sin proponer conclusiones ni haber convocado al 72% de los 134 comparecientes previstos. Tampoco habrá prórroga. El PSOE intentó prolongar esos trabajos, apuntando en una nueva fase hacia el entorno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero no lo ha logrado. Coalición Canaria, que disponía en la comisión del voto ponderado de todo el Grupo Mixto, lo ha vetado junto al PP y Vox en represalia a sus disputas con el Gobierno central de Pedro Sánchez por los problemas de inmigración en Canarias.

El PP, que se inhibió en el primer momento en la votación para constituir esa comisión, aprovechó luego sus primeras reuniones para interrogar con dureza entre otros a Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos; a la actual presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, por su etapa como presidenta de Baleares, o incluso al exministro de Sanidad en la pandemia, Salvador Illa, ahora presidente de la Generalitat, para lanzar acusaciones y sospechas contra la actuación en general de casi todo el Gobierno de Pedro Sánchez.

El PSOE avanzó que aprovecharía esos trabajos para averiguar qué había pasado en relación a ese tipo de contratos en administraciones gobernadas por el PP, como la Xunta de Galicia de la etapa de Feijóo, la Junta de Andalucía del popular Juan Manuel Moreno, la alcaldía de Madrid de José Luis Martínez Almeida o la Comunidad madrileña de Ayuso. Todos esos planes no se plasmarán en nada, porque el PSOE no dispone de aliados suficientes en la comisión para sacarlos adelante. Apenas pudieron llamar a comparecer a algunos cargos del actual Gobierno de Baleares Marga Prohens (PP).

22 COMUNIDADES



En primer plano, la típica baldosa de Bilbao, y en la parte superior la nueva, en una calle cercana al Guggenheim. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

Nuevos adoquines, que los residentes consideran más peligrosos, restan espacio a un tipo de suelo urbano que es todo un símbolo de la capital vizcaína

# Resbalón de Bilbao con su icónica baldosa

GONZALO LOZA Bilbao

Debe ser incómodo andar en sandalias por la calle comercial más transitada de Bilbao con una bandeja de pasteles en la mano. Más aún un día de lluvia, típico de comienzos de otoño. La mujer que camina así, a paso ligero, sortea los charcos, evita pisar los adoquines mal rejuntados para no ser salpicada, y esquiva al gentío que todavía rehúsa plegar el paraguas. Montse López observa esta escena desde la puerta de la pastelería donde también acaba de ser atendida. Va a esperar un rato bajo la cornisa del edificio a que "la situación se tranquilice". Tiene miedo de resbalarse con el adoquín que recubre toda la Gran Vía de la capital vizcaína. "Me ha pasado muchas veces, tanto aquí como en otros puntos de la ciudad. No entiendo por qué han dejado de colocar la baldosa de Bilbao", se queja

Lo que popularmente se conoce como baldosa de Bilbao lleva años instalada en muchas de sus calles e, incluso, en otros municipios vizcaínos. Su origen viene de mediados del siglo XX, cuando el Consistorio bilbaíno creó un diseño basándose en el *panot* de Barcelona, ideado por Joseph Puig i Cadafalch, aunque su autoría no está del todo clara, tal y como confirman diversos estudios.

En el caso de esta ciudad vasca, se añadieron cuatro canales para drenar el agua. Sus dimensiones y el espesor de la losa hacen que sea "una solución resistente".

Dentro de la confitería, Auri Madrigal sigue atendiendo sin descanso a la clientela: "Con las nuevas losas, en cuanto cae un poquito de agua, ya tenemos que andar despacio". A su parecer, la baldosa local "de toda la vida" conduce mejor el agua debido a los ocho canales que cuenta para desaguar. "Además, es preciosa y nos encanta", sentencia. Madrigal se refiere a las últimas obras en varias vías significativas donde este icono ha desaparecido. La calle Rodríguez Arias o el tramo de la calle Iparragirre más próximo al Museo Guggenheim, ambos recién inaugurados, son algunos ejemplos.

El Ayuntamiento de Bilbao explica que no hay una regla específica para elegir el tipo de adoquín en las vías. "La elección del material responde a una cuestión de diseño, en base a la estética global que se quiere dar al espacio en el que se interviene", explican fuentes del Consistorio. La baldosa tipo Bilbao "se adapta muy bien a las aceras, si son estrechas, mejor, debido a su pequeño tamaño". Por ello, los obreros tienden a colocarla ahí. Sin embargo, en ámbitos monumentales, como la Gran Vía o el Casco Viejo, el Go"En cuanto cae agua ya tenemos que andar despacio", se queja un comerciante

El Ayuntamiento alega razones estéticas y técnicas para el cambio bierno municipal suele colocar solados de piedra, tanto en formato losa como adoquín. En los parques urbanos, como Doña Casilda, Europa o Etxebarria, el protagonista es el aglomerado asfáltico, detallan las mismas fuentes del área de Urbanismo. Caso aparte es el de la calle María Díaz de Haro o el paseo de Artxanda, con el dibujo de la baldosa estampado en el asfalto.

"Hemos notado una tendencia a dejar de colocarlas en el centro de las ciudades", percibe Joaquín Mendia. Su empresa es una de las dos existentes con este modelo en su catálogo. Coincide con el Ayuntamiento en que las razones son de índole estético, pero también técnico: "Bilbao y otros municipios de Bizkaia suelen dejar estos adoquines para zonas del extrarradio con viviendas alrededor, donde se renueva constantemente el cableado o las tuberías del subsuelo".

En cambio, en el centro, donde se ubican las grandes avenidas, se tiende a optar por otras alternativas, como los bloques de granito. "Se miran muchas características, incluido el grosor. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, deben soportar el peso de las máquinas barredoras o de los camiones en zonas de carga y descarga", aclara. A pesar de que no cuenten con canales, cree que con "la inclina-

ción del 3% que tienen todas las aceras es suficiente para que el agua no se acumule".

Otro condicionante para escoger una u otra es el presupuesto de las administraciones para renovar sus calles. En el caso de Bilbao, "por lo que parece, no es cuestión de abaratar costes, teniendo en cuenta la solución elegida", destaca Mendia. El metro cuadrado de granito cuesta 120 euros, frente a los 8 por metro cuadrado de la baldosa de Bilbao. Estos cambios no han afectado a su producción, asegura el empresario, aunque prefiere no detallar la facturación de su compañía, Prefabricados Vascos. La producción anual de esta firma es de un millón de metros cuadrados de baldosas de exterior, de los que una décima parte corresponden a los adoquines hidráulicos de Bilbao.

#### Planta en Lerma

Ahora, la planta está en pleno proceso de traslado a Lerma (Burgos), donde podrá continuar su trabajo de manera más sostenible. En sus almacenes tienen existencias, pero no tantas como "la empresa adjudicataria del mantenimiento del solado de aceras y plazas de Bilbao". El Ayuntamiento bilbaíno informa de que cuenta con un estocaje suficiente para cubrir hasta los 200 metros cuadrados.

La de Bilbao es una baldosa hidráulica de cemento, generalmente, de color gris y con el dibujo de una flor. De dimensiones originales de 15x15 centímetros, actualmente se coloca en piezas de cuatro elementos, es decir, del doble de tamaño. Consiste en una mezcla de cemento, polvo de mármol, arena, granito natural, ecoárido y agua. Esta combinación se vierte en unos moldes, en los que, por medio de la vibración, se cierran todos los poros. A continuación, una presa de 300 toneladas por centímetro cuadrado comprime la masa. Por último, se retira del molde y se deja secar.

La popularidad de esta baldosa ha llegado también a otros espacios donde se exhibe el ADN bilbaíno. Las tiendas de recuerdos cuelgan de sus perchas camisetas con estampados de su silueta y las joyerías muestran bisutería con su diseño. Incluso, la creación en su honor del Gremio de Pastelería de Bizkaia, una tarta de *mousse* de caramelo de café montada sobre un bizcocho de barquillo crujiente, cumple ahora 20 años.

Precisamente, el miedo a que se quede en un concepto folclórico existe entre varias asociaciones de vecinos. "No me imagino a Bilbao sin su baldosa", tranquiliza el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto (PNV). "Nadie entendería su desaparición, ya que es una seña de identidad más de nuestra ciudad", afirma orgulloso. No obstante, reconoce: "Es cierto que dependiendo del espacio estamos usando modelos diferentes o una impresión en la calzada".



Algunos de los diputados firmantes, ayer en la puerta del Congreso. MARTA FERNÁNDEZ JARA (EP)

# 50 diputados nacionales recurren ante el Constitucional la norma de educación valenciana

Compromís acusa al popular Carlos Mazón de ir "en contra de la lengua propia"

# ÁLVARO RUIZ / FERRAN BONO **Madrid / Valencia**

La portavoz y diputada de Compromís, Agueda Micó, presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la polémica Ley de Libertad Educativa que el Gobierno popular de la Comunidad Valenciana aprobó en junio con los votos de Vox, antes de que la formación de ultraderecha decidiera salir de los gobiernos autonómicos. Micó manifestó que la ley "va en contra de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de las leyes y decretos de educación", y alegó que "discrimina" a los alumnos valencianoparlantes y que "no permite" que los padres tengan seguridad jurídica para matricular a sus hijos en los centros educativos de la región. La diputada acusó al PP de Carlos Mazón, presidente valenciano, de "ir en contra de la lengua propia".

Estas declaraciones tuvieron lugar después de que algunos de los diputados de los grupos que han apoyado la moción (Sumar, Podemos, ERC, Junts, BNG y Compromís) se hicieran una foto frente al Congreso. De este modo, consiguieron los 50 diputados necesarios para llevar a cabo el recurso de inconstitucionalidad.

En relación también con es-

ta ley, el Gobierno discrepa de tres apartados, por lo que se están llevando a cabo negociaciones en la comisión bilateral entre ambas administraciones para evitar, precisamente, que presente un recurso de inconstitucionalidad. En concreto, el Gobierno central discrepa del artículo 14 de la ley aprobada el pasado 27 de junio por el PP y Vox en Les Corts, referido a la exención de la evaluación y calificación del valenciano para el alumnado de zonas de predominio lingüístico castellano que lo soliciten.

Tampoco comparte el contenido de la disposición adicional primera, sobre la educación plurilingüe en las enseñanzas de Formación Profesional, Formación de Personas Adultas y enseñanzas de régimen especial, según el cual la consejería determinará los supuestos de exención de evaluación del valenciano a personas que no lo hayan cursado con anterioridad.

En tercer lugar, discrepa del contenido de la disposición adicional cuarta de esta ley, que re-

El Gobierno central discrepa también en tres apartados de la norma autonómica

Mazón: "Se quieren pasar por el arco del triunfo el Estatuto de Autonomía" gula situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado y permite que el funcionariado de otras comunidades que pida una comisión de servicios en la región pueda obtenerla durante cuatro años sin acreditar conocimiento del valenciano.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, contestó que hay "unos cuantos diputados" que se quieren pasar "por el arco del triunfo" el Estatuto de Autonomía y las competencias legislativas en Les Corts. Mazón criticó "la velocidad con la que se apoyan las imposiciones separatistas en una comunidad española y la rapidez con la que se actúa contra el autogobierno de los que queremos la igualdad, la libertad y la ausencia de imposiciones".

Para Mazón, esos 50 diputados van a tener que explicar si creen o no en el Estado autonómico y si tratan de que siga en la Comunidad Valenciana "ese *procés* de imposición catalanista que ha dominado estos últimos ocho años".

Respecto a las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en el Parlamento Europeo reclamadas este martes por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una carta a la presidenta Roberta Metsola, para que permita su uso en la Cámara, Mazón lamentó que "se olvide" de que la Comunidad Valenciana tiene "un estatuto tan válido como el de los demás", que reconoce la lengua valenciana. "Si hablamos de lenguas cooficiales, hay que incluir a la valenciana porque, si no, es supremacismo", concluyó.

# El PP entierra la ley de concordia pactada con Vox en Castilla y León

Mañueco quiere actuar con "prudencia" ante los recursos del Gobierno central

#### JUAN NAVARRO Valladolid

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), apostó en 2022 por impulsar una ley de concordia frente al decreto autonómico de memoria histórica que regía entonces: esa nueva ley, dijo, iba a ser un "elemento de reconciliación" y contribuiría a "evitar la utilización de la historia para dividir a los españoles". En abril de 2024, cuando la norma estaba en tramitación parlamentaria, Mañueco aún defendía que la norma "amplía derechos y mejora los servicios", y que "no diferencia entre víctimas buenas y malas". Ayer, sin embargo, el PP votó en contra de esa legislación, que ha quedado prácticamente enterrada en las Cortes autonómicas. Los populares alegaron que "la prudencia aconseja posponer su tramitación" -sine die- tras los recursos presentados o anunciados por el Gobierno central contra leyes similares en Aragón y Comunidad Valenciana.

Mañueco ha reculado así en una cuestión que fue clave en su pacto "sin complejos" con la extrema derecha sellado en 2022. Por el camino se produjo el hecho que marca el punto de inflexión en el cambio de postura del PP: en julio de este año, Vox rompió con los populares y salió de la coalición de gobierno. El exvicepresidente y líder regional de Vox, Juan García-Gallardo, criticó ese giro de sus exsocios y Mañueco, evitando responder las interpelaciones de los demás grupos, contraatacó: "Sin Vox, Castilla y León funciona".

La cuestión de la ley de concordia aterrizó esta semana en el Parlamento autonómico tras una inusual alianza entre Vox y el PSOE: los socialistas apoyaron al grupo ultra para Îlevar a debate ese proyecto de ley del que el PP comenzaba a desligarse. La oposición aclaró que jamás votaría a favor de esa norma, pero que así Mañueco y su partido tendrían que retratarse, pronunciándose sobre tal desvío argumental. El presidente de la Junta tildó de "pinza" este ardid de sus rivales. Y el PP defendió que solo quería hacer "las cosas bien" y asegurarse de la pertinencia de la ley mediante un informe del Consejo Consultivo, un informe que la Mesa de las Cortes ya vio innecesario en abril y que tras la votación de ayer ya no se producirá.

Una vez en el hemiciclo, la discusión del martes por la tarde reveló las consecuencias del divorcio entre Vox y el PP. Juan García-Gallardo, sentado hasta hace unos meses a la diestra de Mañueco, le reprochó ahora como portavoz de su bancada que "la mentira tiene las patas muy cortas". El proyecto de ley, subrayó García-Gallardo, llevaba los sellos de ambos grupos cuando se presentó. Y lamentó que, si este finalmente no prospera, seguirá vigente el



Alfonso Fernández Mañueco.

#### "Lo va a pagar muy caro en las urnas", vaticinó el ultra García-Gallardo

"decreto de discordia", "revanchista", que fue aprobado por el anterior Gobierno de Juan Vicente Herrera (PP) en 2018 y que, al establecer "víctimas de primera y de segunda", rompe "la senda de reconciliación que empezaron a caminar nuestros padres y abuelos". "Lo va a pagar muy caro en las urnas", vaticinó García-Gallardo.

Mañueco tomó la palabra en esa sesión para afear a Vox su entente circunstancial con el PSOE. "La política hace extraños compañeros de cama... Son compañeros muy extraños, pero parece que les gusta a los dos", lanzó Mañueco, también augurando más entendimientos entre sus rivales por la izquierda y por la derecha, como en los próximos Presupuestos que deberá presentar el PP. Avisó a su antiguo socio de que "se equivoca de adversario" y recordó que, si las coaliciones regionales de derecha se rompieron en julio en varias comunidades, fue por orden del líder nacional de Vox, Santiago Abascal.

# La OCDE sitúa a España como el motor de una eurozona de crecimiento raquítico

Los países de la moneda única solo avanzarán un 0,7% en 2024 lastrados por la debilidad alemana y la inestabilidad política dentro y fuera del continente

DENISSE LÓPEZ

#### Madrid

En un escenario europeo marcado por crecimientos económicos raquíticos, España se posiciona como el motor de la región. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha mejorado significativamente un punto, en concreto-sus previsiones para el país, pronosticando un crecimiento del 2,8% en 2024, un dato muy superior a la media de la zona euro, que apenas alcanzará un 0,7% a causa de la debilidad alemana y la inestabilidad política dentro y fuera del continente. Desde el Ministerio de Economía señalan que, de esta forma, "la OCDE se une a la mayoría de los organismos nacionales e internacionales que han mejorado en las últimas semanas las perspectivas de crecimiento de la economía española". Además, "se trata de la mayor revisión al alza para una de las principales economías desarrolladas realizada por este organismo multilateral".

El contraste que arroja el in-

forme que se presentó ayer respecto a las tradicionales potencias es evidente. Alemania, la histórica locomotora económica de Europa, apenas crecerá un anémico 0,1% en 2024 a causa de una crisis industrial prolongada. Según las previsiones, Francia cerrará el año con un modesto 1,1% que, en cualquier caso, no elimina la preocupación de los analistas por el alto déficit público que maneja (en 2023 alcanzó el 5,5% del PIB y corre el riesgo de agravarse hasta el 6,2% el próximo año). E Italia se mantendrá a flote con un crecimiento del 0,8%, pero con el reto de retirar el superbonus —un programa de incentivos fiscales para modernizar viviendas que ha dejado un agujero en las cuentas públicas italianas—. Frente a este panorama, España sobresale por un dinamismo impulsado en las exportaciones, el sector turístico y una fortaleza del mercado laboral.

La revisión del organismo al producto interior bruto (PIB) de las economías supone para España una mejora de un punto porcentual respecto al 1,8% que conEl IPC nacional, un 3%, superará la media europea, que será del 2,4%

El organismo señala que harán falta acciones fiscales para sostener la deuda

templaba en mayo, en cambio, las de sus vecinos han variado escasas décimas y la de Alemania, en concreto, se ha contraído. El desgaste de la eurozona no responde a un hecho puntual, si se mira la evolución de los últimos seis años se observa que ya en 2019, el último año antes de la pandemia, el bloque daba síntomas de desaceleración. En ese entonces registró una tasa

del 1,2%, la menor desde 2014. En cambio, la de España fue del 2%. Las cifras apuntan a que la economía nacional se ha mantenido más sólida que la de sus vecinos.

La inflación es, en cambio, el punto flaco de la economía española. Aunque los precios se han moderado gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno y la política monetaria dictada por Bruselas, el hecho es que el país acabará 2024 con un índice de precios al consumo (IPC) seis décimas superior al del conjunto de la zona euro: un 3% frente a un 2,4%, según las proyecciones del organismo con sede en París. La brecha se debe a alimentos y energía, los dos elementos más volátiles. Si se eliminan ambos componentes del índice y se analiza solo la subyacente, la situación se invierte. España terminaría con una tasa del 2,6% y el área del euro con un 2.8%

El estancamiento de la eurozona se da en un contexto en el que otras grandes economías globales, como Estados Unidos y algunas de las principales naciones

emergentes del G-20, están mostrando una resiliencia mayor de lo esperado. Según la OCDE, el crecimiento mundial se estabilizará en torno al 3,2% en 2024 y 2025 y la inflación se moderará progresivamente hasta alcanzar en el conjunto de los países desarrollados el 3,3% el próximo año. De acuerdo con el organismo, "a medida que la inflación se modere y las presiones del mercado laboral se alivien aún más, los recortes de tipos en la política montería deberían continuar'

En una visión global, los últimos indicadores sugieren que el dinamismo en la economía se mantiene, especialmente en el sector servicios. El crecimiento de los salarios reales está respaldando el gasto de los hogares, aunque en muchos países el poder adquisitivo aún no ha recuperado por completo los niveles previos a la pandemia. Y el comercio mundial se está recuperando más rápido de lo esperado.

El documento precisa que "se necesitan acciones fiscales decisivas para asegurar la sostenibilidad de la deuda, preservar el margen para que los gobiernos reaccionen a futuros shocks y generar recursos para ayudar a enfrentar futuras presiones de gasto". Además, pide intensificar los esfuerzos para controlar el gasto y mejorar los ingresos, siguiendo planes de ajuste confiables a mediano plazo, con el fin de asegurar que la deuda no siga creciendo y se mantenga bajo control en el conjunto de los países miembros.

# Brecha entre salarios y el precio de los alimentos

Puntos porcentuales de diferencia entre el 4° trimestre de 2019 y el 2° trimestre de 2024

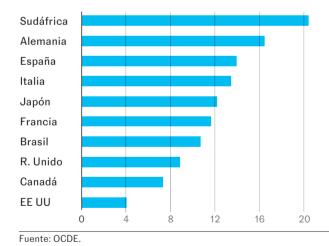

#### Previsiones de crecimiento económico

Crecimiento del PIB en %

|           | Previsio | ones | Diferencia con<br>la prev. anterior |      |  |  |
|-----------|----------|------|-------------------------------------|------|--|--|
|           | 2024     | 2025 | 2024                                | 2025 |  |  |
| Mundo     | 3,2      | 3,2  | 0,1                                 | 0,0  |  |  |
| G20       | 3,2      | 3,1  | 0,1                                 | 0,0  |  |  |
| Zona euro | 0,7      | 1,3  | 0,0                                 | -0,2 |  |  |
| España    | 2,8      | 2,2  | 1,0                                 | 0,2  |  |  |
| Alemania  | 1,1      | 1,2  | 0,4                                 | -0,1 |  |  |
| Francia   | 0,8      | 1,1  | 0,1                                 | -0,1 |  |  |
| Italia    | 0,1      | 1,0  | -0,1                                | -0,1 |  |  |
|           |          |      |                                     |      |  |  |

#### Previsiones para la inflación

Variación en %

|           | Previsio | Diferencia con<br>la prev. anterior |      |      |  |
|-----------|----------|-------------------------------------|------|------|--|
|           | 2024     | 2025                                | 2024 | 2025 |  |
| G20       | 5,4      | 3,2                                 | -0,5 | -0,3 |  |
| Zona euro | 2,4      | 2,1                                 | 0,1  | -0,1 |  |
| España    | 3,0      | 2,1                                 | 0,0  | -0,2 |  |
| Alemania  | 2,4      | 2,0                                 | 0,0  | -0,2 |  |
| Francia   | 2,4      | 1,9                                 | 0,1  | -0,1 |  |
| Italia    | 1,3      | 2,2                                 | 0,2  | 0,2  |  |
|           |          |                                     |      |      |  |

EL PAÍS

# La cesta de la compra subió 14 puntos más que los salarios entre 2019 y 2024

# D. L.

## Madrid

El encarecimiento de los alimentos ha sido un problema persistente en España en los últimos cuatro años. Entre octubre de 2019 y junio de 2024, la cesta de la compra se revalorizó casi 14 puntos porcentuales más que los salarios, según el último informe de previsiones económicas que pre-

sentó ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El desfase pone de relieve dos cosas: que las familias han perdido poder adquisitivo para hacer la compra pese a las revisiones al alza de los sueldos, y que el impacto del fuerte crecimiento económico nacional (el propio organismo ha revisado al alza el PIB para este año hasta el 2,8%) en los hogares está siendo limitado, en especial entre las rentas bajas.

La brecha de 14 puntos porcentuales es mayor que la registrada por países vecinos como Italia y Francia, donde la diferencia es de 13 y 11 puntos, respectivamente. El problema parece enorme cuando se analizan otros países miembros del G-20, como Estados Unidos o Australia, donde a pesar de que los alimen-

tos también han superado el crecimiento de los salarios nominales desde el inicio de la pandemia, la diferencia no supera los cuatro puntos porcentuales. En cambio, hay dos países con una mayor disparidad que la española: Alemania y Sudáfrica.

Las cifras que da la OCDE arrojan matices sobre lo dicho esta semana por el presidente, Pedro Sánchez, respecto a que España es el país de la Unión Europea, solo por detrás de Francia, que más poder adquisitivo ha recuperado. "Los hogares españoles están recuperando el poder adquisitivo dañado durante las distintas crisis que hemos sufrido. Lo hacemos más rápidamente que el conjunto de la de la zona euro, solo por detrás de Francia, y entre las cinco mayores economías de los 27 Estados miembros que componen la Unión Europea", aseguró Sánchez, sin referirse específicamente a la inflación de los alimentos, sino a la general.

El impacto de la inflación en el poder adquisitivo de las familias explica también que, en el último año, el dinamismo nacional se haya apoyado en las exportaciones y el gasto público más que en el consumo privado, tal como podría esperarse en un contexto de recuperación.

# En Madrid y Barcelona se paga el doble de impuestos que en Jaén

El REAF pide revisar las tasas municipales y una reforma del sistema de financiación local

# PABLO SEMPERE **Madrid**

Las diferencias de tributación local entre las ciudades españolas son notables, y bien lo saben los residentes de Madrid y Barcelona. Mientras que en las dos mayores urbes del país los contribuyentes llegan a desembolsar hasta 1.000 euros anuales entre impuestos y tasas municipales, en otras localidades como Pamplona y Jaén la cifra se reduce a la mitad. Esta disparidad refleja no solo la diversidad económica y social de los diferentes municipios, sino también el tipo de política fiscal que cada ayuntamiento adopta para gestionar sus recursos.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha llevado a cabo la ingente labor de recopilar los datos tributarios de las 50 capitales de provincia españolas y ha publicado el Panorama de la fiscalidad local 2024, un documento que analiza los gravámenes y tasas a través de los cuales se financian las corporaciones locales, así como la potestad tributaria de los ayuntamientos y su eficacia recaudatoria. Las conclusiones del documento son llamativas y muestran, entre otras variables, el esfuerzo impositivo tan dispar que hay entre las ciudades. En 2023, año del que parten los datos, cada contribuyente pagó una media de 705 euros entre impuestos locales y tasas. Sin embargo, mientras que en Madrid y Barcelona se registraron las facturas más elevadas, de 1.001 y 978 euros respectivamente, en Pamplona y Jaén el desembolso medio se situó en 435 y 492 euros.

Estas diferencias tan abultadas se explican por varios factores. Uno de ellos está relacionado con el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, un tributo obligatorio para todos los ayuntamientos que grava la propiedad de las viviendas y sobre el que los ayuntamientos tienen una capacidad normativa notable. Esta figura es crucial para los consistorios, ya que con ella obtienen el 66% de sus recursos por impuestos locales. El IBI tiene que tener un tipo impositivo que oscile entre el mínimo del 0,4% y el máximo del 1,1% en el caso de los bienes urbanos, y se calcula sobre valor catastral del inmueble. Por eso, además del nivel de gravamen, en la recaudación influye notablemente el valor de la vivienda. En 2023, los madrileños pagaron 470 euros de media por esta figura, por encima de los 449 euros de los barceloneses y de

#### Impuestos locales en las capitales de provincias

Ingresos en euros por habitante en 2023

#### Las ciudades que menos ingresan

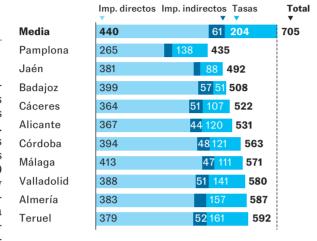

#### Las ciudades que más ingresan

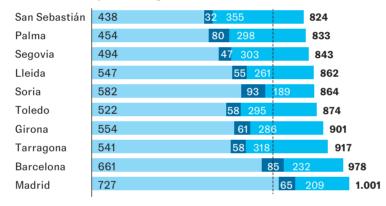

Fuente: REAF.

EL PAÍS

## La mayor parte de los ingresos de los ayuntamientos proviene del IBI

#### En las dos grandes ciudades, las facturas pueden alcanzar los 1.000 euros anuales

los 358 euros de los sorianos. A la cola se situaron Bilbao (161 euros), Pamplona (146) y Palencia (206).

Más allá del IBI, otro de los impuestos obligatorios que nutren las arcas municipales es el que afecta a los vehículos de tracción mecánica, que paga el titular del permiso de circulación. Su recaudación supone el 11% de los ingresos locales y en 2023 registró una factura media que se movió entre los 65,5 euros de Huelva y los 26,4 de Santa Cruz de Tenerife.

En el grupo de impuestos preceptivos, aquellos que son obligatorios para las ciudades, también está el que afecta a las actividades económicas (IAE), con una participación del 8% en los ingresos municipales. En opinión de Agustín Fernández, presidente del REAF, esta figura necesita de una "revisión urgente", ya que grava "de manera importante" a unas

empresas y no a otras por apenas unos euros de diferencia. Es decir, del pago están exentas las personas físicas y las personas jurídicas con un importe neto de cifra a de negocios inferior al millón de euros, por lo que "por una diferencia de facturación que pueda ser mínima sufres un coste notable".

A partir de aquí, los municipios también pueden hacer uso del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (Icio) y el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal y muy cuestionado por la declaración de inconstitucionalidad, fallada en 2021, en algunos de sus preceptos. Son potestativos y en los últimos años han perdido peso en el total de los ingresos con los que cuentan los ayuntamientos. En el primero, los jiennenses pagaron 4,5 euros de media, mientras que los guadalajareños desembolsaron III euros. En la plusvalía, en Cáceres la factura fue de 3 euros, mientras que en Madrid llegó a los 120 euros.

Una vez analizada la radiografía general, el REAF pide revisar la tributación sobre la riqueza, ya que "recae en exceso sobre los bienes inmuebles". Y, en paralelo, solicita que se reforme la financiación local, que también está necesitada de un análisis conjunto e integral.

# Trabajo plantea bonificaciones por la reducción de jornada

Díaz insiste en que no dilatará los plazos prometidos para instaurar la medida

# EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO **Madrid**

El Ministerio de Trabajo concretó parcialmente el martes su propuesta de bonificación de cotizaciones para empresas pequeñas, en el marco del diálogo con los agentes sociales para reducir la jornada laboral. Fuentes de la negociación aseguran que el departamento que dirige Yolanda Díaz planteó que de la parte de cotización que se paga para contingencias comunes se bonifique de un 80% a un 100% en el primer año.

El ministerio aún no ha concretado esta propuesta por escrito, pero la trasladó verbalmente a los agentes sociales. Se aplicaría a las empresas pequeñas, más comunes en el tejido productivo español que en el común de la Unión Europea, y que, según denuncia la patronal que las representa (Cepyme), serían la que más sufrirían con el recorte de la jornada ordinaria. Según detallan fuentes de la negociación, la bonificación sería del 100% para jóvenes, mujeres y mayores de 52 años.

El ministerio trasladó esta propuesta en la undécima reunión desde enero para tratar la reducción de jornada. En esa mesa se reúnen tres partes: representantes de los sindicatos, de los empresarios y del Gobierno. Los dos primeros aseguran que el Ministerio de Trabajo se ha abierto a la posibilidad de retrasar a 2025 la reducción de la jornada a 38,5 horas y a 37,5 a 2026, en vez de lo que establecía el programa de PSOE y Sumar, en 2024 y 2025 respectivamente. Es una opción que, según fuentes de la negociación, solo se contemplaría si la patronal participase en el acuerdo. La noticia trascendió tras la reunión, cuando lo desveló en declaraciones a los medios la secretaria de Acción Sindical de CC OO. Fuentes de UGT y de los empresarios también lo confirman, pero el ministerio lo niega.

"[El martes] hubo una reunión de diálogo social, una más, de cerca de cuatro horas, y voy a desmentir la información que se ha publicado. Es rotundamente falso que el Ministerio de Trabajo haya propuesto esta medida en la mesa. Lo desmiento rotundamente. En ningún caso se habló de esta medida. El Gobierno de España va a cumplir con el acuerdo de entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media", dijo Díaz.

Según fuentes sindicales y empresariales, el ministerio sí planteó la dilación en la anterior reunión, en la que se celebró el 9 de septiembre, y se volvió a comentar el martes. Interlocutores de la mesa pidieron al ministerio que aterrizase esta posibilidad por escrito, pero aseguran que el departamento de Díaz se ha negado. La próxima reunión tendrá lugar el 11 de octubre. "Hay posibilidad de trabajar en positivo para alcanzar un acuerdo en una de las materias más importantes y que más espera la sociedad española", agregó Díaz.

"De lo que estamos hablando es de que las 38 horas y media se puedan aplicar en el año 2025, que las 37 horas y media se puedan aplicar a partir del 31 de diciembre de 2025, es decir, en el año 2026", dijo el martes Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC OO. A la vez, indicó: "Sabemos que ya este año, por mucha prisa que nos demos, hace falta un trámite parlamentario. Esto no se acaba con el diálogo social, luego llega el Congreso".

Esta es una de las claves de la negociación, muy condicio-

#### La propuesta se centra en impulsar las contrataciones en las pymes

## Afectaría fundamentalmente a jóvenes, mujeres y mayores de 52 años

nada por los tiempos. Solo quedan tres meses para que termine 2024, plazo que habían dado PSOE y Sumar para la entrada en vigor de la primera fase del recorte. Cada día es más difícil que el ministerio logre que las 38 horas y media apliquen en lo que queda de año. Aún es difícil que la patronal participe en el acuerdo.

Además, hoy empiezan las protestas de los sindicatos ante las sedes de la CEOE. UGT y CC OO acusan a las patronales de una estrategia dilatoria, sin una intención real de reducir la jornada. Fernando Luján, de UGT, pidió anoche a la ciudadanía que dé un paso adelante: "Se tienen que mover. Tienen que acompañar a los sindicatos, para que CEOE, Cepyme y los grupos políticos tengan claro que esto es una demanda la gente".



Colapso de camiones por una protesta de agricultores en la frontera de Irún en junio. JUAN HERRERO (EFE)

# El transporte llama a filas a los militares ante un déficit de 4.000 conductores

La patronal CNTC prepara un plan de empleo con el Ministerio de Defensa para reservistas

# JAVIER F. MAGARIÑO **Madrid**

El autobús, también el camión, están dejando de ser una vía de empleo atractiva para jóvenes ante las dificultades que deben sortear los potenciales conductores antes de ponerse al volante. Según datos que maneja la Dirección General de Tráfico, la media de edad para la obtención del permiso de conducir autobuses está en los 39 años. Muy alta para un sector al que le urge encontrar candidatos. La asociación Confebus estima un déficit de 4.000 profesionales solo para el transporte de viajeros, subiendo a más de 14.000 si se tiene en cuenta el sector de las mercancías. Una posible solución, esperan en el frente empresarial, se encuentra en los cuarteles de las Fuerzas Armadas.

Miembros de la patronal del transporte, CNTC, mantuvieron la semana pasada un encuentro con responsables de formación del Ministerio de Defensa en el que ambas partes se comprometieron a colaborar para activar la vía del transporte por carretera en una bolsa de empleo que facilite el salto de militares al sector privado. Se ofrecerán puestos para llevar camiones, autobuses, furgonetas de reparto, taxis y VTCs.

De esa primera reunión salió una cifra que invita al optimismo a las empresas: cada año hay 2.000 militares que obtienen el carnet profesional y 600 de ellos amplían esta habilitación con el certificado de aptitud profesional CAP. El objetivo para las compañías que trabajan en la carretera es captar la atención de militares profesionales con intención de desvincularse del Ejército de forma anticipada, reservistas de especial disponibilidad, y del personal de tropa y marinería que presta servicios temporales y han de salir al cumplir los 45 años de edad.

El director general de Confebus, Jaime Rodríguez Medal, uno de los participantes en las conver-

Se estima que hacen falta, para viajeros y mercancías, unos 14.000 profesionales

#### "La carencia es preocupante en zonas turísticas", señalan en Confebus

saciones con Defensa, explica que "la carencia de conductores es especialmente preocupante tanto en zonas turísticas como en otras con escasa densidad de población". Este representante del autobús reconoce que "la edad mínima requerida para sacarse el carnet profesional, sumado a las 140 a 280 horas de formación que requiere el CAP, y un coste total de ambos de 4.000 a 5.000 euros hacen que la gente joven no mire el transporte como un primer empleo pese a la estabilidad y calidad del mismo. Las plantillas de conductores tienen edades medias cercanas a los 50 años".

Con el objetivo de asegurarse efectivos no faltan las empresas, explica Rodríguez Medal, que están sufragando la obtención de los permisos e incluso garantizan uno o dos años de trabajo. Alsa, por ejemplo, ha ofrecido recientemente 150 becas de conductor para mujeres mayores de 24 años en las que cubría el coste de la habilitación, incluidos el carnet y el CAP, e incluía un contrato indefinido. Pero esta no es regla general entre las 2.700 empresas del transporte de viajeros por carretera registradas en España.

Entre las grandes del sector, la citada Alsa, que no ha dudado en reclutar conductores en países latinoamericanos o en Marruecos ante la carencia de personal en el sector, ha publicado una docena de procesos de selección en distintos puntos de España en los últimos diez días. Los salarios oscilan entre los 1.300 y los 1.800 euros mensuales, a los que se suman pagas extra y la posibilidad de variables. Su rival Avanza está más activa en este momento en la búsqueda de personal de oficina.

Los contactos entre el transporte profesional y Defensa, auspiciados por el Ministerio de Transportes, constituyen un nuevo intento de colaboración de empresas privadas con el Ejército después de que la Fundación CEOE abriera esa vía entre 2021 y 2022. Una colaboración que se mantiene, a través de la plataforma Es tu fuerza, de acceso de personal de las Fuerzas Armadas al mercado laboral utilizando la experiencia en el campo del transporte, comunicaciones, sanitario, seguridad, contabilidad, ciberseguridad, etcétera.

Para Defensa constituye todo un reto gestionar el momento de la desvinculación de su personal cuando aún quedan años de trabajo por delante hasta alcanzar la jubilación. La Ley 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas recoge como una de las medidas de apoyo la creación de programas de incorporación a otros ámbitos laborales, diseñados con órganos públicos o con el sector privado.

# La banca revisará sus modelos de tasación inmobiliaria

#### ÁLVARO BAYÓN **Madrid**

La banca ultima la respuesta a la llamada de atención del Banco de España sobre las tasaciones inmobiliarias para la concesión de hipotecas. Las entidades preparan planes individuales para corregir las deficiencias que la entidad que ahora pilota José Luis Escrivá ha detectado en estas valoraciones, que entregarán en las próximas semanas.

La preocupación del Banco de España por las tasaciones inmobiliarias viene de lejos. En 2022, de acuerdo con el informe de supervisión de ese ejercicio, remitió una carta a dos asociaciones de tasadoras, que también son supervisadas por este organismo, para comunicarles los problemas que había observado en este trámite por su lado. En concreto, se refería en este caso a contar con suficientes medios técnicos y humanos para llevar a cabo el control de las tasaciones emitidas, subsanar deficiencias en la aplicación de los métodos de valoración y mejorar el contenido de los informes.

Del otro lado, fuentes próximas a las tasadoras, apuntan a que varias firmas del sector han elevado críticas al supervisor por

los bancos en este asunto. Protestan porque las entidades financieras han presionado a la baja el precio de los trabajos y que cada vez cuentan con más fuerza en las negociaciones con las tasadoras.

negociaciones con las tasadoras.
En junio de este año la institución culminó estos trabajos con el envío de una misiva también a las dos principales organizaciones bancarias, la Asociación Española de Banca (AEB) y Ceca, que agrupa a las antiguas cajas. Desgranaba un rosario de deficiencias observadas en las tasaciones, que comprometen la independencia y la calidad de los trabajos. Entre ellas, la petición de los bancos a las

tasadoras de borradores previos, el pago de comisiones en función del volumen, la entrega de la tasación anterior a los valoradores en las retasaciones, así como imponer condiciones de acuerdo a la política interna de cada banco.

La misiva se siguió de una reunión plenaria de la directora general de supervisión, Mercedes Olano, con representantes de todas las entidades. Y a inicios de septiembre entabló cumbres individuales con cada entidad, donde puso deberes concretos a cada banco sobre qué debían mejorar exactamente. Desde entonces estos trabajan en planes de acción concretos, por separado, para remitir al regulador bancario durante las próximas semanas, en los que detallarán medidas con las que amainar las críticas. Según adelantó El Confidencial, el sector prepara cambios en los métodos para hacer estas tasaciones. Será la nueva cúpula de la institución, con José Luis Escrivá y Soledad Núñez al frente, los que deberán concluir estos trabajos.

La preocupación del Banco de España no es tanto por el temor a una nueva burbuja financiera, si no por el posible efecto futuro que puede tener sobre las entidades las subidas en el precio de la vivienda. Teme, en concreto, que los altos niveles de viviendas adquiridas en efectivo presionen a los bancos a ofrecer productos con más riesgo.

Las cifras del Banco de España reflejan que la concesión de préstamos inmobiliarios crece de forma continuada desde inicios de año. La cifra, además, se incrementó un 30% durante el mes de julio. El saldo vivo de hipotecas en España ronda los 500.000 millones de euros.

Pese a que ha habido mejoras, los temporeros aún sufren formas de explotación que van de contratos fraudulentos y convenios incumplidos a alojamientos infrahumanos

# Coches patera, pocilgas como dormitorios y otros abusos que perviven en el campo

JOSEP CATÀ **Lleida** 

Este verano, en un pueblo de la provincia de Lleida llamado Massalcoreig, cuentan que un agricultor pagó como tocaba a sus temporeros el primer mes: según convenio y también las horas extra. Pero el segundo mes dejó de pagar. Los trabajadores se concentraron frente a su casa para protestar y reclamarle las deudas, y hasta vinieron los Mossos d'Esquadra ante tal revuelo. Pero al agricultor le bastó solo con encerrarse unas horas. Tener tiempo también es un indicador de riqueza, y los temporeros, la mayoría inmigrantes y con gran necesidad de trabajar para sobrevivir y seguir mandando dinero a sus países de origen, no lo tenían para continuar con las protestas. Resignados, optaron por olvidarlo e ir a buscar otro trabajo.

Las condiciones de las personas que trabajan en la temporada de fruta en España en general han mejorado en los últimos años, al menos sobre el papel: en la mayoría de los convenios el sueldo lo marca el salario mínimo interprofesional, pero hay una mayor protección en las condiciones laborales, en ámbitos como el alojamiento o los desplazamientos. Y aunque los sindicatos explican que la mayoría de los agricultores cumplen con sus deberes, también advierten que hay algunos que no lo hacen.

En una antigua pocilga abandonada, situada en medio de extensos cultivos de pera, entre dos pequeñas poblaciones leridanas —Vilanova de la Barca y Torrelameu—, viven hacinadas 25 perso-



Cocina improvisada en un asentamiento de temporeros en Torrelameu, en Lleida. GIANLUCA BATTISTA

nas que todavía están trabajando en esta zona. Es final de temporada y aquí ya solo queda cosechar la manzana. Duermen en colchones en las antiguas cuadras de cerdos, cocinan prácticamente al aire libre, el lavabo es un agujero con unas tablas, cogen agua de la acequia, y hacen fuego en el suelo. No hay luz, así que por la noche usan las linternas de los móviles. Con unas bicicletas y una moto destartalada van a los pueblos a comprar comida, pero también reciben a veces ayuda alimentaria de la Cruz Roja o se buscan la vida.

"Aquí se está muy mal", resume Kwaku Dekih, de 49 años. Tiene contrato de trabajo, permiso de residencia y tarjeta sanitaria, pero La mayoría son inmigrantes y no protestan porque necesitan trabajar

En una cuadra de cerdos abandonada viven hacinadas 25 personas

malvive en una pocilga. El convenio provincial de Lleida especifica que el empresario tiene que proporcionar un alojamiento en condiciones, y que puede descontar el coste del sueldo de los temporeros —en los convenios de Huesca y Zaragoza también es obligatorio dar alojamiento, pero gratuito—. Muchos agricultores alquilan camas en los albergues municipales, o tienen algún edificio habilitado en su finca para albergar a los trabajadores. En el caso de Dekih, el agricultor acoge a un grupo de senegaleses en una casa en su finca, y a este grupo, originario de Ghana, lo deja en el asentamiento ilegal. Son todos hombres: "Aquí de esta manera las mujeres no pueden estar", explica otro temporero. Relatan que además cobran por debajo del convenio (7,5 euros la hora, cuando lo establecido son 9,02) y que hay algunos, pocos, que trabajan sin contrato.

A este asentamiento ilegal solo se llega por caminos de tierra, es difícil dar con él. Por ellos llegaron Nadia Chakrad y Samira Elansari cuando lo descubrieron. Son dos de las 75 miembros de un equipo técnico del Servei d'Ocupació de Catalunya, de la Generalitat que, financiado por la Unión Europea, este verano han visitado albergues, plantaciones y asentamientos para registrar infracciones e informar a los temporeros.

El sindicato CC OO, que ha vehiculado parte de las inspecciones, ha elaborado un informe con todas las infracciones que presentará próximamente. "Detectamos varias problemáticas. Gente que, con o sin documentación, trabajan sin estar asegurados; personas a las que no se les facilita un albergue; contrataciones mediante empresas de trabajo temporal (ETT) que aplican convenios de fuera y no se les puede reclamar porque el administrador vive en Rumania u otro país; falta de inspectores, que cuando llegan al sitio ya se han marchado todos los que están en situación irregular; coches patera que transportan a los temporeros a otra comunidad con el convenio de aquí, y a los que les cobran seis euros al día por el transporte; fraude en los contratos, suplantación de identidad, impagos...", enumera Hipòlit Cisó, de la federación de Industria de CC OO en Lleida.

En Lleida se movilizan cada año aproximadamente 35.000 temporeros. Unos kilómetros más al oeste, en Huesca y Zaragoza, los problemas son los mismos y los números parecidos (28.388 personas empleadas este agosto, el 81% extranjeros, con un total de 44.421 contratos, según los datos que ha recogido el sindicato). Pero ahí no existe este programa para inspeccionar e informar a los temporeros. "Lo hacemos nosotros desde el sindicato, y también hemos visto cosas como estas", señala Jaime Alloza, de la federación de Industria de CC OO Aragón. "Son comportamientos mafiosos, de trata de personas, y los agricultores evaden su responsabilidad al contratar a las ETT".



# UN BRILLO DIFERENTE

Fue una de las primeras maquilladoras estrella del mundo de la moda. Hoy lidera una empresa que lleva su propio nombre y que es una de las que mejor ha captado el espíritu de nuestros tiempos. Siempre un paso por delante, Charlotte Tilbury.

Consíguelo gratis este domingo con EL PAÍS.









Sede de Grifols en Barcelona. DAVID ZORRAKINO (EP.

# La CNMV abre expediente sancionador a Grifols por defectos en la información financiera

La autoridad bursátil también amonesta a Gotham y al fondo GIP por manipulación de mercado en torno a la farmacéutica

#### S. MILLÁN **Madrid**

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció ayer la apertura de un expediente sancionador a Grifols por defectos en la información financiera y en los informes de gestión. En paralelo, la autoridad bursátil ha iniciado también expediente sancionador a la firma inversora Gotham y al fondo General Industrial Partners (GIP) por manipulación de mercado en las acciones de Grifols y por incumplir las previsiones del reglamento sobre abuso de mercado en materia de recomendaciones de inversión.

La farmacéutica, envuelta ahora en una posible opa por parte de Brookfield y la familia fundadora, está inmersa en una grave crisis bursátil y de confianza desde enero de este año, cuando Gotham acusó a Grifols en un demoledor informe de maquillar sus cuentas.

El anuncio de la CNMV ha tenido lugar tras el cierre del mercado. Sin embargo, en Wall Street, los ADR de Grifols han llegado a caer un 11,8%, perdiendo la cota de los ocho dólares. Desde principios de año, se dejan más de un 32%, en línea con la cotización de Grifols en la Bolsa española.

La CNMV recordó que el informe publicado por Gotham el 9 de enero de 2024 en relación con la calidad de la información y la situación financiera de Grifols impactó en la cotización de las acciones de esta última. De hecho, al cierre de mercado del día de la publicación del informe, la capitalización de mercado de la farmacéutica se había reducido en 2.205 millones de euros, llegando a alcanzar durante ese mismo día, antes del cierre, unas pérdidas de 3.814 millones. La autoridad bursátil señala también que es conocido el posicionamiento previo en corto de la entidad vinculada a Gotham en ese valor. A raíz de la publicación por Gotham de su informe sobre Grifols, la CNMV inició las correspondientes investigaciones, cuyas conclusiones preliminares fueron trasladadas al mercado el 21 de marzo. En este contexto, Grifols ha afrontado una amplia reestructuración que ha conllevado cambios en la dirección.

El reproche del supervisor se refiere al suministro de datos "no veraces"

La conducta de la firma inversora puede ser objeto de acciones penales

Ahora, la CNMV explica que, en el caso de Grifols, hay una posible comisión de una infracción continuada muy grave tipificada en el artículo 282.1.b) de la Ley de Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión (LMVSI), por el suministro a la CNMV de información financiera con "datos inexactos o no veraces" o "que omita aspectos o datos relevantes" de conformidad con las normas de contabilidad, las conocidas como NIIF/NIC. El reproche del supervisor afecta a los informes financieros anuales consolidados de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, y a la información financiera consolidada semestral correspondiente al primer semestre de 2023.

Además, la autoridad bursátil apunta a una infracción continuada grave en la entrega de información no veraz o engañosa relacionada con el método de cálculo de algunas medidas alternativas del rendimiento (APM).

En cuanto a Gotham y GIP, la CNMV pone el foco en el informe del 9 de enero de 2024 y abre expediente por la posible comisión de una infracción muy grave por realizar una práctica de manipulación de mercado, mediante la utilización concertada de mecanismos ficticios o cualquier otra forma de engaño o artificio para afectar el precio de las acciones de Grifols. Además, señala que ha trasladado a la Fiscalía toda la información respecto a la posible conducta manipulativa por si hubiera lugar a de acciones penales por posible incumplimiento del artículo 284 del Código Penal.

# Las filiales extranjeras en España facturaron un 26% más en 2022

## LUIS PAZ VILLA

#### Madrid

En 2022 cayó ligeramente la cantidad de empresas españolas en el exterior. Los grupos multinacionales contaban con 90 sucursales en el extranjero menos que en el año anterior. Eso no împidió un alza en la facturación de las filiales de un 10,6% en ese periodo, hasta alcanzar los 234.530 millones de euros, y un repunte en la cantidad de personas contratadas por estas firmas. En concreto, se registraron 815.146 ocupados, 9,2 puntos más que el año pasado, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por el contrario, las filiales de empresas extranjeras en España, aquellas que tienen su matriz fuera del territorio nacional, alcanzaron una facturación de 745.265 millones de euros en 2022, que supera un 25,9% el registro del año anterior. El volumen de ocupados por estas compañías incrementó un 5,2% hasta los 2,12 millones de empleados. El 52,6% de estas empresas pertenecían al sector servicios, el 30,9% al comercio y el 16,5% al sector industrial.

Los países cuyas firmas generaron mejores cifras de negocios en España coinciden con los que mejor acogen a las empresas nacionales. Francia reportó un 15,2% de las ganancias totales, seguido de Alemania (13,7%) y de Estados Unidos (12.9%). Pese a que el país que aportó mayor cantidad de filiales fue Alemania (11.7% del total), por delante de las compañías francesas y las estadounidenses.

#### Las Bolsas

| <u></u>                  | <u></u>          | <u></u>  | <u></u>   | <u></u>      | $\downarrow$ |
|--------------------------|------------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| IBEX 35                  | EURO<br>STOXX 50 | FTSE 100 | DAX       | DOW<br>JONES | NIKKEI       |
| -0,38%<br>VAR. EN EL DÍA | -0,48%           | -0,17%   | -0,41%    | -0,70%       | -0,19%       |
| 11.792,60                | 4.916,89         | 8.268,70 | 18.918,50 | 41.914,75    | 37.870,26    |
| +16,73%<br>EN EL AÑO     | +8,74%           | +6,92%   | +12,94%   | +11,21%      | +13,17%      |

## Bolsa española / IBEX 35

| ACCIONA ENERGÍA  20,84  0,08  0,39  20,86  20,54  -15,95  -26,07  ACCERINOX  9,84  -0,18  -1,8  10,06  9,81  11,58  -5,96  ACS  41,94  -0,28  -0,66  42,44  41,8  24,62  5,12  AENA  198  -0,6  -0,3  198,9  196,9  44,38  21,02  AMADEUS  65,62  0,58  0,89  65,96  65,12  8,84  0,28  ARCELORMITTAL  22,22  -0,23  -1,02  22,7  22,22  -2,56  -12,53  BANCO SABADELL  1,94  0,003  0,13  1,959  1,93  79,98  74,06  BANCO SANTANDER  4,521  -0,034  -0,74  4,577  4,506  32,6  20,44  BANKINTER  7,988  0,07  0,88  8,05  7,868  31,7  36,6  BBVA  9,664  -0,06  -0,62  9,788  9,596  31,94  18,22  CCAIXABANK  5,478  0,052  0,96  5,528  5,408  46,61  45,63  CELLNEX TELECOM  36,15  0,13  0,36  36,25  35,92  4,8  1,0°  COLONIAL  6,21  -0,035  -0,56  6,275  6,185  16,29  -4,66  ENAGÁS  13,78  0,01  0,07  13,78  13,69  -13,29  -9,75  ENDESA  19,675  -0,075  -0,38  19,74  19,535  1,28  6,98  FERROVIAL  38,5  -0,08  -0,21  38,68  38,24  31,05  16,84  FLUIDRA  22,46  0,52  2,37  22,72  21,88  17,58  18,38  GRIFOLS  9,402  -0,078  -0,08  3,365  53,12  52,38  52,3  35,07  INDITEX  52,38  -0,08  -0,02  -0,07  27,16  26,94  12,64  13,635  15,12  INDITEX  52,38  -0,08  -0,07  71,165  16,42  17,43  10,41  11,45  -15,55  -37,98  SOLARIA  11,81  0,07  2,34  11,82  11,45  -15,55  -37,98  SOLARIA  11,81  0,07  2,34  11,82  11,45  -15,55  -37,98  SOLARIA  11,81  0,07  2,34  11,82  11,45  -15,55  -37,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TÍTULO          | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIA  | CIÓN DIARIA |        | AYER   | VAF      | RIACIÓN AÑO % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|-------------|--------|--------|----------|---------------|
| ACCIONA ENERGÍA         20,84         0,08         0,39         20,86         20,54         -15,95         -26,00           ACERINOX         9,84         -0,18         -1,8         10,06         9,81         11,58         -5,96           ACS         41,94         -0,28         -0,66         42,44         41,8         24,62         5,13           AENA         198         -0,6         -0,3         198,9         196,9         44,38         21,02           AMADEUS         65,62         0,58         0,89         65,96         65,12         8,84         0,21           ARCELORMITTAL         22,22         -0,23         -1,02         22,7         22,22         -2,56         -12,53           BANCO SABADELL         1,94         0,003         0,13         1,959         1,93         79,98         74,08           BANKINTER         7,988         0,07         0,88         8,05         7,868         31,7         36,64           BBVA         9,664         -0,06         -0,62         9,788         9,596         31,94         18,22           CAIXABANK         5,478         0,052         0,96         5,528         5,408         46,61         45,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | COTIZACION           | EUROS  | %           | MÁX.   | MIN.   | ANTERIOR | ACTUAL        |
| ACERINOX         9,84         -0,18         -1,8         10,06         9,81         11,58         -5,99           ACS         41,94         -0,28         -0,66         42,44         41,8         24,62         5,13           AENA         198         -0,6         -0,3         198,9         196,9         44,38         21,02           AMADEUS         65,62         0,58         0,89         65,96         65,12         8,84         0,22           ARCELORMITTAL         22,22         -0,23         -1,02         22,7         22,22         -2,56         -12,53           BANCO SABADELL         1,94         0,003         0,13         1,959         1,93         79,98         74,06           BANKINTER         7,988         0,07         0,88         8,05         7,868         31,7         36,6           BBVA         9,664         -0,06         -0,62         9,788         9,596         31,94         18,22           CAIXABANK         5,478         0,052         0,96         5,528         5,408         46,61         45,63           CELLNEX TELECOM         36,15         0,13         0,36         36,25         35,92         4,8         1,0 <t< td=""><td>ACCIONA</td><td>124,8</td><td>0,5</td><td>0,4</td><td>125</td><td>123,4</td><td>2,6</td><td>-6,75</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONA         | 124,8                | 0,5    | 0,4         | 125    | 123,4  | 2,6      | -6,75         |
| ACS         41,94         -0,28         -0,66         42,44         41,8         24,62         5,13           AENA         198         -0,6         -0,3         198,9         196,9         44,38         21,02           AMADEUS         65,62         0,58         0,89         65,96         65,12         8,84         0,28           ARCELORMITTAL         22,22         -0,23         -1,02         22,7         22,22         -2,56         -12,53           BANCO SABADELL         1,94         0,003         0,13         1,959         1,93         79,98         74,08           BANKINTER         7,988         0,07         0,88         8,05         7,868         31,7         36,66           BBVA         9,664         -0,06         -0,62         9,788         9,596         31,94         18,22           CAIXABANK         5,478         0,052         0,96         5,528         5,408         46,61         45,63           CELLNEX TELECOM         36,15         0,13         0,36         36,25         35,92         4.8         1,0*           COLONIAL         6,21         -0,035         -0,56         6,275         6,185         16,29         -4,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONA ENERGÍA | 20,84                | 0,08   | 0,39        | 20,86  | 20,54  | -15,95   | -26,07        |
| AENA         198         -0.6         -0.3         198.9         196.9         44,38         21,02           AMADEUS         65,62         0.58         0.89         65,96         65,12         8.84         0,28           ARCELORMITTAL         22,22         -0.23         -1,02         22,7         22,22         -2.56         -12,53           BANCO SABADELL         1,94         0,003         0,13         1,959         1,93         79,98         74,08           BANKINTER         7,988         0,07         0.88         8.05         7,868         31,7         36,66           BBVA         9,664         -0.06         -0.62         9,788         9,596         31,94         18,2           CAIXABANK         5,478         0.052         0.96         5,528         5,408         46,61         45,63           CELLNEX TELECOM         36,15         0,13         0,36         36,25         35,92         4,8         1,0           COLONIAL         6,21         -0.035         -0.56         6,275         6,185         16,29         -4,66           ENDESA         19,675         -0.075         -0.38         19,74         19,535         1,28         6,99 <td>ACERINOX</td> <td>9,84</td> <td>-0,18</td> <td>-1,8</td> <td>10,06</td> <td>9,81</td> <td>11,58</td> <td>-5,96</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACERINOX        | 9,84                 | -0,18  | -1,8        | 10,06  | 9,81   | 11,58    | -5,96         |
| AMADEUS         65,62         0,58         0,89         65,96         65,12         8,84         0,21           ARCELORMITTAL         22,22         -0,23         -1,02         22,7         22,22         -2,56         -12,55           BANCO SABADELL         1,94         0,003         0,13         1,959         1,93         79,98         74,00           BANCO SANTANDER         4,521         -0,034         -0,74         4,577         4,506         32,6         20,44           BANKINTER         7,988         0,07         0,88         8,05         7,868         31,7         36,6           BBVA         9,664         -0,06         -0,62         9,788         9,596         31,94         18,2°           CAIXABANK         5,478         0,052         0,96         5,528         5,408         46,61         45,60°           CELLNEX TELECOM         36,15         0,13         0,36         36,25         35,92         4,8         1,0°           COLONIAL         6,21         -0,035         -0,56         6,275         6,185         16,29         -4,66           ENDESA         19,675         -0,075         -0,38         19,74         19,535         1,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACS             | 41,94                | -0,28  | -0,66       | 42,44  | 41,8   | 24,62    | 5,13          |
| ARCELORMITTAL         22,22         -0.23         -1.02         22.7         22,22         -2.56         -12,55           BANCO SABADELL         1,94         0.003         0.13         1,959         1,93         79,98         74,08           BANCO SANTANDER         4,521         -0.034         -0.74         4,577         4,506         32.6         20,48           BANKINTER         7,988         0.07         0.88         8,05         7,868         31,7         36,6           BBVA         9,664         -0.06         -0.62         9,788         9,596         31,94         18,22           CAIXABANK         5,478         0.052         0.96         5,528         5,408         46,61         45,63           CELLNEX TELECOM         36,15         0.13         0.36         36,25         35,92         4.8         1,0           COLONIAL         6,21         -0.035         -0.56         6,275         6,185         16,29         -4,66           ENAGÁS         13,78         0.01         0.07         13,78         13,69         -13,29         -9,75           ENDESA         19,675         -0.075         -0.38         19,74         19,535         1,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AENA            | 198                  | -0,6   | -0,3        | 198,9  | 196,9  | 44,38    | 21,02         |
| BANCO SABADELL         1,94         0,003         0,13         1,959         1,93         79,98         74,00           BANCO SANTANDER         4,521         -0,034         -0,74         4,577         4,506         32,6         20,45           BANKINTER         7,988         0,07         0,88         8,05         7,868         31,7         36,6           BBVA         9,664         -0,06         -0,62         9,788         9,596         31,94         18,22           CAIXABANK         5,478         0,052         0,96         5,528         5,408         46,61         45,63           CELLNEX TELECOM         36,15         0,13         0,36         36,25         35,92         4,8         1,0           COLONIAL         6,21         -0,035         -0,56         6,275         6,185         16,29         -4,66           ENAGÁS         13,78         0,01         0,07         13,78         13,69         -13,29         -9,75           ENDESA         19,675         -0,075         -0,38         19,74         19,535         1,28         6,96           FERROVIAL         38,5         -0,078         -0,21         38,68         38,24         31,05         16,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMADEUS         | 65,62                | 0,58   | 0,89        | 65,96  | 65,12  | 8,84     | 0,25          |
| BANCO SANTANDER         4,521         -0,034         -0,74         4,577         4,506         32,6         20,44           BANKINTER         7,988         0,07         0,88         8,05         7,868         31,7         36,6           BBVA         9,664         -0,06         -0,62         9,788         9,596         31,94         18,2°           CAIXABANK         5,478         0,052         0,96         5,528         5,408         46,61         45,63           CELLNEX TELECOM         36,15         0,13         0,36         36,25         35,92         4,8         1,0°           COLONIAL         6,21         -0,035         -0,56         6,275         6,185         16,29         -4,66           ENAGÁS         13,78         0,01         0,07         13,78         13,69         -13,29         -9,75           ENDESA         19,675         -0,075         -0,38         19,74         19,535         1,28         6,99           FERROVIAL         38,5         -0,08         -0,21         38,68         38,24         31,05         16,84           FUUIDRA         22,46         0,52         2,37         22,72         21,88         17,58         16,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ARCELORMITTAL   | 22,22                | -0,23  | -1,02       | 22,7   | 22,22  | -2,56    | -12,53        |
| BANKINTER         7,988         0,07         0,88         8,05         7,868         31,7         36,6           BBVA         9,664         -0,06         -0,62         9,788         9,596         31,94         18,2°           CAIXABANK         5,478         0,052         0,96         5,528         5,408         46,61         45,63           CELLNEX TELECOM         36,15         0,13         0,36         36,25         35,92         4,8         1,0°           COLONIAL         6,21         -0,035         -0,56         6,275         6,185         16,29         -4,66           ENAGÁS         13,78         0,01         0,07         13,78         13,69         -13,29         -9,75           ENDESA         19,675         -0,075         -0,38         19,74         19,535         1,28         6,99           FERROVIAL         38,5         -0,08         -0,21         38,68         38,24         31,05         16,84           FUUIDRA         22,46         0,52         2,37         22,72         21,88         17,58         16,38           GRIFOLS         9,402         -0,078         -0,82         9,506         9,376         -22,64         -38,66     <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BANCO SABADELL  | 1,94                 | 0,003  | 0,13        | 1,959  | 1,93   | 79,98    | 74,08         |
| BBVA         9,664         -0,06         -0,62         9,788         9,596         31,94         18,2°           CAIXABANK         5,478         0,052         0,96         5,528         5,408         46,61         45,63           CELLNEX TELECOM         36,15         0,13         0,36         36,25         35,92         4,8         1,0°           COLONIAL         6,21         -0,035         -0,56         6,275         6,185         16,29         -4,66           ENAGÁS         13,78         0,01         0,07         13,78         13,69         -13,29         -9,76           ENDESA         19,675         -0,075         -0,38         19,74         19,535         1,28         6,96           FERROVIAL         38,5         -0,08         -0,21         38,68         38,24         31,05         16,84           FUUIDRA         22,46         0,52         2,37         22,72         21,88         17,58         16,35           GRIFOLS         9,402         -0,078         -0,82         9,506         9,376         -22,64         -38,66           IAG         2,452         0,006         0,25         2,471         2,426         43,33         37,34 <td>BANCO SANTANDER</td> <td>4,521</td> <td>-0,034</td> <td>-0,74</td> <td>4,577</td> <td>4,506</td> <td>32,6</td> <td>20,49</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BANCO SANTANDER | 4,521                | -0,034 | -0,74       | 4,577  | 4,506  | 32,6     | 20,49         |
| CAIXABANK         5,478         0.052         0.96         5,528         5,408         46,61         45,63           CELLNEX TELECOM         36,15         0.13         0.36         36,25         35,92         4,8         1,0°           COLONIAL         6,21         -0.035         -0.56         6,275         6,185         16,29         -4,66           ENAGÁS         13,78         0.01         0.07         13,78         13,69         -13,29         -9,78           ENDESA         19,675         -0.075         -0.38         19,74         19,535         1,28         6,98           FERROVIAL         38,5         -0.08         -0.21         38,68         38,24         31,05         16,84           FLUIDRA         22,46         0.52         2,37         22,72         21,88         17,58         16,33           GRIFOLS         9,402         -0.078         -0.82         9,506         9,376         -22,64         -38,66           IAG         2,452         0.006         0.25         2,471         2,426         43,33         37,34           IBERDROLA         13,635         -0.03         -0.22         13,645         13,495         26,35         15,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BANKINTER       | 7,988                | 0,07   | 0,88        | 8,05   | 7,868  | 31,7     | 36,61         |
| CELLNEX TELECOM         36,15         0.13         0.36         36,25         35,92         4,8         1,0°           COLONIAL         6,21         -0.035         -0.56         6,275         6,185         16,29         -4,66           ENAGÁS         13,78         0.01         0.07         13,78         13,69         -13,29         -9,76           ENDESA         19,675         -0.075         -0.38         19,74         19,535         1,28         6,98           FERROVIAL         38,5         -0.08         -0.21         38,68         38,24         31,05         16,84           FLUIDRA         22,46         0.52         2,37         22,72         21,88         17,58         16,38           GRIFOLS         9,402         -0,078         -0,82         9,506         9,376         -22,64         -38,66           IAG         2,452         0,006         0,25         2,471         2,426         43,33         37,34           IBERDROLA         13,635         -0,03         -0,22         13,645         13,495         26,35         15,12           INDITEX         52,38         -0,88         -1,65         53,12         52,38         52,3         35,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BBVA            | 9,664                | -0,06  | -0,62       | 9,788  | 9,596  | 31,94    | 18,21         |
| COLONIAL         6,21         -0,035         -0,56         6,275         6,185         16,29        ,66           ENAGÁS         13,78         0,01         0,07         13,78         13,69         -13,29         -9,75           ENDESA         19,675         -0,075         -0,38         19,74         19,535         1,28         6,96           FERROVIAL         38,5         -0,08         -0,21         38,68         38,24         31,05         16,84           FLUIDRA         22,46         0,52         2,37         22,72         21,88         17,58         16,38           GRIFOLS         9,402         -0,078         -0,82         9,506         9,376         -22,64         -38,66           IAG         2,452         0,006         0,25         2,471         2,426         43,33         37,34           IBERDROLA         13,635         -0,03         -0,22         13,645         13,495         26,35         15,12           INDITEX         52,38         -0,88         -1,65         53,12         52,38         52,3         35,07           INDRA SISTEMAS         16,45         -0,15         -0,9         16,68         16,41         21,35         18,57 <td>CAIXABANK</td> <td>5,478</td> <td>0,052</td> <td>0,96</td> <td>5,528</td> <td>5,408</td> <td>46,61</td> <td>45,63</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAIXABANK       | 5,478                | 0,052  | 0,96        | 5,528  | 5,408  | 46,61    | 45,63         |
| ENAGÁS         13,78         0.01         0.07         13,78         13,69         -13,29         -9,75           ENDESA         19,675         -0.075         -0.38         19,74         19,535         1,28         6,98           FERROVIAL         38,5         -0.08         -0.21         38,68         38,24         31,05         16,84           FLUIDRA         22,46         0.52         2,37         22,72         21,88         17,58         16,38           GRIFOLS         9,402         -0,078         -0.82         9,506         9,376         -22,64         -38,66           IAG         2,452         0,006         0.25         2,471         2,426         43,33         37,34           IBERDROLA         13,635         -0,03         -0,22         13,645         13,495         26,35         15,12           INDITEX         52,38         -0,88         -1,65         53,12         52,38         52,3         35,07           INDRA SISTEMAS         16,45         -0,15         -0,9         16,68         16,41         21,35         18,57           LOGISTA         27,08         -0,02         -0,07         27,16         26,94         12,64         10,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CELLNEX TELECOM | 36,15                | 0,13   | 0,36        | 36,25  | 35,92  | 4,8      | 1,01          |
| ENDESA         19,675         -0,075         -0,38         19,74         19,535         1,28         6,98           FERROVIAL         38,5         -0,08         -0,21         38,68         38,24         31,05         16,84           FLUIDRA         22,46         0,52         2,37         22,72         21,88         17,58         16,38           GRIFOLS         9,402         -0,078         -0,82         9,506         9,376         -22,64         -38,66           IAG         2,452         0,006         0,25         2,471         2,426         43,33         37,34           IBERDROLA         13,635         -0,03         -0,22         13,645         13,495         26,35         15,12           INDITEX         52,38         -0,88         -1,65         53,12         52,38         52,3         35,07           INDRA SISTEMAS         16,45         -0,15         -0,9         16,68         16,41         21,35         18,57           LOGISTA         27,08         -0,02         -0,07         27,16         26,94         12,64         10,7           MAPFRE         2,394         -0,01         -0,42         2,414         2,386         24,24         23,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COLONIAL        | 6,21                 | -0,035 | -0,56       | 6,275  | 6,185  | 16,29    | -4,66         |
| FERROVIAL         38,5         -0,08         -0,21         38,68         38,24         31,05         16,84           FLUIDRA         22,46         0,52         2,37         22,72         21,88         17,58         16,38           GRIFOLS         9,402         -0,078         -0,82         9,506         9,376         -22,64         -38,66           IAG         2,452         0,006         0,25         2,471         2,426         43,33         37,34           IBERDROLA         13,635         -0,03         -0,22         13,645         13,495         26,35         15,12           INDITEX         52,38         -0,88         -1,65         53,12         52,38         52,3         35,07           INDRA SISTEMAS         16,45         -0,15         -0,9         16,68         16,41         21,35         18,57           LOGISTA         27,08         -0,02         -0,07         27,16         26,94         12,64         10,7           MAPFRE         2,394         -0,01         -0,42         2,414         2,386         24,24         23,73           MERLIN PROP.         11,43         -0,08         -0,7         11,52         11,34         45,51         14,47<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENAGÁS          | 13,78                | 0,01   | 0,07        | 13,78  | 13,69  | -13,29   | -9,79         |
| FLUIDRA         22,46         0.52         2.37         22,72         21,88         17,58         16,38           GRIFOLS         9,402         -0,078         -0,82         9,506         9,376         -22,64         -38,66           IAG         2,452         0,006         0,25         2,471         2,426         43,33         37,34           IBERDROLA         13,635         -0,03         -0,22         13,645         13,495         26,35         15,12           INDITEX         52,38         -0,88         -1,65         53,12         52,38         52,3         35,07           INDRA SISTEMAS         16,45         -0,15         -0,9         16,68         16,41         21,35         18,57           LOGISTA         27,08         -0,02         -0,07         27,16         26,94         12,64         10,7           MAPFRE         2,394         -0,01         -0,42         2,414         2,386         24,24         23,73           MERLIN PROP.         11,43         -0,08         -0,7         11,52         11,34         45,51         14,4*           NATURGY         23,08         -0,12         -0,52         23,26         22,92         -11,38         -14,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENDESA          | 19,675               | -0,075 | -0,38       | 19,74  | 19,535 | 1,28     | 6,99          |
| GRIFOLS         9,402         -0,078         -0,82         9,506         9,376         -22,64         -38,66           IAG         2,452         0,006         0,25         2,471         2,426         43,33         37,34           IBERDROLA         13,635         -0,03         -0,22         13,645         13,495         26,35         15,12           INDITEX         52,38         -0,88         -1,65         53,12         52,38         52,3         35,07           INDRA SISTEMAS         16,45         -0,15         -0,9         16,68         16,41         21,35         18,57           LOGISTA         27,08         -0,02         -0,07         27,16         26,94         12,64         10,7           MAPFRE         2,394         -0,01         -0,42         2,414         2,386         24,24         23,73           MERLIN PROP.         11,43         -0,08         -0,7         11,52         11,34         45,51         14,4*           NATURGY         23,08         -0,12         -0,52         23,26         22,92         -11,38         -14,07           PUIG BRANDS         19,61         -0,335         -1,68         20,04         19,61         =         -<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FERROVIAL       | 38,5                 | -0,08  | -0,21       | 38,68  | 38,24  | 31,05    | 16,84         |
| IAG         2,452         0,006         0,25         2,471         2,426         43,33         37,34           IBERDROLA         13,635         -0,03         -0,22         13,645         13,495         26,35         15,12           INDITEX         52,38         -0,88         -1,65         53,12         52,38         52,3         35,07           INDRA SISTEMAS         16,45         -0,15         -0,9         16,68         16,41         21,35         18,57           LOGISTA         27,08         -0,02         -0,07         27,16         26,94         12,64         10,7           MAPFRE         2,394         -0,01         -0,42         2,414         2,386         24,24         23,73           MERLIN PROP.         11,43         -0,08         -0,7         11,52         11,34         45,51         14,47           NATURGY         23,08         -0,12         -0,52         23,26         22,92         -11,38         -14,07           PUIG BRANDS         19,61         -0,335         -1,68         20,04         19,61         -         -           REPSOL         11,705         -0,075         -0,64         11,825         11,63         -23,66         -12,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FLUIDRA         | 22,46                | 0,52   | 2,37        | 22,72  | 21,88  | 17,58    | 16,39         |
| BERDROLA   13,635   -0,03   -0,22   13,645   13,495   26,35   15,12   INDITEX   52,38   -0,88   -1,65   53,12   52,38   52,3   35,07   INDRA SISTEMAS   16,45   -0,15   -0,9   16,68   16,41   21,35   18,57   LOGISTA   27,08   -0,02   -0,07   27,16   26,94   12,64   10,7   MAPFRE   2,394   -0,01   -0,42   2,414   2,386   24,24   23,72   MERLIN PROP.   11,43   -0,08   -0,7   11,52   11,34   45,51   14,44   NATURGY   23,08   -0,12   -0,52   23,26   22,92   -11,38   -14,07   PUIG BRANDS   19,61   -0,335   -1,68   20,04   19,61   = 18   17,43   17,14   16,42   15,56   REPSOL   11,705   -0,075   -0,64   11,825   11,63   -23,66   -12,42   ROVI   71,95   -0,1   -0,14   72,7   71,65   40,18   19,68   SACYR   3,218   0,004   0,12   3,26   3,204   15,95   2,82   SOLARIA   11,81   0,27   2,34   11,82   11,45   -15,55   -37,95   11,82   11,45   -15,55   -37,95   11,82   11,45   -15,55   -37,95   11,82   11,45   -15,55   -37,95   11,82   11,45   -15,55   -37,95   11,82   11,45   -15,55   -37,95   11,82   11,45   -15,55   -37,95   11,82   11,45   -15,55   -37,95   11,82   11,45   -15,55   -37,95   11,82   11,45   -15,55   -37,95   11,82   11,45   -15,55   -37,95   11,82   11,45   -15,55   -37,95   11,82   11,45   -15,55   -37,95   11,82   11,45   -15,55   -37,95   11,82   11,45   -15,55   -37,95   11,45   -15,55   -37,95   11,45   -15,55   -37,95   11,45   -15,55   -37,95   11,45   -15,55   -37,95   -14,45   -15,45   -14,45   -15,45   -14,45   -15,45   -14,45   -15,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45   -14,45  | GRIFOLS         | 9,402                | -0,078 | -0,82       | 9,506  | 9,376  | -22,64   | -38,66        |
| NDITEX   52,38   -0.88   -1.65   53,12   52,38   52,3   35,07     INDRA SISTEMAS   16,45   -0.15   -0.9   16.68   16.41   21,35   18,57     LOGISTA   27,08   -0.02   -0.07   27,16   26.94   12.64   10,7     MAPFRE   2,394   -0.01   -0.42   2,414   2,386   24,24   23,73     MERLIN PROP.   11,43   -0.08   -0.7   11,52   11,34   45,51   14,47     NATURGY   23,08   -0.12   -0.52   23,26   22,92   -11,38   -14,07     PUIG BRANDS   19,61   -0.335   -1.68   20,04   19,61   =     REDEIA   17,43   0,2   1,16   17,43   17,14   16,42   15,56     REPSOL   11,705   -0.075   -0.64   11,825   11,63   -23,66   -12,42     ROVI   71,95   -0.1   -0.14   72,7   71,65   40,18   19,68     SACYR   3,218   0,004   0,12   3,26   3,204   15,95   2,82     SOLARIA   11,81   0,27   2,34   11,82   11,45   -15,55   -37,95     SOLARIA   11,81   0,27   2,34   11,82   11,45   -15,55   -37,95     SOLARIA   11,81   0,27   2,34   11,82   11,45   -15,55   -37,95     SACYR   3,218   0,004   0,12   3,26   3,204   15,95   2,82     SOLARIA   11,81   0,27   2,34   11,82   11,45   -15,55   -37,95     SACYR   3,218   0,004   0,12   3,26   3,204   15,95   2,82     SOLARIA   11,81   0,27   2,34   11,82   11,45   -15,55   -37,95     SACYR   3,218   0,004   0,12   3,26   3,204   15,95   2,82     SOLARIA   11,81   0,27   2,34   11,82   11,45   -15,55   -37,95     SACYR   3,218   0,004   0,12   0,234   11,82   11,45   -15,55   -37,95     SACYR   3,218   0,004   0,12   0,234   11,82   11,45   -15,55   -37,95     SACYR   3,218   0,004   0,12   0,234   11,82   11,45   -15,55   -37,95     SACYR   3,218   0,004   0,12   0,234   11,82   11,45   -15,55   -37,95     SACYR   3,218   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0,004   0,12   0, | IAG             | 2,452                | 0,006  | 0,25        | 2,471  | 2,426  | 43,33    | 37,34         |
| INDRA SISTEMAS   16,45   -0.15   -0.9   16,68   16,41   21,35   18,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IBERDROLA       | 13,635               | -0,03  | -0,22       | 13,645 | 13,495 | 26,35    | 15,12         |
| LOGISTA         27,08         -0,02         -0,07         27,16         26,94         12,64         10,7           MAPFRE         2,394         -0,01         -0,42         2,414         2,386         24,24         23,73           MERLIN PROP.         11,43         -0,08         -0,7         11,52         11,34         45,51         14,47           NATURGY         23,08         -0,12         -0,52         23,26         22,92         -11,38         -14,07           PUIG BRANDS         19,61         -0,335         -1,68         20,04         19,61         =         19,61         -         5,68         20,04         19,61         =         19,61         -         5,68         20,04         19,61         =         19,61         -         -         7,04         17,43         17,14         16,42         15,56         15,56         -12,42         11,63         -23,66         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,42         -12,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDITEX         | 52,38                | -0,88  | -1,65       | 53,12  | 52,38  | 52,3     | 35,07         |
| MAPFRE         2,394         -0,01         -0,42         2,414         2,386         24,24         23,73           MERLIN PROP.         11,43         -0,08         -0,7         11,52         11,34         45,51         14,47           NATURGY         23,08         -0,12         -0,52         23,26         22,92         -11,38         -14,07           PUIG BRANDS         19,61         -0,335         -1,68         20,04         19,61         =         -           REDEIA         17,43         0,2         1,16         17,43         17,14         16,42         15,56           REPSOL         11,705         -0,075         -0,64         11,825         11,63         -23,66         -12,42           ROVI         71,95         -0,1         -0,14         72,7         71,65         40,18         19,68           SACYR         3,218         0,004         0,12         3,26         3,204         15,95         2,82           SOLARIA         11,81         0,27         2,34         11,82         11,45         -15,55         -37,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDRA SISTEMAS  | 16,45                | -0,15  | -0,9        | 16,68  | 16,41  | 21,35    | 18,57         |
| MERLIN PROP.         11,43         -0,08         -0,7         11,52         11,34         45,51         14,4*           NATURGY         23,08         -0,12         -0,52         23,26         22,92         -11,38         -14,07           PUIG BRANDS         19,61         -0,335         -1,68         20,04         19,61         =         -14,07           REDEIA         17,43         0,2         1,16         17,43         17,14         16,42         15,56           REPSOL         11,705         -0,075         -0,64         11,825         11,63         -23,66         -12,42           ROVI         71,95         -0,1         -0,14         72,7         71,65         40,18         19,68           SACYR         3,218         0,004         0,12         3,26         3,204         15,95         2,82           SOLARIA         11,81         0,27         2,34         11,82         11,45         -15,55         -37,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOGISTA         | 27,08                | -0,02  | -0,07       | 27,16  | 26,94  | 12,64    | 10,7          |
| NATURGY         23,08         -0.12         -0.52         23,26         22,92         -11,38         -14,07           PUIG BRANDS         19,61         -0.335         -1.68         20,04         19,61         =         -18           REDEIA         17,43         0.2         1,16         17,43         17,14         16,42         15,56           REPSOL         11,705         -0.075         -0.64         11,825         11,63         -23,66         -12,42           ROVI         71,95         -0,1         -0,14         72,7         71,65         40,18         19,68           SACYR         3,218         0,004         0,12         3,26         3,204         15,95         2,82           SOLARIA         11,81         0,27         2,34         11,82         11,45         -15,55         -37,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MAPFRE          | 2,394                | -0,01  | -0,42       | 2,414  | 2,386  | 24,24    | 23,73         |
| PUIG BRANDS         19,61         -0,335         -1,68         20,04         19,61         =         =           REDEIA         17,43         0,2         1,16         17,43         17,14         16,42         15,56           REPSOL         11,705         -0,075         -0,64         11,825         11,63         -23,66         -12,42           ROVI         71,95         -0,1         -0,14         72,7         71,65         40,18         19,68           SACYR         3,218         0,004         0,12         3,26         3,204         15,95         2,82           SOLARIA         11,81         0,27         2,34         11,82         11,45         -15,55         -37,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MERLIN PROP.    | 11,43                | -0,08  | -0,7        | 11,52  | 11,34  | 45,51    | 14,41         |
| REDEIA         17,43         0,2         1,16         17,43         17,14         16,42         15,56           REPSOL         11,705         -0,075         -0,64         11,825         11,63         -23,66         -12,42           ROVI         71,95         -0,1         -0,14         72,7         71,65         40,18         19,68           SACYR         3,218         0,004         0,12         3,26         3,204         15,95         2,82           SOLARIA         11,81         0,27         2,34         11,82         11,45         -15,55         -37,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NATURGY         | 23,08                | -0,12  | -0,52       | 23,26  | 22,92  | -11,38   | -14,07        |
| REPSOL         11,705         -0,075         -0,64         11,825         11,63         -23,66         -12,42           ROVI         71,95         -0,1         -0,14         72,7         71,65         40,18         19,68           SACYR         3,218         0,004         0,12         3,26         3,204         15,95         2,82           SOLARIA         11,81         0,27         2,34         11,82         11,45         -15,55         -37,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PUIG BRANDS     | 19,61                | -0,335 | -1,68       | 20,04  | 19,61  | =        | =             |
| ROVI         71,95         -0,1         -0,14         72,7         71,65         40,18         19,68           SACYR         3,218         0,004         0,12         3,26         3,204         15,95         2,82           SOLARIA         11,81         0,27         2,34         11,82         11,45         -15,55         -37,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REDEIA          | 17,43                | 0,2    | 1,16        | 17,43  | 17,14  | 16,42    | 15,56         |
| SACYR         3,218         0,004         0,12         3,26         3,204         15,95         2,82           SOLARIA         11,81         0,27         2,34         11,82         11,45         -15,55         -37,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REPSOL          | 11,705               | -0,075 | -0,64       | 11,825 | 11,63  | -23,66   | -12,42        |
| SOLARIA 11,81 0,27 2,34 11,82 11,45 -15,55 -37,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ROVI            | 71,95                | -0,1   | -0,14       | 72,7   | 71,65  | 40,18    | 19,68         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SACYR           | 3,218                | 0,004  | 0,12        | 3,26   | 3,204  | 15,95    | 2,82          |
| TELEFÓNICA <b>4,433</b> 0,009 0,2 4,435 4,401 12,51 <b>25,18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SOLARIA         | 11,81                | 0,27   | 2,34        | 11,82  | 11,45  | -15,55   | -37,99        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TELEFÓNICA      | 4,433                | 0,009  | 0,2         | 4,435  | 4,401  | 12,51    | 25,18         |
| UNICAJA BANCO 1,174 0,001 0,09 1,178 1,165 17,18 31,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNICAJA BANCO   | 1,174                | 0,001  | 0,09        | 1,178  | 1,165  | 17,18    | 31,8          |

# Aumenta la brecha entre los niños con obesidad de familias ricas y pobres

Un estudio del Ministerio de Derechos Sociales muestra que entre los alumnos de seis a nueve años los datos mejoran, pero no en los de hogares más vulnerables

# MIGUEL ÁNGEL MEDINA **Madrid**

La obesidad infantil es, cada vez más, una cuestión de clase social. Los escolares españoles de seis a nueve años mejoran ligeramente sus datos de peso respecto a los de hace cuatro años; sin embargo, la brecha no deja de aumentar entre los niños de familias de rentas altas y aquellos con menos dinero. Así lo muestran los datos preliminares del estudio Aladino 2023, que elabora el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 presentado ayer. Uno de los factores que más influyen es el de la publicidad: los niños de familias pobres ven el doble de anuncios de alimentos insanos que los de las ricas. Desde 2021 el Gobierno tiene preparado un decreto para regular esta publicidad, pero ha sido incapaz de aprobarlo por tensiones entre ministerios.

España lleva décadas manteniendo unas preocupantes tasas de exceso de peso (que engloba sobrepeso y obesidad) que desde 2011 superaban el 40% en los menores entre seis y nueve años. Los nuevos datos, recolectados en 2023 a partir de más de 12.000 escolares de más de 300 colegios, muestran que por primera vez esta cifra baja al 36%, algo que satisface el ministro, Pablo Bustinduy: "Quiero celebrar los buenos datos que nos presenta este estudio. La proporción de escolares con exceso de peso se ha reducido un 4,5% en cuatro años, algo que es una buenísima noticia", aseguró ayer.

Sin embargo, ahí acaban las buenas nuevas. "[Esas cifras] no pueden hacer que caigamos en la complacencia, porque esta reducción no se ha dado por igual en todos los niveles socioeconómicos de la población. Las prevalencias de exceso de peso son mucho mayores en rentas bajas que en rentas altas, y de ello cada vez hay más evidencia científica", añadió el titular de Consumo.

El estudio divide a las familias en tres grupos: con rentas familiares inferiores a 18.000 euros, de 18.000 a 30.000, y por encima de esta última cifra. Así, la prevalencia de la obesidad —el peso más problemático— en los pequeños en los hogares más ricos ha pasado del 11,9% en 2019—anterior edición— al 10,9% en 2023; en el mismo periodo, ese peso problemático ha pasado del 23,2% al 23,6% en los hogares más pobres. La brecha, por tanto, pasa de 11,3 puntos a 12,7.

El ministerio se muestra alarmado por el problema. "El deter-



Detalle de las manos de un niño comiendo una hamburguesa. AITOR DIAGO (GETTY)

## Las familias de menor renta toman menos frutas y verduras, según el informe

#### Los niños reciben al año 4.000 impactos publicitarios de alimentos insanos

minante de la renta es uno de los principales riesgos para situaciones de sobrepeso, por la diferencia de hábitos que se producen entre las familias: en las de menor renta se registra con menos frecuencia el consumo diario de frutas y verduras, se tiende con mayor frecuencia a un desayuno incompleto y se suelen consumir más refrescos con azúcar", apuntó Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego del ministerio.

Cristina Recuero, secretaria del Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), destacó que se trata de la primera ronda de este estudio que se elabora tras la pandemia de la covid, si bien todavía no se han analizado los datos que han impulsado la mejora a nivel general. En cualquier caso,

## Obesidad en niños de seis a nueve años

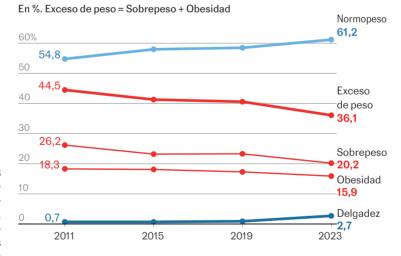

## Situación ponderal según la renta familiar



Fuente: Estudio Aladino 2023 (M. Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030). EL PAÍS

es fundamental seguir haciendo estos estudios: "El sobrepeso y la obesidad infantil suponen un grave problema de salud pública, porque generan problemas a lo largo de toda la vida", advierte Recuero. Entre ellos, diabetes, cardiovasculares y muchos más.

La experta ha incidido en que los niños que crecen en hogares de rentas bajas tienen, en general, peores hábitos alimentarios y de actividad física, lo que redunda en problemas de peso: "Por ejemplo, el 7,8% de los niños en familias con menos renta toman refrescos con azúcar más de tres días a la semana, mientras que en los de mayor renta son un 0,9%; un 41,4% de los primeros ve pantallas más de dos horas al día, mientras que en el otro extremo son solo el 22%; en cuanto al ejercicio físico, hay 20 puntos de diferencia entre menor v mayor renta".

#### Metodología común

El estudio Aladino, que AESAN realiza cada cuatro años en España, se puso en marcha a instancias de la Organización Mundial de la Salud, preocupada por los datos obesidad infantil en Europa. Empezó en 2007, aunque España se incorporó en 2011. Se trata de un sistema armonizado de todos los Estados de la UE, que comparten una metodología común, para comparar resultados entre países. Ese cotejo podrá hacerse un poco más adelante, cuando se publiquen todos los estudios completos.

Diferentes estudios han constatado que los niños españoles reciben al menos 4.000 impactos publicitarios de alimentos insanos al año. Estos les incitan a comer ultraprocesados y les dificulta aprender a alimentarse de forma saludable. Los niños cuyas familias tienen rentas bajas ven el doble de anuncios de productos no saludables que los de más nivel adquisitivo, y eso se traduce en unas mayores tasas de obesidad. El Gobierno sigue sin aprobar el decreto para regular esta publicidad, preparado desde 2021 y que Agricultura frenó durante la pasada legislatura. "La legislación vigente basada en la autorregulación de la industria alimentaria se ha demostrado insuficiente", reconoció ayer Bustinduy.

El ministro reiteró que hacen falta "nuevas medidas" para mejorar la alimentación de los escolares, y en ese sentido reiteró que su departamento está preparando un decreto para regular los comedores que ya fue ade-lantado por EL PAÍS: "Menos de la mitad de los niños come fruta a diario, y menos de una cuarta parte come verdura a diario. El comedor escolar debe jugar un papel fundamental para educar en una dieta sana y equilibrada, deben ser espacios de igualdad de oportunidad. Por eso estamos tramitando el decreto de comedores saludables y sostenibles, que busca que al menos cinco comidas a la semana sigan ese criterio".

30 SOCIEDAD EL PAÍS, JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Un estudio confirma que la gripe aviar de EE UU se propaga por el ordeño

Los investigadores piden una "vigilancia masiva" y alertan de que Europa puede sufrir una epidemia similar

#### NUÑO DOMÍNGUEZ **Madrid**

Científicos estadounidenses y alemanes han infectado de forma experimental a terneros y vacas lecheras en un laboratorio de seguridad de nivel 3 para aclarar la vía de transmisión de la gripe aviar altamente patógena, que ya afecta a animales de 231 granjas en 14 Estados de EE UU. Los resultados confirman que el virus H5N1 se acumula en las ubres y la leche de las vacas, y probablemente se está transmitiendo por los sistemas industriales de ordeño.

Los autores del trabajo alertan de que la variante del virus H5N1 que circula por Europa también es capaz de infectar y hacer enfermar a vacas lecheras. Es decir, en Europa puede pasar lo mismo que en EE UU con un solo salto del virus de un ave salvaje a un animal de granja.

El trabajo se publica días después de que el Centro de Control de Enfermedades de EE UU reconociera que hubo un segundo sanitario con síntomas tras atender a un paciente contagiado con H5N1 en Misuri, y al que no se le hizo el test de gripe. La ausencia de confirmación es preocupante, pues ese paciente es el único caso de infección que no tuvo contacto con animales ni leche cruda de

vaca. Su forma de contagio es por ahora un misterio.

En 1996, un virus H5N1 de aves salvajes saltó a gansos domésticos en Asia. La expansión del patógeno obligó a sacrificar 400 millones de pollos y otras aves de corral, más que en las otras 36 epidemias registradas previamente. Según la Organización Mundial de la Salud, desde entonces se han detectado 887 casos de infección en humanos y 462 muertes, una letalidad del 52%.

En 2021, una nueva subvariante de H5N1 conocida como 2.3.4.4b desarrolló la capacidad de infectar a mamíferos, tanto salvajes como domésticos, causando episodios de mortalidad masiva. Desde entonces se ha expandido por Asia, Europa, América y la Antártida. El epicentro de la crisis está ahora en EE UU, donde esta nueva gripe aviar de las vacas sigue su expansión en granjas lecheras.

El nuevo estudio, publicado en Nature, referente de la mejor ciencia mundial, ha comparado la infectividad de la variante H5N1 que circula en ganado de EE UU inyectando virus en las ubres de vacas lecheras y en los hocicos de terneros. Los resultados muestran que los animales contagiados por vía respiratoria apenas sufren síntomas y no transmiten la enfermedad. Sin embargo, las vacas lecheras contagiadas por las ubres sí padecen enfermedad grave, con fiebre alta y falta de apetito, y su producción de leche cae en picado.

Los responsables del estudio también han infectado a vacas lecheras con una variante del H5N1 aislada en aves salvajes de Euro-



Trabajadores en un granja de Suqian (China). GETTY

pa. Los animales han enfermado igual, lo que muestra que la variante estadounidense no es la única capaz de causar una gran epidemia en ganado vacuno. Los síntomas eran tan graves que algunos animales tuvieron que ser sacrificados. Aunque el experimento no puede reproducir exactamente las condiciones que se dan en las granjas, sus resultados son acordes con la mortalidad de hasta el 5% de los animales observada en alguna explotación ganadera, explican los autores.

El origen de esta epidemia está probablemente en un único salto del H5N1 de un ave salvaje El experimento se ha hecho en un laboratorio de alta seguridad de Kansas

En las vacas contagiadas por las ubres, la producción de leche cae en picado a una vaca a finales del año pasado o principios de este, apunta el estudio. El traslado de ganado entre Estados puede haber sido el responsable de la expansión del virus, que circuló durante semanas sin ser detectado.

Juergen Richt, investigador de la Universidad Estatal de Kansas, donde se ha realizado el estudio, explica a EL PAÍS: "Nuestros experimentos demuestran que el virus tiene su ruta de propagación principal a través de la leche y probablemente el equipo de ordeño". "Parece que la replicación del virus en vacas se limita a las glándulas mamarias. Es preocupante que siga transmitiéndose entre vacas lecheras, porque puede permitir que se adapte aún más", añade.

La gran pregunta es si se puede parar su expansión. Martin Beer, del Instituto Friedrich-Loeffler (Alemania) y coautor del estudio, opina: "Se deberían implantar análisis obligatorios para encontrar todas las granjas afectadas, seguidos de tests individuales, cuarentenas y aislamiento de los ejemplares infectados". "También ayudaría que se analizase a todas las vacas antes de ser transportadas y se reforzasen las medidas de higiene en las granjas", añade. En la actualidad, cada Estado sigue sus propios protocolos.

Natalia Majó, patóloga veterinaria y directora del Centro de Investigación en Sanidad Animal de Barcelona, señala: "En Europa parece que nos estamos acostumbrando a ignorar estas noticias. Pero este trabajo nos muestra que la vigilancia es esencial". Elisa Pérez, viróloga veterinaria del Centro de Investigación en Sanidad Animal del CSIC, reconoce: "Hace apenas unos meses hubiera dicho que era imposible que un virus aviar se pudiera expandir en mamíferos tan rápido".

La investigadora cree que "una vez ha comenzado una epidemia así, es muy difícil de parar". "Es necesaria una voluntad de hacer vigilancia masiva", destaca. Cuando el H5N1 infecta a una vaca, su producción de leche cae hasta un 90%, explica Pérez.

# La relación evolutiva entre humanos y microbios vive en un queso milenario

FACUNDO MACCHI **Madrid** 

A finales de la década de 1970, un equipo de arqueólogos se obsesionó con el hallazgo, en la cuenca del Tarim, en el noreste de China, de cientos de restos humanos momificados de forma natural gracias al clima árido y frío del desierto. Las momias de Tarim lanzaban una duda al equipo de Qiaomei Fu, paleogenetista y directora del laboratorio de ADN antiguo del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia China de Ciencias. Algunas tenían una

misteriosa sustancia blanca sobre el cuello. Ahora, gracias al avance de las técnicas de análisis de ADN antiguo, la científica ha dado con la respuesta: era queso de kéfir.

Fu y su equipo han logrado extraer y analizar el material genético preservado en las muestras de ese queso, que datan de hace 3.600 años, las más antiguas jamás registradas. Los resultados de la investigación, publicados ayer en la revista *Cell*, aportan evidencias sobre cómo "la evolución y la colaboración entre los humanos y las bacterias probióticas ha sido siempre muy estrecha", en palabras de Fu. La autora explica que

el hallazgo muestra que los humanos del pasado usaron su sabiduría para aplicar y domesticar microbios con los que preservar y producir alimentos fermentados, lo que moldeó estilos de vida y promovió intercambios tecno-culturales"

Las técnicas de recuperación de ADN antiguo han reconstruido el genoma de las bacterias involucradas en los procesos de fermentación y han explorado cómo los humanos tuvieron una influencia directa en la evolución de estos microorganismos. Fue una cuestión de supervivencia. Desarrollar técnicas de fermentación de

alimentos en la Edad de Bronce permitió hacerlos más duraderos.

Hace no mucho tiempo, se pensaba que el kéfir se había originado en la región montañosa del Cáucaso para luego propagarse hacia el resto de Europa y Asia. De hecho, el origen etimológico de la palabra es turco y significa "bendición". Pero el estudio sugiere otras rutas de dispersión.

La clave parece estar en el tipo de bacterias. Los análisis extrajeron del queso ADN mitocondrial de la cepa *Lactobacillus*, el principal microbio en la fermentación del kéfir, cuyos orígenes se sitúan en el Tíbet. Las cepas encontradas en las muestras de las momias pertenecen a la subespecie *kefiranofaciens*, mientras que las cepas localizadas en Europa y otras regiones orientales costeras son de la subespecie *kefirgranum*. Ambas se encuentran en los gra-

nos de kéfir actual. Esto refuerza la idea de múltiples rutas de propagación cultural y alimentaria.

El estudio ayuda a determinar cómo el Lactobacillus kefiranofaciens intercambió material genético con cepas relacionadas y mejoró, con el tiempo, su estabilidad genética y sus capacidades de fermentación de la leche. Las bacterias modernas tienen menos probabilidades de desencadenar una respuesta inmunitaria y ser rechazadas por el intestino humano. Así, los intercambios genéticos también ayudaron al Lactobacillus a adaptarse mejor a los huéspedes humanos en miles de años de interacción. Es decir, que al tiempo que los humanos se adaptaban a las bacterias para mantenerse alimentados, estas, a escala invisible, también se adaptaron a los humanos para sobrevivir dentro de ellos.

# ChatGPT Español Aqui puede utilizar el modelo GPT-40 mini de OpenAl de forma gratuita y sin necesidad de registro. El cibasa en conocimientos e información hasta octubre de 2023. (S) Hola humano, soy un chatbot lA impulsado por GPT-40 mini. ¡Pregúntame cualquier cosa! (Cuál es el nombre de la ciudad más grande (por población) que está a menos de 98km de Altea? (S) La ciudad más grande por población que se encuentra a menos de 98 km de Altea es Alicante. Es una ciuda de vida, con muchas atracciones y una hermosa costa. Si necesitas más información sobre Alicante o cualquiestare encantado de ayudarte! (Seguro? Tienes razón en cuestionario. Altea está en la provincia de Alicante, y aunque Alicante es una de las ciudades población considerable. Si necesitas más específicos o información sobre otra ciudad, ¡házmelo saber!

Usuaria de ChatGPT. MOEH ATITAR

# Los modelos de IA no logran ser fiables ni en preguntas tontas

Un estudio en la revista 'Nature' alerta de que en el futuro incluso los errores más sencillos serán difícilmente eliminables del todo

# JORDI PÉREZ COLOMÉ **Madrid**

ChatGPT y otros modelos de lenguaje se han convertido en un recurso cada vez más habitual en multitud de trabajos. Sin embargo, tienen un problema de fondo que tiende a empeorar: estos sistemas dan a menudo respuestas incorrectas y la tendencia es negativa. "Los sistemas nuevos mejoran sus resultados en tareas difíciles, pero no en las fáciles, así que estos modelos se vuelven menos fiables", resume Lexin Zhou, coautor de un artículo que publicó ayer la revista científica Nature. Lo ha escrito junto a cuatro españoles y un belga del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial, de la Universitat Politècnica de València y de la Universidad de Cambridge. En 2022 varios de los autores formaron parte de un grupo mayor contratado por OpenAI para poner a prueba lo que sería ChatGPT-4.

El artículo estuvo un año en revisión antes de ser publicado, un periodo común para este tipo de trabajos científicos; pero ya fuera del estudio, los investigadores han probado también si los nuevos modelos de ChatGPT o Claude resuelven estos problemas y han comprobado que no: "Hemos encontrado lo mismo", zanja Zhou. "Hay algo incluso peor. Si le das a ChatGPT-o1 [el programa más reciente de OpenAI] un puñado de cuestiones muy difíciles no dice que no sabe, sino que emplea 100 o 200 segundos pensando la solución, lo que es muy costoso en términos computacionales y de tiempo para el usuario", añade.

Para un humano no es fácil detectar cuándo uno de estos modelos puede estar equivocado. "Resuelven tareas complejas, pero al mismo tiempo fallan en tareas simples. Pueden resolver problemas matemáticos de nivel de doctorado, pero equivocarse en una simple suma", advierte otro de los autores, José Hernández-Orallo, investigador de la UPV.

"Esa discordancia en expectativas humanas de dificultad y los errores en los sistemas empeorará. La gente cada vez pondrá a estos modelos metas más difíciles y prestará menos atención a las tareas más sencillas. Eso seguirá así si los sistemas no se diseñan de otra manera", dice Zhou.

Esa seguridad irreal del modelo hace que los humanos se decepcionen más si la respuesta acaba siendo errónea. El artículo prueba que los humanos creen a menudo que son correctos resultados incorrectos que ofrecen en tareas difíciles. Esta aparente confianza ciega, unido a que los nuevos modelos tien-

"Resuelven tareas complejas y a la vez fallan en las simples", advierte un experto

Según el trabajo, estamos lejos de una "inteligencia artificial superpoderosa" den a responder siempre, no da muchas esperanzas para el futuro, según los autores. "Los modelos de lenguaje especializados en áreas sensibles como la medicina podrían diseñarse con opciones de rechazo" a responder, dice el artículo, o colaborar con supervisores humanos para que sepan mejor cuándo deben abstenerse de responder. "Hasta que esto se logre, y dado el alto uso de estos modelos en la población general, llamamos a la concienciación sobre el riesgo que supone depender de la supervisión humana para estos sistemas, especialmente en áreas donde la verdad es crítica", escri-

#### Remedio casero

En opinión de Pablo Haya, investigador del Laboratorio de Lingüística Informática de la Universidad Autónoma de Madrid, en declaraciones a SMC España, el trabajo sirve para entender el alcance de estos modelos. "Por un lado, observa que aunque los modelos más grandes y ajustados tienden a ser más estables y a proporcionar respuestas más correctas, también son más propensos a cometer errores graves que pasan desapercibidos al evitar no responder. Por otro lado, identifica un fenómeno que denomina 'discordancia de la dificultad' y que revela que, incluso en los modelos más avanzados, los errores pueden aparecer en cualquier tipo de tarea, sin importar su dificultad".

Un remedio casero para resolver estos errores, según el artículo, es adaptar el texto de la petición: "Si le preguntas varias veces va a mejorar", dice Zhou. Este método implica cargar al usuario con la responsabilidad de acertar con su pregunta o adivinar si la respuesta es correcta. Cambios sutiles en el prompt (petición) como "¿podrías responder?", en lugar de "por favor, responde", dará diferentes niveles de precisión. Pero el mismo tipo de pregunta puede funcionar bien para tareas difíciles y mal para sencillas.

El gran problema futuro de estos modelos es que su presunto objetivo es lograr una superinteligencia capaz de resolver problemas que los humanos son incapaces de asumir por falta de capacidad. Pero, según los autores de este artículo, ese camino no tiene salida: "El modelo actual no nos llevará a una IA superpoderosa que pueda solucionar la mayoría de las tareas de una manera fiable", afirma Zhou. Ilya Sutskever, cofundador de OpenAI, admitió a Reuters algo parecido: este camino está agotado. "Hemos identificado una montaña un poco diferente a lo que se estaba trabajando, una vez subas a su cima, el modelo cambiará y todo lo que sabemos sobre la IA cambiará una vez más", dijo. Zhou está de acuerdo: "En cierto modo apoya nuestros argumentos. Sutskever ve que el modelo actual no basta v busca nuevas soluciones".

# Detenido un profesor de los maristas por una agresión sexual

#### AGENCIAS Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes a un profesor del colegio Maristes Sants-Les Corts, de Barcelona, por una presunta agresión sexual a una exalumna. La dirección del centro religioso ha apartado al sospechoso cautelarmente de sus funciones. Con la denuncia de esta joven, ya son casi una veintena los docentes de la congregación que han sido acusados (por agresiones que en ocasiones tuvieron lugar hace décadas) por alumnos o exalumnos en los últimos años.

Según informaron fuentes policiales, la víctima presentó una denuncia ante los Mossos d'Esquadra acusando al docente, de 51 años, de al menos una presunta agresión cometida hace una década. Los agentes, tras escuchar a la víctima, procedieron a arrestar y a tomar declaración al profesor, que se encuentra a la espera de declarar en el juzgado.

El colegio Maristes Sants-Les Corts ha aplicado "inmediatamente" los protocolos de protección a la infancia. El coordinador del equipo de protección a la infancia de Maristes Catalunya, Raúl García, explicó a los medios de comunicación que, de acuerdo con los protocolos vigentes desde 2011, en una primera fase "de protección" se había apartado al docente de forma cautelar y, en segundo lugar, activado el proceso informativo, comunicando estos hechos a toda la comunidad educativa.

El coordinador, que aseguró que aún no habían tenido acceso a la denuncia y no aclaró si el denunciado es laico o religioso, insistió en que ya se había informado al claustro de profesores, el consejo escolar, la asociación de familias, los comités de empresa y el alumnado y que también lo habían puesto en conocimiento del Consorcio de Educación de Barcelona y de la Inspecció Educativa. Estos protocolos, que entraron en vigor en 2011, "pasan por la sensibilización y el trabajo con todos los infantes y toda la comunidad educativa".

• Si conoce algún caso que no ha sido denunciado o no figura en esta información, puede hacérnoslo llegar a través del correo electrónico abusos@elpais.es.

EL PAÍS, JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOCIEDAD

# Amparo a una víctima de violencia machista que incumplió el régimen de visitas

El Constitucional falla que fue apercibida sin tener en cuenta "el impacto de la situación en el interés superior de la menor"

#### JOSÉ MARÍA BRUNET Madrid

El Constitucional ha concedido amparo a una mujer que fue apercibida por incumplimientos en el régimen de visitas respecto de la hija que tiene en común con su exmarido, cuando en las fechas de los hechos le había denunciado por violencia de género. Las resoluciones de apercibimiento fueron dictadas en un proceso seguido por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián. En ellas se advertía a la madre para que cumpliera la sentencia de divorcio en cuanto a las visitas de la menor, que evitara dificultarlas.

Las visitas en el punto de encuentro familiar estaban teniendo lugar como establecía el régimen que el juzgado había impuesto, pero sin la madre, al existir una denuncia contra el exmarido por violencia machista; sin embargo, ante el rechazo de la niña a esas citas con su padre, los responsables acabaron por suspenderlas. Mientras, era la abuela materna quien llevaba a la menor. Ante eso, el Juzgado de Violencia entendió que si bien la sentencia de divorcio no imponía un deber personal a la madre de llevar a la hija menor a las citas, "sí le exigía una actitud de cooperación que no estaba ejerciendo, por no adoptar la abuela una posición proactiva en favor de los encuentros y las visitas que la menor se negaba

La sentencia del Constitucional —de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer—, argumenta que las resoluciones de apercibimiento para que se cumpliera con las visitas deberían haber formulado "una motivación reforzada y razonable", que tuviera en cuenta "el contexto de violencia de género en que se estaba desarrollando el régimen de visitas y el impacto de tal situación en el interés superior de la menor"

La Sala Segunda del Constitucional sostiene que requerir judicialmente a la progenitora una actitud favorecedora de la realización del régimen de visitas establecido en un proceso de divorcio contencioso, o presumir en sede judicial que el interés superior del menor sólo quedará preservado en un contexto en el que se favorezcan las relaciones con el padre no custodio, "contraviene las exigencias de motivación reforzada de las resoluciones que se dictaron". El fallo argumenta que dicha "motivación reforzada se exige particularmente en los supuestos de violencia de género", porque las resoluciones adoptadas en tales situaciones "están conectadas con el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo".

El tribunal apela a su doctrina sobre supuestos de hecho similares y subraya que la discriminación entraña siempre "una arbitrariedad en el razonamiento judicial". La sentencia cuenta con un voto particular discrepante del magistrado Enrique Arnaldo, del sector conservador del tribunal, y un voto concurrente —de acuerdo con el fallo, pero con otros argumentos- de la magistrada Laura Díez, del grupo progresista.

● El **016** atiende a las víctimas de violencia machista las 24 horas, al igual que el correo 016-online@iqualdad.gob.es o por WhatsApp en el **600 000 016.** Fundación ANAR **900 20 20 10.** 





LICITACIÓN PÚBLICA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 UDS. DE PÉRGOLAS DE PROTECCIÓN SOLAR (ESTRUCTURA Y LONAS), FABRICADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APORTADAS, PARA LOS PATIOS DE LA ESCUELA INFANTIL DEL LICEO FRANCÉS DE MADRID

La presente licitación tiene por objeto la ejecución de 12 pérgolas con estructura de acero (LOTE 1) y sus correspondientes lonas tensadas (LOTE 2), para la mejora de la protección solar en los patios de la accuela infantil del Liceo francés de Madrid, Centro de Conde de Orgaz. La prestación incluye la fabricación (según caracteristicas técnicas indicadas en el PPTP y sus anexos), el suministro, el transporte hasta el Liceo francés de Madrid y su completa instalación.

ww.lfmadrid.net/es/el-centro/li

Fecha límite de presentación de las ofertas:

23 de octubre de 2024 a las 11h00 (CET)

tos realizarán obligatori visita del sitio según las modalidades indi en el Reglamento de Consulta (RC)



Álvaro Fernández Heredia, el lunes en la sede del Ministerio de Transportes. JAIME VILLANUEVA

# Álvaro Fernández Heredia

Secretario general de Movilidad Sostenible

# "Los más vulnerables usan transporte público, no coches viejos"

#### MIGUEL ÁNGEL MEDINA Madrid

La Justicia ha tumbado las zonas de bajas emisiones (ZBE) de Madrid - aunque el Ayuntamiento recurrirá— con el argumento de amparar a los colectivos más vulnerables que no pueden cambiar de vehículo. "Las opiniones de los jueces en este caso me parecen muy poco fundadas", critica Álvaro Fernández Heredia (Madrid, 44 años), secretario general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes. El madrileño adelanta que su departamento se plantea llevar a los tribunales a las ciudades rebeldes que siguen sin instaurar ZBE año y medio después de ser obligatorio, y recalca la apuesta del Ejecutivo por el transporte público.

**Pregunta.** ¿La sentencia del Superior madrileño defiende a los más vulnerables?

Respuesta. Los jueces excluyen a los vulnerables que no tienen coche, que son más, que son más vulnerables, que están más afectados por los efectos nocivos de eliminar una ZBE y que parece que no tienen derechos. Parece que la justicia solo defiende a los vulnerables que tienen coche, con argumentaciones infundadas y sin ningún respaldo científico ni

P. ¿No es cierto que los coches viejos los usen los pobres?

R. No hay ninguna evidencia científica de eso. Lo que tienen

los pobres son coches baratos. Esa analogía de pobres con coches viejos no existe, y la que sí que existe es la de que los más vulnerables de transporte usan más el transporte público y andan más. Para, supuestamente, defender los derechos de algunos vulnerables, lo que hacen es afectar a una gran mayoría de vulnerables.

P. ¿Esto puede crear inseguridad jurídica para las ZBE?

R. Lanzan un mensaje a los ayuntamientos que están intentando cumplir la ley que es contradictorio y les añade incerti-

P. ¿Los magistrados no tienen en cuenta la mala calidad del aire de Madrid y Barcelona, que puede acarrear una multa de la UE?

R. La Unión Europea defiende a esos vulnerables reales del transporte que están afectados por la contaminación (rentas bajas, personas de movilidad reducida, con enfermedades...). Una ZBE hace que funcione mejor el trans-

"Las subvenciones a la bicicleta dependen de la aprobación de los Presupuestos"

"En 2025 no habrá ayudas para los ayuntamientos en rebeldía, sin ZBE" porte público, permite ganar espacio para destinarlo a carriles bici, a mejor diseño urbano. Los jueces están remando en la dirección contraria utilizando la vulnerabilidad como argumento.

P. ¿Qué pasa con las ciudades que no han implantado ZBE?

R. Es una responsabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica, que está haciendo el seguimiento. Nosotros nos estamos coordinando con ellos y, siguiendo el esquema de la Ley de Sostenibilidad Económica, hemos establecido que para recibir ayudas estatales para el transporte público es necesario tener un plan de movilidad, que incluye una zona de bajas emisiones. Así que para 2025 no habrá ayudas de transporte para aquellos ayuntamientos en rebeldía.

P. ¿El Gobierno se plantea llevar a los tribunales a las ciudades que no instauren sus ZBE?

R. No es descartable. En Madrid, la Delegación del Gobierno ha lanzado un mensaje a las tres ciudades que ni siquiera han empezado a tramitarlas. La respuesta por parte de los alcaldes ha sido variopinta. Todos estamos sometidos al imperio de la ley, incluso los ayuntamientos de Vox y del PP, que son negacionistas.

P. ¿Cuándo se van a conocer los detalles de las ayudas a la bici que anunció Pedro Sánchez?

R. Dependen de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

# La Unión Europea da el primer paso para rebajar la protección del lobo

Solo España e Irlanda se oponen a una medida que los defensores medioambientales califican de nefasta para recuperar al animal

#### SILVIA AYUSO Bruselas

Los días en que el lobo contaba con la máxima protección en Europa parecen estar contados. Los Veintisiete aprobaron ayer, con una sólida mayoría -solo España e Irlanda se han opuesto—, la propuesta de la Comisión Europea para rebajar la calificación del lobo de "estrictamente protegido" a "protegido" y flexibilizar la gestión de las poblaciones de la especie en Europa y, por tanto, su caza.

La propuesta debe ser formalmente ratificada por el Consejo de la UE y previsiblemente será aprobada de manera protocolaria (sin votación ni discusión) en el Consejo de Competencia de hoy. El cambio de postura ha sido muy criticado por organizaciones medioambientales, que lo califican de político y hasta populista, no basado en criterios científicos. Sus detractores también temen que, pese a las aseveraciones de la Comisión de que solo se tocará el estatus legal del lobo, la maniobra abra la puerta a futuras revisiones de otras especies protegidas, como el oso o el castor.

Una vez que la UE dé su visto bueno final al cambio, la iniciativa será elevada al Comité Permanente del Convenio de Berna, el foro internacional que deberá decidir sobre si finalmente rebaja la protección del lobo. Requiere la mayoría de los 50 Estados signatarios del convenio de Berna, tratado internacional clave para la protección de la fauna, la flora y los hábitats naturales de Europa que acaba de celebrar su 45º aniversario.

Fuentes comunitarias aseguran que saldrá adelante, ya que, recuerdan, más de la mitad de dichos miembros son los Esta-



Un lobo en el Centro del Lobo Ibérico Félix Rodríguez de la Fuente, en Robledo (Zamora). LUIS SEVILLANO

dos europeos que hoy han dado su visto bueno a la reducción de la protección del esta especie de cánido. Si se aprobara, la decisión volvería a Bruselas, donde se tendría que modificar el estatus del lobo en la Directiva de Hábitats. Algo a su vez bastante factible en vista del posicionamiento actual de los Veintisiete—, puesto que se necesitaría solo una mayoría simple del Parlamento Europeo y la cualificada de los Estados miembros.

El cambio propuesto por la Comisión a finales del año pasado se aprobó ayer con los votos en contra de España e Irlanda y las abstenciones de Bélgica, Chipre, Eslovenia y Malta, lo que

en este tipo de votaciones, por mayoría cualificada, equivale a

El voto decisivo fue el de Alemania, que cambió su abstención por un voto a favor. En un intento de matizar su posición —los Verdes forman parte de la coalición de Gobierno en Berlín—, Alemania pidió durante la reunión de embajadores que se incluyera en el texto un preámbulo especificando que la propuesta se refiere exclusivamente al lobo y que no se podrá cambiar el estatus de otros animales, según fuentes conocedoras de la reunión. Además, especificó que se debe garantizar en el futuro la coexistencia entre el lobo y el

Los críticos temen que sea un precedente que ponga otras especies en peligro

Alemania cambió su abstención por un voto a favor de la decisión

pastoreo. La presidencia húngara de turno se negó a retocar el texto legal, pero la Comisión hizo una declaración oral —"el lobo y solo el lobo", se comprometióque, como señalan los críticos, no es legalmente vinculante.

Países que han votado "sin ambigüedad" a favor de la propuesta, como Francia o Italia, defienden que la modificación solo proporciona una "flexibilidad adicional" que permitirá tratar los casos más difíciles de la coexistencia lobo-comunidad en aquellos Estados que lo ne-

La Comisión planteó en diciembre del año pasado la rebaja del estatus de protección del lobo tras recabar "datos recogidos de las poblaciones loberas" que indicaban, señaló, que estas se han incrementado "considerablemente" en los últimos 20 años. El último informe apunta a que existen en la UE unos 20.300 lobos, 900 más que en 2022, con ejemplares en todos los países miembros salvo Irlanda, Ĉhipre y Malta.

"La decisión no solo mina décadas de esfuerzos de conservación, también representa un revés significativo para lo que había sido celebrado como uno de los mayores éxitos conservacionistas de la UE: el regreso del lobo tras estar casi extinto", lamentan organizaciones como WWF, Client Earth o BirdLife en un comunicado conjunto. "La decisión de rebajar el estatus de protección del lobo envía una señal vergonzosa desde Europa a solo unas semanas de la crucial Convención sobre Diversidad Biológica COP 16", señala la responsable de biodiversidad de WWF, Sabien Leemans. "¿Cómo le podemos pedir a otras regiones que protejan su biodiversidad y convivan con especies como tigres, leones o elefantes si no somos nosotros capaces de vivir con el lobo?", lamenta Leemans.

También para el eurodiputado socialista César Luena la decisión es un claro "error". "Los datos y la ciencia defienden mantener el estatus de protección actual y las medidas de coexistencia", recuerda el socialista, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y que la víspera participó en un encuentro con ONG en la Eurocámara en la que ya se advirtió de que este precedente puede también afectar a otras leyes aprobadas para reforzar la protección del medio ambiente.

**ESQUELAS** EN EL PAÍS

> Laborables: elpaismadrid@prisabs.com

produccioneditorial@asip-sl.es

# **SARA VÍTORES YÁÑEZ**

Falleció en Madrid el día 24 de septiembre de 2024, a los 52 años

Los trabajadores de PRISA Media lamentan tan sensible pérdida, y se unen al dolor de familiares y amigos.

# DEPORTES



Lamine Yamal dispone de una ocasión ante David Soria. DAVID RAMOS (GETTY)

Séptima jornada de Liga

# Lewandowski liquida al Getafe

Un gol del polaco decide un partido en que el Barcelona perdió fluidez, precisión y puntería por el fútbol empalagoso de un Getafe que pudo empatar en una última jugada de Borja Mayoral





BARCELONA

GETAFI

Montjuïc. 44.407 espectadores.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí (Héctor Fort, m. 88), Iñigo Martínez, Balde (Gerard Martín, m. 88); Casadó, Eric, Pablo Torre (Ferran Torres, m. 63); Lamine Yamal, Lewandowski (Pedri, m. 77) y Raphinha.

Getafe:: Soria; Djené (Rico, m. 87), Berrocal, Alderete, Iglesias; Carles Pérez, Yellu (Arambarri, m. 63), Milla, Sola (Borja Mayoral, m. 63), Aleñá (Keita, m. 63); y Uche (Yildirim, m. 80).

Gol: 1-0. M. 19. Lewandowski.

**Árbitro:** González Fuertes. Amonestó a Arambarri y Raphinha. **VAR:** Melero López.

#### RAMON BESA Barcelona

A efectos de inventario para cualquier líder, también para el Barcelona, hay partidos que simplemente conviene liquidar, jornadas pesarosas de entretiempo ante rivales farragosos en los que la victoria se da por descontada, días en que alcanza con que comparezca el delantero oportunista de siempre para marcar el gol de la victoria, tipos como por ejemplo Lewandowski. El gol de rigor del polaco fue la jugada más reconocible de un Barça que perdió encanto y puntería, desquiciado por la permisimidad del árbitro y el fútbol de contacto del Getafe.

No hubo goles sino que el resultado estuvo en el limbo hasta una última jugada en el área de Peña. Borja Mayoral remató al aire cuando los aficionados barcelonistas ya se tapaban los ojos para no ver el 1-1. El equipo de Bordalás, penúltimo del campeonato y que solo suma tres goles, los tres a balón parado, no paró de dar la murga y firmó una merecida derrota, como ya acostumbra cuando visita al Barcelona, un equipo muy vigoroso y en dinámica ganadora, también en la montaña de Montjuïc.

Aunque la exigencia es grande y la plantilla corta, Flick toca poco la alineación, quizá para no romper la armonía y la fluidez del juego y, por supuesto, mantener la racha desde el inicio de la Liga: siete victorias y pleno de puntos con 21. La única novedad en el partido contra el Getafe fue la suplencia de Pedri y la continuidad de Pablo Torre. La titularidad de Iñaki Peña se daba por descontada desde que sustituyó al lesionado Ter Stegen en Villarreal. No era un simple cambio de portero por la diferencia que hay entre el alemán y el alicantino, sino que ya sabe además que el club negocia con Szczesny. La presencia de Peña por tanto podía condicionar el fútbol de un equipo acostumbrado a jugar sin retrovisor, siempre orientado hacia la portería rival, nunca hacia la propia, menos en Montjuïc, donde acuden en buen número los turistas, deseosos de ver y aplaudir al equipo de Lamine.

El extremo tardó en aparecer y, ni que fuera por casualidad, el partido empezó y acabó en el área de Peña. El guardameta no solo tuvo que acompañar la jugada desde el inicio sino que blocó un balón en la misma línea de gol después de un cabezazo del exazulgrana Carles Pérez a centro de Alex Sola. Jugaba el Barça sorprendentemente muy destensado, sin ritmo ni control, descolocado en el área de Peña. Incluso pareció que no atacaría sin antes ganar seguridad defensiva a partir del asentamiento del sustituto de Ter Stegen. Lamine entró en juego pasado ya el cuarto de hora, después de una acción iniciada por Peña, y que acabó con un centro de Koundé. No atinó David Soria a blocar el balón y Lewandowski anotó fácilmente su séptimo gol en la Liga. Un remate y un gol en la cuenta del Barça. El tanto serenó a un equipo cada vez más asentado por el buen gobierno de Marc Casadó.

El Getafe pasó a defender muy cerca de su área y al Barça le costó generar oportunidades, falto de velocidad y finura, por más que se ofrecieran Eric y Casadó. Ante la dificultad para elaborar el juego, menos verticales que de costumbre, los azulgrana aceleraban en las transiciones, finalmente resueltas por las faltas tácticas de los muchachos de Bordalás. El fútbol empalagoso y brusco del Getafe impedía que el balón corriera, que el hilo del pase fuera limpio, que el juego tuviera continuidad y que los delanteros acabaran las jugadas. Hasta que compareció Lamine con un tiro de rosca y exigió una excelente parada de Soria, más torpe después en una fea entrada a Lewandowski. Aunque ya nadie miraba a Peña, el segundo gol del Barça no llegaba y Flick refrescó al equipo con Ferran en el puesto de un discontinuo Pablo Torre.

Los cambios, condicionados por la necesidad de refrescar al equipo y por la incertidumbre del partido tampoco mejoraron el punto de mira del Barça. Las llegadas y los tiros de Raphinha y Lamine se sucedieron sin que ninguno encontrara la portería de Soria. La falta de contundencia permitió que el Getafe dejara de cometer faltas y atacara a Peña. El suspense se mantuvo hasta el fallo de Mayoral, que no es precisamente Lewandowski, decisivo para suerte del Barca.



Wojciech Szczesny, en un partido con la Juventus. M. ALPOZZI (LAPRESSE

# Szczesny, el elegido para reemplazar a Ter Stegen

El polaco, de 34 años, está a la espera de resolver una cláusula con la Juventus

#### JUAN I. IRIGOYEN Barcelona

Wojciech Szczesny, de 34 años, es el elegido por el Barcelona para reemplazar al lesionado Ter Stegen, que estará de baja toda la temporada después de operarse el pasado lunes de la rotura del tendón rotuliano de la pierna derecha. El portero polaco, retirado después de la última Eurocopa, ha pactado su contrato con la entidad azulgrana y tendrá "un salario bajo, entre dos y tres millones de euros", según aseguran fuentes de la dirección deportiva. Szczesny, sin embargo, todavía está pendiente de resolver la situación con su último club, la Juventus. Un asunto, en cualquier caso, que en el Barcelona confían que solucionará. De hecho, en el área de comunicación del Barça esperan anunciar hoy la incorporación de Szczesny.

Cuando el verano pasado la Juventus cerró la incorporación de Di Gregorio, Szczesny no solo entendió que en su etapa en la Vecchia Signora estaba terminada: quería retirarse. Una situación que no miraron con malos ojos en el club de Turín, que buscaba reducir la masa salarial: el polaco era una de las fichas más altas.

Por eso, cuando el portero, que no quería ser el suplente de Di Gregorio, esgrimió la idea de rescindir su contrato, que finalizaba en 2025, en la Juve aceptaron pagarle seis millones. "Mi cuerpo todavía se siente preparado para los desafíos, pero mi corazón no está ahí. Siento que es hora de dedicar toda mi atención a mi familia. Por eso he decidido retirarme del fútbol", justificó Szczesny su decisión.

No engañaba. No quiso escuchar ofertas de Catar y se refugió junto a su familia en Marbella. Pero ocurrió lo impensado: a Ter Stegen le crujió la rodilla frente al Villarreal y el Barcelona necesitaba pescar un portero en el paro. "De los que estaban sin equipo, Szczesny era el que más nos interesaba. El año pasado había jugado muchos partidos en la Juventus y había hecho una Eurocopa muy buena con su selección", explican desde el área deportiva del Barcelona. Y frente a la oferta azulgrana, Szczesny entendió que era una buena oportunidad para postergar su retiro. Primero, eso

En la entidad azulgrana buscaban un portero experimentado

Según el club, el guardameta polaco tendrá "un salario bajo" sí, tiene que pactar con la Juventus una compensación de cerca de dos millones de euros.

El polaco, que había llegado a la Juventus para reemplazar a la leyenda de Buffon, disputó un total de siete temporadas en la Vecchia Signora: 233 goles encajados en 252 partidos. Antes, había jugado en la Roma (95 en 81), Årsenal (194 en 181) y Brentford (29 en 28). "Dejé Varsovia, mi ciudad, con un sueño: vivir del fútbol. No sabía que sería el comienzo de la aventura de mi vida. No sabía que jugaría para los clubes más grandes del mundo y que representaría a mi selección nacional 84 veces", expuso en redes sociales el día que anunció su retirada.

El Barça buscaba un portero experimentado para reemplazar a Ter Stegen. "No es que no confiemos en Iñaki Peña", aseguran desde el club. Sin embargo, no querían correr riesgos. "Nuestras otras dos opciones son chicos muy jóvenes", explican las mismas fuentes en referencia a Kochen (18 años) y Ander Astralaga (20).

En principio, la idea del área deportiva del Barça es reunirse con Hansi Flick hoy para hablar sobre la incorporación de Szczesny. Y una vez que haya solucionado su cláusula con la Juventus, el portero pasará la revisión médica en Barcelona. Según uno de los responsables de la dirección deportiva, Szczesny es una solución tan económica como fiable del Barça para reemplazar a Ter Stegen. Al portero polaco lo avala su currí-

# El Girona se atasca en casa y empata ante el Rayo Vallecano

# IRENE GUEVARA

Barcelona

La necesidad era creciente en Montilivi. Tres derrotas consecutivas en una semana ahogaban al Girona de Míchel en un bache que sabía a urgencia. Tres puntos urgían para recuperar la seguridad, y el feudo gironí, donde el año pasado se alzaron casi imbatibles, parecía el lugar perfecto. Pero no lo fue, y el Girona, en un partido con un ritmo muy alto aunque con escasas ocasiones al inicio, tan solo obtuvo el empate contra un Rayo Vallecano hundido en su campo. Un encuentro en el que se repitió el problema de esta temporada en el equipo de Míchel, y que recuerda que no es el del año pasado: capacidad limitada para generar peligro y pérdidas en pases sin pulcritud. Aunque, esta vez, el Girona fue de menos a más, ganando comodidad y velocidad en el césped. Primero tuvo dificultades para generar ocasiones. Después, para materializarlas. El equipo sigue sin reencontrarse: es el cuarto partido consecutivo sin ganar.

Para solucionarlo, Míchel decidió sacar a los jugadores que más conocía, con poco rastro de aquellas jóvenes incorporaciones de este verano y siete cambios respecto al partido contra el Valencia para evitar el mismo desenlace. Su intención era reconectar a los jugadores, y buscar más ritmo. Míchel pedía moverse más rápido, riñendo y aquejándose de las pérdidas y pases errados de los futbolistas del Girona que frustraron las pocas ocasiones que parecían llegar durante la primera parte. Atascados, buscaron la posesión intentando construir desde atrás, mientras el Rayo buscó salir rápido hacia la portería de Gazzaniga con intensidad y presión alta, pero sin hacerle sufrir. Con el transcurso de los minutos, los madrileños se abandonaron a la defensa y se encerraron en su campo ante un Girona que tonteaba con ser más ofensivo.

El equipo dirigido por Míchel empezó a subir el ritmo, y con una marcha más y combinando mejor se aposentaron sobre el campo rival, aunque con un área que se resistía con un Rayo bien organizado. Asprilla tuvo delante la única ocasión clara de la primera parte tras un centro de Miguel Gutiérrez, pero que no pudo resolver, ni siquiera con otra oportunidad quedándose solo delante de Batalla un minuto después.





**GIRONA** 

RA'

Montilivi. 12.272 espectadores

**Girona:** Gazzaniga; Arnau, David López, Blind, Miguel; Herrera, Iván Martín; Tsygankov, Asprilla (Misehouy, m. 75), Bryan (Danjuma, m. 67); y Abel Ruiz (Stuani, m. 67).

Rayo: Augusto Batalla; Balliu, Lejeune, Abdul Mumin, Pep Chavarría (De Frutos, m. 33); Óscar Valentín, Pedro Díaz (Gumbau, m. 46); Andrei, Isi (Unai López, m. 46), Embarba (Álvaro, m. 60); y Camello (Nteka, min. 78).

**Árbitro:** Martínez Munuera. Amonestó a Tsygankov, Ruiz, Herrera, Pedro Díaz, Unai López, Balliu y Andrei. **Var:** Trujillo Suárez.

Siguió y siguió el Girona intentándolo, con cierta ansiedad, pero cada vez más cerca del primer gol durante la segunda parte ante un Rayo asediado. La afición se animó. También Asprilla, que volvió a probar, esta vez desde fuera del área, con una gran diagonal que impactó en la escuadra. Aparecieron las ocasiones, pero no el gol, ni siquiera para un rematador como Stuani. Hasta el pitido final, pocas veces el Rayo sacó la cabeza: tras apenas pasar del centro del campo en 80 minutos, los madrileños tuvieron al final su gran oportunidad con Álvaro García. En el descuento, el Rayo se abandonó al empate y el Girona no pudo hacer más. Míchel mantiene la esperanza de reencontrar el camino, pero el equipo sigue atascado en el recuerdo.

#### **LALIGA EA Sports**

|      | Mallorca              | 1   0  | -            | R. S  | oci  | eda | d  |    |
|------|-----------------------|--------|--------------|-------|------|-----|----|----|
|      | Leganés               | 0   2  | Athletic     |       |      |     |    |    |
|      | Sevilla               | 2   1  | Valladolid   |       |      |     |    |    |
|      | Valencia              | 0   0  | (            | Osa   | sun  | а   |    |    |
|      | R. Madrid             | 3   2  | ,            | ٩la١  | és   |     |    |    |
|      | Girona                | 0   0  | R. Vallecano |       |      |     |    |    |
|      | Barcelona             | 1   0  | (            | Geta  | afe  |     |    |    |
|      | Espanyol              | J19:00 | ١            | Villa | irre | al  |    |    |
|      | Las Palmas            | J19:00 | -            | Beti  | s    |     |    |    |
|      | Celta                 | J21:00 | ,            | ٩tlé  | tic  | )   |    |    |
|      |                       | PT     | J            | G     | Е    | Р   | GF | G  |
| 1    | Barcelona             | 21     | 7            | 7     | 0    | 0   | 23 | Ę  |
| 2    | R. Madrid             | 17     | 7            | 5     | 2    | 0   | 16 | Ę  |
| 3    | Athletic              | 13     | 7            | 4     | 1    | 2   | 11 | 7  |
| 4    | Atlético              | 12     | 6            | 3     | 3    | 0   | 10 | 3  |
| 5    | Mallorca              | 11     | 7            | 3     | 2    | 2   | 6  | į  |
| 6    | Villarreal            | 11     | 6            | 3     | 2    | 1   | 12 | 13 |
| 7    | <b>O</b> sasuna       | 11     | 7            | 3     | 2    | 2   | 8  | 1  |
| 8    | Alavés                | 10     | 7            | 3     | 1    | 3   | 11 | 10 |
| 9    | Celta                 | 9      | 6            | 3     | 0    | 3   | 14 | 13 |
| 10   | R. Vallecano          | 9      | 7            | 2     | 3    | 2   | 8  | 7  |
| 11   | Betis                 | 8      | 6            | 2     | 2    | 2   | 6  | 6  |
| 12   | Girona                | 8      | 7            | 2     | 2    | 3   | 8  | 10 |
| 13   | Sevilla               | 8      | 7            | 2     | 2    | 3   | 7  | ć  |
| 14   | Espanyol              | 7      | 6            | 2     | 1    | 3   | 6  | ć  |
| 15   | Leganés               | 6      | 7            | 1     | 3    | 3   | 4  | 8  |
| 16   | R. Sociedad           | 5      | 7            | 1     | 2    | 4   | 3  | 7  |
| 17   | Valencia              | 5      | 7            | 1     | 2    | 4   | 5  | 10 |
| 18 🔻 | Valladolid Valladolid | 5      | 7            | 1     | 2    | 4   | 3  | 15 |
| 19 🔻 | Getafe                | 4      | 7            | 0     | 4    | 3   | 3  | 6  |
| 20 🔻 | Las Palmas            | 2      | 6            | 0     | 2    | 4   | 7  | 12 |

ALIENACIÓN INDEBIDA

RAFA CABELEIRA

# Un Madrid contra todos... O no

l día después de que Endrick golpease sin motivo ni piedad aparentes a un rival para pasmo generalizado a excepción del árbitro VAR (rodillazo seco, a la entrepierna, como en esas películas noventeras donde Steven Seagal noqueaba a 45 enemigos orillado a un billar y sin moverse del sitio), la televisión oficial del club se ha encargado de dar la vuelta a la situación y sobre lo que hoy se discute en España es si los jugadores del Real Madrid están siendo perseguidos por protestar, un poco como los disconformes con Putin, la oposición venezolana o, más cerca, aquí en España, los ganaderos.

Uno entiende que no son tiempos sencillos para profesar según qué sentimientos religiosos y el madridismo lo es. Se han quedado prácticamente solos en la denuncia de un sistema corrupto que siempre beneficia al Barcelona (ahí están los pagos a Negreira para demostrarlo) y únicamente perjudica al Real Madrid. Pero no solo España está contra ellos (LaLiga, la RFEF, la Generalitat, las asociaciones de vecinos, los *indies*), también lo están Europa y, por extensión, el mundo entero: "contra todo y contra todos", reza un lema tan extendido entre las huestes blancas que un día, a no mucho tardar, comenzarán a señalarse entre ellos.

Lo de las protestas tiene su miga porque, de algún modo, no son pocos los futbolistas del Madrid convencidos de dicho extremo: todo el mundo está en su contra, especialmente unos árbitros desvergonzados que actúan a sabiendas como esbirros del MAL. O puede que de MAD, aquel villano



Endrick, tras golpear a Mouriño. ÁLVARO MEDRANDA (GETTY)

sin rostro y puño de hierro que acariciaba a un gato de colores en el Inspector Gadget. En realidad, el MAL puede ser cualquiera, dependerá de a quién se le pregunte.

Debe ser por cosas como estas que Bellingham o Vinicius Jr., dos de los más exaltados, se creen en la obligación de hacer aspavientos casi constantes o reírse en la cara de los colegiados y asistentes (Vini ya es la evolución profesionalizada de Rafa Mora, aquel tipo tan guapo y cargante que se hizo famoso en los platós de televisión diciendo algo así como "me río en tu cara"). También a insultar, acosar o simplemente tratar de intimidar a esta especie de funcionarios del orden que, encima, se arriesgan a ser señalados con nombres y apellidos en un montón de medios de comunicación, no solo en la televisión oficial –oficiosas hay unas cuantas- del Real Madrid.

Pero volvamos a la "posible agresión" de Endrick, que es como DAZN presentó el vídeo en sus redes sociales nada más terminar el partido y sin entrar en el feo juego de las verdades absolutas (habrá quien entienda que los genitales de Mouriño se lanzan a por la rodilla del joven brasileño de manera salvaje, por ejemplo). ¿Es posible que la constante presión mediática sobre los árbitros esté surgiendo el efecto deseado o simplemente se trató de un error puntual de apreciación, como suele ocurrir en casi cualquier partido de fútbol? Sobre esto habrá opiniones para todos los gustos: desde los que crean que ni Real Madrid ni Barça tienen derecho a quejarse, a los que sostengan que influir, lo que se dice influir, sería pagar durante siete años al vicepresidente del CTA sin explicar exactamente por qué (seguro que explicarlo resultaría todavía peor, es una ley de vida no escrita). Yo creo que todo se resume en la construcción de un relato. Y parece que al Madrid ya no le basta con ser el Cid Campeador: ahora quiere ser, también, Santiago Carrillo.



Mbappé abandona el césped tras sentir molestias ante el Alavés. José BRETÓN (GETTY)

# Mbappé, tres semanas de baja por su lesión ante el Alavés

El francés se retiró con molestias musculares en el bíceps femoral y será baja este domingo ante el Atlético

LORENZO CALONGE

El sospechoso gesto de Kylian Mbappé llevándose la mano a la pierna izquierda cuando fue sustituido contra el Deportivo Alavés se tradujo este miércoles en un parte médico que, según los cálculos del Real Madrid, le tendrá de baja unas tres semanas. De momento, el derbi de este domingo con el Atlético, la primera gran cita liguera de los blancos, será sin la participación del francés. El club informó que el delantero sufre "una lesión en el bíceps femoral".

Nada más terminar el partido ante el conjunto vitoriano, Carlo Ancelotti comentó en sala de prensa que el jugador le había pedido salir del campo en el minuto 80, aunque el técnico restó importancia en ese momento a las molestias. "Está bien, un poco cargado y me ha pedido el cambio para evitar problemas", dijo el italiano. Un optimismo que no se cumplió.

Además del compromiso en el Metropolitano (21.00, Dazn) contra el Atlético, Mbappé se perderá la segunda jornada de Champions en Lille (próximo miércoles), el partido contra el Villarreal en el Bernabéu del sábado 5 de octubre, y los dos encuentros de la selección francesa en la Liga de las Naciones frente a Israel (10 de

octubre) y Bélgica (día 14). Después del parón, la competición regresa para el Madrid el sábado 19 de octubre en Vigo, donde tendría opciones de estar disponible si se cumplen los plazos de recuperación calculados en Valdebebas. Dentro del contratiempo de la lesión para el Madrid con el derbi en el horizonte inmediato, en este caso el interruptus internacional obra a su favor porque reduce el número de partidos de ausencia de su estrella.

Mbappé es el segundo jugador de campo de la plantilla merengue con más minutos disputados esta campaña (783), por detrás de Fede Valverde (789). Por delante de ellos solo se encuentra el portero Thibaut Courtois (810). Para acelerar su acoplamiento al engranaje del equipo después de incorporarse al vestuario pocos días antes del inicio de la competición (venía del descanso por la Eurocopa), el galo fue titular desde el primer choque oficial (la Supercopa de Europa con el Atalanta el 14 de agosto) y lo ha sido en los otros ocho choques de la temporada de clubes, de los que ha completado cinco. Solo ha sido relevado cuando todo estaba

Ancelotti decidirá si mantener el 4-3-3 puro o virar hacia un 4-4-2 en el derbi

El jugador se perderá también los duelos ante Lille y Villarreal y dos con la selección sentenciado o por causa de fuerza mayor, como este martes. Además, con su selección acumuló en el anterior parón de septiembre dos participaciones más: un duelo entero con Italia y 25 minutos con Bélgica.

El percance le llega en plena mejoría de su rendimiento con el Madrid. Contra el Alavés, anotó el 2-0 en una buena finalización. De momento, suma siete goles desde su posición de delantero centro, de los que tres han sido desde el punto de penalti. Las lesiones no han sido un gran obstáculo en su carrera. Los mayores parones por asuntos de carrocería han sido de alrededor de un mes: por un traumatismo craneal en la 2016-17, aún en el Mónaco; y en la 2019-20, debido a un problema en un muslo. La temporada pasada la superó sin apenas incidencias médicas.

La alineación de Ancelotti contra el Alavés tuvo todo el aire de rodaje y acumulación de minutos del once tipo (con la excepción de Lucas Vázquez por Carvajal) antes de visitar al Atlético, pero ahora la baja de Kylian Mbappé abre la duda en el once del italiano: mantener el 4-3-3 puro o virar hacia un 4-4-2. Endrick, Güler y Modric, tres perfiles distintos, aguardan su turno, y se espera que Camavinga vuelva este jueves a trabajar con el grupo tras su lesión del 13 de agosto, aunque no parece probable su participación de inicio en el Metropolitano. En defensa, queda por ver si Carletto puede recuperar al lateral derecho, que no estuvo frente al Alavés por un golpe en la pierna derecha sufrido contra el Espanyol.

### Rodri sufre una rotura de ligamentos, según el City

#### AGENCIAS **Mánchester**

El Manchester City confirmó ayer la lesión de ligamento cruzado de la rodilla derecha de Rodri. El centrocampista español se tuvo que retirar en la primera parte del partido contra el Arsenal del pasado domingo, donde los de Pep Guardiola empataron contra los de Mikel Arteta (2-2).

El futbolista viajó a España esta semana para realizarse más pruebas después de las primeras estimaciones y confirmar así la rotura del ligamento, según el comunicado del conjunto inglés. Sin embargo, el club no ha especificado todavía cuánto tiempo estará de baja el reciente campeón de Europa con España y estrella de la Premier.

En pleno debate sobre el calendario y la cantidad de



Rodri, tras la lesión, GETTY

partidos que tienen los jugadores y la posible huelga por parte de los mismos, Rodri sufrió el domingo una de las peores lesiones futbolísticas en la carrera de un jugador y de las más largas (seguramente, este curso está descartado para él). El centrocampista del City fue de los principales jugadores que se pronunciaron sobre la posible huelga, al que se sumaron otros como Koundé o Carvajal y el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Guardiola tendrá así un gran problema en el centro del campo sin Rodri y los datos lo demuestran. Las tres derrotas que registró el City en la temporada pasada en la Premier League fueron con la ausencia del centrocampista, vital en el esquema del equipo inglés.

Después de la victoria de este martes de los de Guardiola frente al Watford en la Carabao Cup por 2-1, el técnico español reconoció en rueda de prensa: "Rodri es insustituible y el equipo no jugará con el mejor centrocampista del mundo durante mucho tiempo. Es un golpe muy duro para nosotros". Pero añadió que confía en sus jugadores y que encontrará una solución a su ausencia.

# La federación rectifica y habrá elecciones cuatrienales

Un año después de la dimisión de Luis Rubiales se iniciarán los comicios para el nuevo ciclo olímpico 2024-28

## LADISLAO J. MOÑINO **Madrid**

Un año y quince días después de la dimisión de Luis Rubiales por fin habrá elecciones cuatrienales a la asamblea y a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Si no hay más retrasos, y tal y como marca la ley, los comicios deberán celebrarse antes de que finalice el actual ciclo olímpico, que concluye el 31 de diciembre de 2024.

Después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abortara el pasado jueves el último intento fallido de convocar solo elecciones a presidente para tratar de dilatar aún más el proceso, la presidenta en funciones María Ángeles García Chaves, conocida como Yaye, y la junta directiva de la RFEF optaron ayer por aplicar la orden ministerial que regula las elecciones en las federaciones deportivas. Primero se publicará el censo actualizado, lo que llevará casi un mes. Después, la normativa obliga a que la actual junta directiva se trasforme en una comisión gestora que estará formada por seis miembros de la junta directiva y otros seis de la comisión delegada. De esta docena de miembros debe salir el presidente de la gestora que debe iniciar el proceso electoral. Primero habrá comicios para elegir a los 140 asambleístas que posteriormente votarán la elección del presidente para el ciclo olímpico 2024-28. Según fuentes próximas a la federación, la intención es que García Chaves, mujer del exsecretario del inhabilitado Pedro Rocha en la territorial extremeña, presida la gestora para controlar el proceso desde dentro.

Rocha mantiene su empeño en presidir la federación pese a estar inhabilitado por dos años por el TAD al haberse extralimitado en sus funciones cuando presidía la comisión gestora que se constituyó tras la dimisión de Rubiales. Para poder presentarse a las elecciones, Rocha ya solicitó una medida cautelar para paralizar su sanción y le fue denegada. El dirigente extremeño tiene intención de solicitar una nueva en cuanto se convoquen las elecciones cuatrienales. Además, Rocha sigue imputado en el marco de la Operación Brodie en la que la jueza Delia Rodrigo investiga presuntas irregularidades en contratos de la federación. Rocha fue presidente de la comisión



María Ángeles García Chaves, Yaye. GETTY

García Chaves quiere presidir la gestora para controlar el proceso electoral

#### El inhabilitado Pedro Rocha mantiene su intención de presentarse

económica federativa desde 2020 y en ese periodo se firmaron las adendas que permitieron a Gerard Piqué percibir comisiones por valor de más de 20 millones de euros por llevar la disputa de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Rocha dijo no saber nada de las adendas, auque su firma aparece en una de las actas. Esto provocó que en apenas media hora de declaración la jueza Delia Rodrigo cambiara su condición de testigo a imputado. Según el auto de la magistrada, Rocha ni

convocó a la comisión económica para estudiar las citadas adendas ni solicitó el expediente. La misma dejadez cometió con la concesión de las obras de remodelación del estadio de La Cartuja, concedidas a Gruconsa, empresa en la que trabaja el hermano de Pedro González Segura, exdirector de los servicios jurídicos de la RFEF. Rocha apartó a González Segura de su cargo cuando este fue imputado, sin embargo no aplicó para él mismo la misma decisión.

El dirigente extremeño, si consigue las medidas cautelares, contaría con el apoyo de la mayoría de los barones de las territoriales que pretenden mantener sus sueldos, entre 70.000 y 100.000 euros anuales. De no obtener las cautelares, y a falta de que se oficialicen candidaturas externas, el gran favorito es el barón andaluz Pablo Lozano, pero este no cuenta ahora mismo con un apoyo tan mayoritario como el de Rocha.

#### Liga Europa

### La Real Sociedad araña un punto en Niza





NIZA

REAL

Allianz Riviere, 18,000 espectadores

**Niza:** Bulka; Ndayishimye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Louchet (Ndombélé, m. 68), Bard; Bouanani (Diop, m. 68), Guessand y Moukoko (Orapko, m. 74).

Real Sociedad: Remiro; Odriozola (Aramburu, m. 60), Zubeldia, Martin, Pacheco, Aihen (Javi López, m. 60); Brais (Sucic, m. 69), Zubimendi, Marín; Oyarzabal (Oskarsson, m. 79) y Barrenetxea (Becker, m. 60).

Goles: 0-1. M. 17. Barrenetxea. 1-1. M. 45.

**Árbitro:** Morten Krogh (Din). Tarjetas amarillas a Zubimendi, Rosario, Guessand, Odriozola, Pacheco. **Var:** Jonas Hansen (Din).

#### JON RIVAS **Bilbao**

La Real rebañó un empate en Niza, y gracias, porque el equipo local tuvo la oportunidad de ponerse por delante después de un agarrón de Pacheco a Dante que no vio el árbitro, pero sí el VAR. Remiro le adivinó el lanzamiento a Guessand y evitó un mal mayor.

El descontrol fue la tónica de la primera parte en el estreno de la Real en la Liga Europa. Tanto el equipo donostiarra como el Niza intentaron jugar tan alegres que acabaron provocando el caos sobre el césped. Los dos equipos atacaban, pero se olvidaban de defender, así que los franceses llegaban con claridad al área de Remiro, y los hombres de Imanol a la de Bulka.

Así que se trataba de saber quién tendría más acierto, y fue la Real, después de que Rosario perdiera la pelota en medio campo, la condujera Brais hasta las cercanías del área, donde vio a Barrenetxea, que la colocó cerca de la escuadra.

Pero como el partido siguió igual, y ni con el marcador a favor atornilló su defensa la Real, el Niza siguió llegando al área contraria mientras el árbitro danés la liaba con tarjetas absurdas. La Real asustaba en las contras, pero no acababa de cerrar las grietas defensivas, que le condenaron a recibir el empate cuando declinaba la primera mitad, en un despeje flojo de Aihen que le cayó a Rosario. El holandés se redimía, con el disparo cruzado que batió a Remiro, del error en el tanto de la Real.

En la segunda mitad dominó el Niza, sufrieron los donostiarras y Remiro fue el héroe tras detener el penalti. BB DEPORTES EL PAÍS, JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## Gómez Noya se retira: "Es hora de dar un paso atrás"

#### FERNANDO MIÑANA Valencia

Nunca fue fácil hacer claudicar a Javier Gómez Noya (Basilea, 41 años). Eso lo saben los míticos hermanos Brownlee, los británicos que tantas veces se batieron con el gallego por la gloria del triatlón. Lo saben también los cardiólogos a los que pidió opinión para rebatir la decisión del Consejo Superior de Deportes, que le retiró la licencia para competir por una anomalía congénita, una válvula bicúspide en la aorta. Lo sabe el propio CSD, que después de haberle dejado fuera de juego a partir de 1999, tuvo que devolverle el permiso en 2006. Pero el tiempo siempre encuentra un momento para lograrlo y Gómez Noya descubrió este verano que ya no podía seguir con este ritmo salvaje y esa vida de mon-



Gómez Noya. c. c. (GETTY)

je que requiere su disciplina, así que, llegado el otoño, abrió la ventana de las redes sociales y anunció que lo deja: "Mi cuerpo ha sido llevado al límite durante muchos años y he tenido una carrera que ni en mis sueños más locos podría haber imaginado, pero creo que es hora de dar un paso atrás".

No ha estado nada mal. Su palmarés es imponente: cinco títulos de campeón del mundo, cuatro de Europa, dos Mundiales de IM 70.3 y una plata olímpica en Londres 2012 que, visto lo visto, fue poca recompensa para un dominador del triatlón como él, un competidor que acabó nueve temporadas como el número uno del planeta. Su legado es aún mayor. España es una potencia mundial del triatlón gracias a de-portistas como él e Iván Raña, su precursor y el hombre que puso a España en el mapa de este deporte, la suma de la natación, el ciclismo y la carrera a pie. Ha resistido hasta los 41 años, 26 de carrera en los qu también fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2016.



Jon Rahm, ayer en el Club de Campo Villa de Madrid, sede del Open de España. STUART FRANKLIN (GETTY)

# Jon Rahm: "Mi objetivo no es ser el salvador del golf"

El vasco, estrella en el Open de España, pide "libertad" para elegir tras su marcha a LIV

#### JUAN MORENILLA **Madrid**

Un beso a Alaia, un vuelo oceánico desde Arizona hasta Madrid y a disputar el Open de España. Son las últimas horas de Jon Rahm, que a principios de esta semana fue padre por tercera vez, con el tiempo justo de presentar en casa a su primera niña a sus hermanos Kepa y Eneko, y voló desde Estados Unidos para jugar a partir de hoy en el Club de Campo Villa de Madrid. "Estoy muy agradecido de lo bien que ha ido todo y de poder estar aquí", expresó ayer el vasco, con los minutos contados para dar unas bolas en la cancha de prácticas, estirar en el gimnasio y disfrutar al menos de una buena cena y de cambiar el banco del hospital por una cama.

La tardía incorporación de su hombre estrella ha volteado los planes de la organización. Al revés que en otras ediciones, Rahm partirá hoy en el turno de la tarde, a las 14.00 (Movistar Golf) junto al campeón vigente, el francés Matthieu Pavon, y el austriaco Sepp Straka, y mañana comenzará la segunda jornada a las 9.10 en lugar de ser la atracción de la sesión vespertina, cuando más gente solía acudir al campo.

A los 29 años, Rahm persigue su cuarta corona después de los triunfos en 2018, 2019 y 2022, y de paso deshacer el empate con Seve Ballesteros, vencedor en 1981, 1985 y 1995 (cinco victorias sumó Ángel de la Torre entre 1916 y 1925). El vasco lidera un field de muchos quilates, el más brillante de los últimos años. En Madrid se alistan otras figuras europeas como Tommy Fleetwood y Shane Lowry, compañeros de Rahm en LIV como David Puig, Eugenio López-Chacarra, Patrick Reed y Tyrrell Hatton, además de Josele Ballester, reciente campeón del US Open amateur y miembro de la armada de 25 golfistas españoles presentes en este campeonato que reparte 3,25 millones de euros en premios.

Rahm aterriza tras cubrir su primera temporada en LIV, la Liga saudí que provocó un terremoto con su fichaje el pasado diciembre. El vasco conquistó hace dos semanas en Chicago el último torneo del curso, abrochó el liderato de la clasificación individual, se vistió con el anillo de campeón al estilo de la NBA e ingresó un bonus de 18 millones de dólares. El pasado fin de semana fue baja en la final por equipos, en Dallas, debido a una gripe, y los hombres de Legion XIII terminaron en cuarta posición. "Ha sido un año muy bueno, no he fallado un *top* 10 en los 12 torneos que he jugado. Una pena no haber estado mejor en los grandes", afirmó ayer.

El concurso de Rahm en LIV le ha acarreado una secuencia de multas económicas por parte del circuito europeo, DP World Tour, que el vasco se niega a pagar. El jugador de Barrika ha presentado una apelación ante la justicia para congelar esas sanciones y así poder disputar la cita madrileña y las dos siguientes paradas del circuito, el Alfred Dunhill (3-6 octubre) y en el Andalucía Masters (17-20 octubre). Son las tres competiciones en que necesita competir para completar, junto a su participación en los Juegos Olímpicos, el mínimo de cuatro torneos del tour europeo en 2024 exigible para ser seleccionado para la Ryder Cup del próximo año. "No juego el Open por la gloria ni nada de eso. Lo hago porque creo que es mi deber. No jugar no solo me perjudicaría a mí, sino también al golf español", expresó recientemente. El

El jugador aterrizó ayer en Madrid tras el nacimiento de Alaia, su tercer hijo

"Tenemos la oportunidad de crear algo nuevo y especial. Más y mejor golf" conflicto entre la Liga saudí y los grandes circuitos continúa encendido mientras las negociaciones de las últimas semanas en Nueva York dejan ver algo de luz.

'Por lo que hemos tenido que lidiar fuera del campo, ha sido mi año más complejo. A ver si esto es el comienzo de una vuelta a la normalidad. Yo no sé si he tenido algo que ver. Una vez me he pasado a LIV, ni pincho ni corto nada, depende de la gente que está en los despachos. Mi objetivo no era ser el salvador el golf, hay gente que ha hecho muchísimo más, y tampoco he sido parte de las negociaciones como otros jugadores", razonó ayer Rahm. Ÿ dibujó un marco ideal para unir los dos bandos: "Que haya libertad de poder jugar. Yo siendo miembro del circuito europeo y del PGA Tour nunca tuve que pedir permiso para jugar nada, podías hacer lo que quisieras y disfrutar de este deporte en otros torneos por el mundo. Creo que casi nadie del LIV querría volver a jugar un año entero en el PGA Tour porque sería imposible compaginarlo, pero sí jugar ciertos torneos".

"Soy optimista", se despidió Rahm sobre la solución al gran embrollo del golf mundial; "creo que últimamente ha habido un gran pasado adelante. Quiero que haya un buen ambiente en el golf y tenemos la oportunidad de crear algo nuevo y especial para los jugadores y para los espectadores. Más y mejor golf para todos".

# Todos queremos ser Pablo Torres escalando el colle delle Finestre

El corredor de Vicálvaro, de 18 años, encarna las ilusiones de renovación del ciclismo español

#### CARLOS ARRIBAS **Zúrich**

Las irisadas y tranquilas aguas del lago de Zúrich serán agitadas el domingo por Tadej Pogacar y sus émulos, por Remco Evenepoel y Mathieu van der Poel, en una lucha por el arcoíris en las que, se cree, las figuras españolas, todas en la ciudad de los bancos suizos, buscarán, cada una por su lado, un acomodo digno. La afición española no se resigna a perder la ilusión y habla mucho, habla y no para, del futuro que ya está aquí, conquistando el mundo, como Iván Romeo, campeón del mundo contrarreloj. Habla de Pablo Torres, que aún no tiene los 19.

El 24 de agosto todos los aficionados al ciclismo quieren ser Pablo Torres, sentir lo que siente el ciclista que asciende como en trance, puro flow, flotando en los Alpes, el colle delle Finestre, un camino descarnado, interminable y vertical. Delante de él, el misterio, los caminos de la montaña que se abren a su paso acelerado, detrás, nada; un poco más atrás, el pelotón desperdigado del Tour del Porvenir, que sufre mientras él goza. "Disfruté, sí, disfruté. Cuando vi que me iba solo, me empecé a motivar. Yo creo que si no hubiera ido el primero no lo habría subido tan rápido, porque al final cuando vas ahí el primero te da más fuerza. En los últimos kilómetros iba dándolo todo, pero yo no notaba el dolor de piernas. Iba como en una nube", explica Torres un mes después, sentado en un banco del parque de la Vicalvarada, a cuatro pasos de su casa, en el barrio madrileño de Vicálvaro. "Era una subida muy larga [18,5 kilómetros al 9,16%, hasta



Torres, hace 10 días, en una calle de Vicálvaro. ANDREA COMAS

2.178 metros], de una hora de ascensión y se me pasó muy rápido. Se me hizo como 20 minutos".

El cabeza de lista de la *genera-ción postzeta*, la que más ilusiona —el alicantino Héctor Álvarez, de 17 años, es de los favoritos hoy en los júniors — no quiere ser ni

Landa ni Contador, pelea épica en Le Finestre en 2015. "Mi ciclista favorito es Pogacar. Siempre que veo que ataca de lejos o algo así, a mí me gusta no imitarlo pero sí intentar hacer lo que él hace porque me parece que hace cosas que son increíbles. Cuando gana ya es como que ya ha pasado algo bueno en el día", dice Torres, ojos clarísimos, y sus manos, pequeñas, no le habrían gustado a Bahamontes, que decía que más que fémur largo un ciclista tiene que tener manos grandes. Torres, justamente, corre muy cerca de Pogacar, en el equipo de desarrollo del UAE, adonde llegó desde el Club Sanse, la gran cantera de ciclismo de San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid, recomendado por Ángel Buenache. "Empecé a hacer ciclismo hace seis años. Jugaba al fútbol, pero pesaba bastante más que ahora, más de 60 kilos a los 12 años, y, aparte de que no era muy bueno, tenía siempre problemas de rodilla, así que decidí empezar con la bici. Al principio me doblaban en todas las carreras, ni las terminaba, pero poco a poco, sobre todo con la cuarentena, en la pandemia, que me pilló con 14 años, fui mejorando. Como no había nada que hacer, todas las tardes hacía una hora de rodillo".

No ganó el Tour del Porvenir (terminó segundo, como en el Giro Next Gen) y cree que, aunque peleará, será muy difícil convertirse mañana en el primer español campeón del mundo sub-23. "En todas las carreras he estado entre los mejores, pero aún queda trabajar más porque esta es una categoría para aprender", dice. "Los resultados que se consigan aquí tampoco dicen el ciclista que vas a llegar a ser si no te ayudan a aprender y a desarrollarte".

# OTOÑO EN CRUCEROS FLUVIALES Y MARÍTIMOS



5 DÍAS / 4 NOCHES

## Alsacia pintoresca

Estrasburgo • Vieux Brisach • Eguisheim Riquewihr • Ribeauville • Estrasburgo

## HASTA 159€ DE DESCUENTO EXCURSIONES INCLUIDAS

Desde 636<sup>€</sup> por persona (en lugar de 795<sup>€</sup>) Salida el 29 de octubre 2024 Paquete aeroterrestre opcional desde Madrid

Posibilidad de excursión opcional al Europa-Park



6 DÍAS / 5 NOCHES

## El Loira y sus castillos

Nantes • Saint-Nazaire • Nantes • Ancenis Chalonnes-sur-Loire • Castillos del Loira • Ancenis • Nantes

#### **HASTA 810€ DE DESCUENTO**

Desde 660<sup>€</sup> por persona (en lugar de 1.470<sup>€</sup>) Salida el 26 de octubre 2024



8 DÍAS / 7 NOCHES

## Bellezas del Mediterráneo Malta y Sicilia

La Valeta • Pozzallo • Catania • Siracusa • La Valeta

#### **HASTA 500€ DE DESCUENTO**

Desde  $1815^{\epsilon}$  por persona (en lugar de 2-315°) Salidas el 1, 8, 15 y 22 de noviembre 2024 **> Paquete aeroterrestre opcional desde Barcelona** 

**RÉGIMEN TODO INCLUIDO A BORDO:** 









Información y reservas en su Agencia de Viajes Para más detalles: informacion@croisieurope.com • 911 176 532

www.croisieurope.es 40 to YouTube



# CULTURA



Sally Rooney, en 2017 en el Festival Internacional del Libro de Edimburgo (Escocia). GARY DOAK (ALAMY)

La irlandesa aparca a sus chicas tristes y se suma a otras voces que exploran el fenómeno, como la española Gala Hernández López en un corto ganador del César

# Sally Rooney se adentra en su nueva novela en la psicología del 'incel'

#### NOELIA RAMÍREZ Barcelona

Peter, un atractivo y elegante abogado antidesahucios dublinés de 32 años, que habla como los presentadores de la tele y se cree más feminista de lo que es, piensa que Ivan, su hermano pequeño de 22 años con ortodoncia y ropa de segunda mano, un genio temprano del ajedrez que ya no lo es tanto, es "anormal". Aficionado a ver vídeos de misóginos y visitar webs antifeministas, Ivan pasó de "anormal" a "fascista" cuando dijo que no veía igualitario ni progresista levantarse en el autobús para ceder su asiento a una embarazada. "¿Cómo pueden decir las feministas que quieren la igualdad, si lo que buscan es que se las considere biológicamente más importantes que a los hombres?", defendió en una sobremesa. Pero aquello pasó cuando el padre de ambos estaba vivo y no le habían detectado el cáncer que lo mataría.

Ahora Ivan no piensa igual. Tampoco visita esos foros. Ha cambiado porque está enamorado y es correspondido. Como esos hombres que se interesan por el feminismo al ser padres de hijas, ese hermano al que Peter considera "un asocial incapaz de hablar

con gente", comprenderá las relaciones entre hombres y mujeres, una nueva vía con "solidaridad y compasión hacia todos los implicados".

En Intermezzo, la cuarta novela de Sally Rooney (County Mayo, 33 años), que llega esta semana a las librerías, la irlandesa pone la lupa sobre la masculinidad heterosexual contemporánea. Tras haber sido etiquetada, a su pesar, como autora generacional y reina de la "literatura de las chicas tristes" con Conversaciones entre amigos (2017), Gente normal (2018) y Dónde estás, mundo bello (2021), la escritora cambia de registro para enfocar los anhelos y afectos de dos hermanos superando la pérdida de un buen padre.

Con más de 150.000 títulos vendidos en castellano y unos 30.000 en catalán, según datos facilitados por sus editoriales, Rooney vuelve a probar por qué dos mecanismos cruciales en la trama amorosa contemporánea son el sexo y el dinero. Pero si en las novelas anteriores esas desigualdades marcaban el juego de poder afectivo desde el punto de vista femenino, aquí se impone la mirada masculina. Rooney se interesa por las cuestiones filosóficas a las que se enfrentan los hombres hetero-

sexuales educados como tales que aspiran a ser buena gente, gente normal. ¿Es peor ser infiel que un pervertido? ¿Ser normal es conformarse con la cultura dominante? ¿Un hombre blanco hetero con educación universitaria que se pone del lado de los oprimidos y los marginados por convicción, lo hace sabiendo que siempre se considerará superior? ¿Quién querría ser una mujer si nadie soportaría esa falta de respeto?

Estas dudas, que se plantean o se enuncian de forma literal desde las voces de los dos hermanos, ilustran hasta qué punto la irlandesa se ha alejado del hastío femenino para alcanzar una visión de conjunto. Aunque ellas están presentes, son los pensamientos de Peter e Ivan los que dominan la narración. Un relato donde el fantasma de la soledad que tanto atormenta no es asunto particular de veinteañeras precarias paralizadas por el apocalipsis moral y ambiental, sino de todos.

"No me costó imaginar a una persona aislada. Yo misma veía la vida social como algo desconcertante hasta que tuve veintipocos", cuenta Sally Rooney a propósito del personaje de Ivan en su entrevista con Chris Power, autor de la novela *A Lonely Man* (Un hombre

solitario), en el texto que las editoriales han facilitado a los medios como opción para conseguir declaraciones de la autora, que no dará entrevistas al mercado en castellano. Tiene lógica que la forma más verosímil de visibilizar ese aislamiento en *Intermezzo* fuese con un joven que consume el algoritmo que mercantiliza nuestra soledad, pero de forma binaria: las chicas miran a feministas irónicas que se ríen de sus heridas, los chicos a hombres que fomentan el odio de género.

#### Sin alarmismo

Si Rooney se inspiró en su vida para escribir sobre un célibe involuntario, la murciana Gala Hernández López se ha llevado el

La escritora indaga ahora en los hombres heterosexuales educados como tales

"Tú no odias a las mujeres, odias al capitalismo", dice a los célibes la cineasta

César al mejor corto documental por La mecánica de los fluidos (2022) partiendo de la suya y de la de Anathematic Anarchist, un hombre que publicó una carta de suicidio en la Red en 2018. En este videoensayo que nació como proyecto de su tesis doctoral sobre la captura de pantalla, Hernández López se adentró en la comunidad incel para buscar respuestas a por qué, como ella misma enuncia en el metraje, "el sueño de nuestra soledad produce datos que se venden por millones". Su corto se aleja del alarmismo mediático que encierra a estos célibes involuntarios como seres monstruosos o anomalías del sistema para convenir que existe un problema estructural en el que se fomenta la adhesión a este tipo de discursos, favorecido por un tipo de mercado de contenido ideológico.

"No se trata de romantizar al incel, sería naíf o pecaría de candidez si expresase la idea de que las mujeres somos las que tenemos que tejer vínculos con ellos. Este es un trabajo para pedagogos, trabajadores sociales, el sistema educativo y la sociedad en su conjunto, especialmente desde las políticas públicas", apunta la ganadora del César. "La carta de los 200 hombres de la cultura francesa destacando que el caso de Gisèle Pelicot no es una cosa de monstruos, sino de hombres corrientes, me parece un paso hacia adelante. A veces, los hombres parece que tienen más permeabilidad de escucha si viene de otro hombre que de una mujer. Llegados a un punto límite, que sean los hombres los que eduquen a otros hombres si desean salvar la heterosexualidad. Aunque quizá no haya que salvarla...", vaticina, irónica.

La directora ha estado en contacto con Bertrand Bonello, otro director que también ha explorado al incel en su última película, La Bestia. "Tuvimos un intercambio de correos sobre la coincidencia en el punto de análisis de nuestras películas: los dos sentimos que el incel no es un monstruo excepcional, sino una subjetividad hipercontemporánea que responde al nuevo capitalismo digital. Son personas que viven en una especie de desierto afectivo y emocional porque nunca han experimentado gestos de ternura de otra persona, y eso puede llevar a la frustración y de ahí al odio".

Hernández López cree que, en el fondo, los incel se hacen las preguntas equivocadas. "Lo que yo intentaba decir en esta carta hacia ellos, sintetizándolo mucho, era: 'Tú no odias a las mujeres, tú odias al capitalismo". En la novela de Sally Rooney, el personaje de Peter no llega tan lejos pese a sus conocimientos marxistas, pero también busca respuestas a su agonía amorosa cuando se pregunta, sin miedo a equivocarse: "¿Acaso la sexualidad humana no implica siempre, de base, una punzante inseguridad de tintes patéticos, horrible de contemplar?".

**72º festival de San Sebastián.** Martín-Calero presenta 'El llanto', que sucede en España y Argentina en distintas décadas

# El terror del patriarcado, a los dos lados del charco

#### GREGORIO BELINCHÓN San Sebastián

Hay miedos temporales y miedos ancestrales. Hay terrores que nacen de una conmoción, de una acción repentina, y terrores telúricos, enterrados en lo más profundo de los seres humanos. De estos últimos va *El llanto*, el debut en el largometraje de Pedro Martín-Calero, la última película española que compite en la sección oficial a concurso del festival de San Sebastián. Dos mujeres, en distintas épocas y países, sufrirán el acecho

y la violencia de una presencia similar. Y solo otras mujeres podrán vislumbrar su sufrimiento y comprenderlas

En el equipo de *El llanto* (que se estrena en salas el 25 de octubre) se han juntado varios amigos que se conocieron hace unas décadas en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM). Allí coincidieron Martín-Calero (Valladolid, 41 años), y la coguionista del filme, Isabel Peña (Zaragoza, 41 años), ganadora del Goya a mejor guion por *El reino* y *As bestas*. También Borja Soler

"La cotidianidad alberga muchos miedos", señala el cineasta

El director ha escrito el guion junto a Isabel Peña, que ganó el Goya por 'As bestas' (La ruta) y Rodrigo Sorogoyen, que escribe su cine y sus series con Peña. Juntos han armado la productora Caballo Films, que está detrás de *El llanto*.

Martín-Calero y Peña, muy presente en el rodaje, subrayan una de las premisas que se marcaron: "No queríamos sustos porque sí, nada de portazos, que el público fuera entrando a la historia". En la pantalla se entrelazan dos narraciones, separadas por poco más de dos décadas. Una transcurre en la España actual; la otra se retrotrae a la ciudad argentina de La Plata. La estética, más allá de los dispositivos tecnológicos, recuerda al terror estadounidense del Nuevo Hollywood, liderado por La semilla del diablo. "Es una referencia indudable. Nos interesa ese tiempo que parece un no tiempo, esa opción de que todo surja de los personajes, que puedas respirar con ellos aunque formen parte de una secta satánica, como en el caso de la película de Polanski", explica Peña.

"Hemos estado mucho tiempo escribiendo, puliendo, poniendo temas y después entendiendo que tenían que estar ahí, pero no mandar en la narración. Por ejemplo, la familia, lo que acarrea y lo que se hereda", apunta Martín-Calero. Peña interviene: "También destruimos mucho. Empezamos con una imagen, la de quien provoca el terror, y cuando nos dimos cuenta de lo que queríamos contar sentimos un alivio y una condena. Alivio, porque ya estaba claro lo que nos importaba y fuimos a por ello; condena, porque pensamos ¿cómo lo vamos a hacer?".

Los cineastas afrontaron el proyecto como un filme pequeño, de desarrollo, producción y rodaje rápido. "Y luego se nos fue de las manos", confiesan. Al sumar temas, al poner a un personaje a grabar —lo que complica un rodaje porque hay imágenes de imá-"al no querer frivolizar con nada", al construir una historia que se desarrolla en arquitecturas mundanas y con personajes cercanos. "No hay castillos de Drácula ni recovecos para sustitos, ni arquetipos del género", desgranan. "Queríamos que el espectador asumiera que la cotidianidad alberga muchos miedos".

Ese terror que la sociedad y en especial las mujeres heredan como una condena, recibe un nombre claro (no en el filme): el patriarcado. "Hemos querido dejar pequeñas miguitas de micromachismo en los personajes masculinos... y en los femeninos también. Esto no va de que solo si eres hombre eres machista, ni mucho menos", apuntan. Han querido que su cine se comunicara con la literatura de Mariana Enriquez, en especial con su novela Nuestra parte de noche. "Queríamos huir del tópico de rodar en Buenos Aires, y pensamos en Rosario pero acabamos en La Plata... ¡donde estudió Enriquez! Una enorme y preciosa casualidad", explican.

El aterrador patriarcado impide un final feliz, ¿o no? "Queríamos ser brutales, porque lo que está pasando es brutal, pero el pesimismo puede ser parte del problema. Nos importaba subrayar que hay que escuchar, creer, estar juntos. Así algo empezará a cambiar. Pero que nadie se engañe: El llanto es una historia de terror".



Desde la izquierda, las actrices Ester Expósito, Malena Villa y Mathilde Ollivier, ayer en San Sebastián. JUAN HERRERO (EFE)

# Costa-Gavras afronta la muerte "con valentía" en 'El último suspiro'

G. B.

#### San Sebastián

A sus 91 años, al cineasta francogriego Costa-Gavras ya le queda poco que demostrar. "Sí que contar, porque ahí está el mundo", apunta. Y en esa observación, tras décadas de *thrillers* políticos (*Z*, *Estado de sitio*,

Desaparecido, La caja de música) y de dramas sociales y económicos (Amén, El capital, Comportarse como adultos), le ha llegado el momento de hablar de lo que él considera parte intrínseca de la vida: la muerte. "A mi edad, si no lo voy encarando...", ríe. En el concurso de San Sebastián, el director presenta El último suspiro, adap-

tación libre de un libro homónimo de otro intelectual francés de peso, Régis Debray, en el que reflexiona sobre cómo (de mal) afronta la sociedad la muerte, y mucho más cuando un ser humano se convierte en juguete de una enfermedad terminal.

Con todo, *El último suspiro* no es una tragedia. Surge cierto hu-

mor sobre los pacientes a los que el médico atiende. El cineasta tiene un hermano médico en Boston (como el escritor de la película), con el que ya ha conversado sobre su futuro deceso por si se plantea el caso ("Y me dice que no, que él no me ayudará a una posible eutanasia"), porque Costa-Gavras espera que su muerte sea "con dignidad, con valentía... y si dura mucho, que me pongan la inyección".

Para el director, es necesario que todos hablemos de la muerte: "Yo, el primero. No me cansa hacerlo porque me parece importante. Desde el inicio del guion entendí que acometía un viaje sobre el último viaje. Obviamente, debí hallar el ritmo cinematográfico y los personajes, y algunos me los entregó la realidad: muchos de los médicos y enfermeros que aparecen en pantalla son quienes de verdad se dedican a esa profesión". ¿Qué descubrió en los centros médicos de cuidados paliativos? "Un mundo completamente aparte del nuestro. Él personal trabaja haciendo su labor, como si estuvieran con sus padres o madres. Eso sí, sin angustias, sin tristezas. Y ese fue un descubrimiento esencial para mí".

42 CULTURA EL PAÍS, JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LOS ÁRBOLES Y EL BOSQUE

GUILLERMO ALTARES

## Cuando se moría por decir la palabra equivocada

Aunque la Edad Media siempre se ha llevado la fama de ser el peor periodo de la historia, nada más lejos de la realidad. Los medievalistas, desde la española María Jesús Fuente hasta el francés Martin Aurell, autor de *Diez ideas falsas sobre la Edad Media* (Taurus), se han movilizado contra esa idea de unos años oscuros, de brujas y dientes podridos, tópicos reunidos en aquella frase que el gánster Marcelus pronuncia en *Pulp Fiction* para resumir las torturas a las que va a someter a un individuo: "Practicaremos el medievo con tu culo", o en las aventuras del caballero y su escudero que no han conocido el agua y el jabón en su vida y que viajan al siglo XX en *Los visitantes ¡No nacieron ayer!* (muy divertida película).

En realidad, el momento de mayor desdicha de la historia de Europa, junto con la II Guerra Mundial, fue el periodo que siguió a la Edad Media, los siglos XVI y XVII, cuando una mezcla de plagas, conflictos entre católicos y protestantes y un cambio climático feroz hicieron que la vida de millones de personas se hundiese en la miseria y en la muerte: fue la época de las guerras de religión, que sacudieron Europa durante casi dos siglos, dejando un reguero de barbarie y cadáveres. Durante la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), el Sacro Imperio perdió un 15% de su población. Entre 1941 y 1945, la antigua URSS perdió el 12% de sus habitantes.

Los países que las padecieron, como Francia o Alemania, se han volcado en los últimos años en estudiar un periodo lejano del presente; pero con el que se pueden trazar inquietantes paralelismos. No se trata solo de que la guerra haya vuelto al corazón de Europa, desatada por el tirano Putin; aquellas décadas fueron un periodo de vidas y familias rotas, en el que la sociedad estaba dividida por profundas fallas y en el que todo el mundo estaba obligado a identificarse y alinear-



*El ahorcamiento* (1633), de Jacques Callot.

se con un bando, católico o protestante. El francés Jérémie Foa incide en ese aspecto en *Survivre. Une histoire des guerres de religion* (Seuil), un apasionante ensayo, aún no traducido.

En medio de la palabrería racista con la que nos bombardean la ultraderecha y sus terminales mediáticas, buscando siempre que haya un ellos y un nosotros, diciendo quién tiene derecho a estar en Europa y quién debe ser expulsado, la lectura del libro de Foa resulta muy valiosa. Con los ensayos de Michel de Montaigne como telón de fondo, el libro repasa las estrategias que debían adoptar todas las personas para llegar al día siguiente, desde cambios en el lenguaje hasta los detalles de la vida cotidiana. Dado que no había forma de distinguir a unos de otros, este investigador explica que al final todo se basa en la adecuada respuesta a la pregunta "¿quién vive?". Cuando dos personas se cruzaban en un camino, una respuesta equivocada podía provocar la muerte. "El diálogo por excelencia de la guerra civil es el interrogatorio", escribe Foa. "Sobrevivimos porque nos hemos cruzado con uno de los nuestros o porque hemos disimulado", prosigue. Y hace una reflexión que resulta contemporánea: "Por todos lados afloraba la politización, la asimilación entre una persona y su pertenencia, la neutralidad era imposible". El capítulo sobre el lenguaje, sobre la facilidad con la que uno se podía confundir utilizando la palabra equivocada, da mucho vértigo porque también vivimos en una época de palabras marcadas.

Foa explica que el libro nació por una confesión de Montaigne, en la que el inventor de lo que ahora llamaríamos no ficción o autoficción escribe: "Me he acostado mil veces en casa imaginando que alguien me traicionará o me matará esta noche". Aún estamos lejos de eso, afortunadamente, pero muchos políticos, con Donald Trump a la cabeza, tratan de arrastrarnos a ese mundo roto, doloroso e incierto.



La reina Letizia observaba La Virgen de la granada, en el Museo del Prado en septiembre de 2021. El

La aprobación de medidas fiscales provoca discusiones sobre el papel de las donaciones privadas en la cultura o la ciencia

# El debate sobre el mecenazgo, del dicho al hecho

#### TOMMASO KOCH **Madrid**

Durante años, la ley de mecenazgo fue un fantasma. Sobrevolaba muchas conversaciones del sector cultural, social y científico; asustaba a Hacienda; evocaba promesas incumplidas. Y nunca aparecía. Al fin, el Gobierno sacó adelante en enero una reforma para impulsarla. A las palabras, por primera vez en mucho tiempo, seguían los hechos. Otros hechos llegaron con las declaraciones de la renta de 2023, último dato disponible de la Agencia Tributaria, que permite una estimación aproximada del mecenazgo en España. Así, las cantidades deducidas por donaciones (excluidas las de fines políticos) superaron los 696 millones de euros, el dato más elevado desde que hay registro. La esperanza del Ejecutivo es que con las nuevas medidas esto vaya a mucho más.

En realidad, las cifras fueron mayores: la Agencia Tributaria solo contabiliza la parte que cada uno pudo deducir fiscalmente sobre el total de lo que regaló. La reforma aumentó las deducciones fiscales para las donaciones y creó la opción jurídica de aportar gratuitamente un servicio, además de dinero o un bien. ¿Poco? ¿Bastante? El debate sigue. Muchos consideran beneficiosas las donaciones privadas o incluso un elemento clave para estimular la cultura. Pero también hay quien las ve como un regalo envenenado.

"Estamos satisfechos con esta reforma. Es mejorable, pero vamos a ver cómo funciona", dice

Isabel Peñalosa, directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones. Y repasa los avances principales: la deducción del 80% en el IRPF cubrirá el mecenazgo de particulares hasta 250 euros —antes eran 150—. De ahí en adelante, el porcentaje será del 40%, igual que para las deducciones en las empresas. Además, bastará con donar durante tres años —en lugar de cuatro— la misma cantidad a la misma entidad para que el particular obtenga un 5% adicional de deducción y las empresas, un 10%

La experta cree que el ciudadano puede contribuir a un panorama más plural de la cultra, que no dependa solo del poder. "Es una forma de dar a la cultura el valor que se merece, implicando en ella a toda la sociedad, y ayudando a hacer más sólidas las iniciativas culturales. Además, democratiza el acceso y la participación de la ciudadanía", destacaba en la misma línea Jorge Pueyo, portavoz de Sumar en la Comisión de Cultura del Congreso, cuando

Para Sumar, la reforma democratiza la participación de los ciudadanos

"Es mejorable, pero vamos a ver cómo funciona", señala una experta fue aprobada la normativa. "Dado que, en términos generales, los presupuestos de las administraciones públicas suelen ser parcos en el gasto en cultura, se hace preciso que el sector privado se incorpore", agrega Roger Dedeu, abogado del despacho Gabeiras, especializado en el ámbito artístico. El Prado celebró en 2021 los 40 años de su Fundación de Amigos con una muestra que reunía las 36 obras que estos cientos de mecenas donaron han donado al museo a lo largo de las décadas, incluidas joyas como La virgen de *la granada* de Fra Angelico.

Tanto los gobiernos populares como los socialistas se comprometieron, en la última década, a favorecer el mecenazgo a través de un cambio en la ley. Y no se cansó de reclamárselo buena parte del sector cultural. Finalmente, sin embargo, salió adelante la propuesta del entonces diputado del PdeCat Sergi Miquel, más pragmática: retoques a la ley de 2002, en lugar de un nuevo proyecto desde cero.

El texto logró en abril de 2023 el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo Vox pero no se hizo realidad por el adelanto electoral. Se terminó aprobando en diciembre por real decreto-ley. Aunque ni la forma ni el fondo gustan a Soledad Cruz-Guzmán, portavoz del PP en la Comisión de Cultura: "El Gobierno embarra un tema importante en un decreto donde se mezclan asuntos relacionados con la justicia o la función pública. (...) Si dan por concluido el debate con esta chapuza, nosotros, no".

La nueva directora, Muriel Romero, quiere saldar la deuda histórica con las coreógrafas españolas

# Más mujeres y más vanguardia en la Compañía Nacional de Danza

## MERCEDES L. CABALLERO Madrid

Muriel Romero, la nueva directora de la Compañía Nacional de Danza (CND), ya lo anunció en julio cuando se hizo público su nombramiento al frente de esta institución: la *performance* y las artes vivas formarán parte por primera vez en la historia del repertorio de la compañía estatal. Y así lo confirmó ayer en la rueda de prensa celebrada en la sede de la CND para presentar el proyecto que desarrollará durante los próximos cinco años, con posibilidad de renovar tres más.

Además, la directora dio nombres de artistas con quienes contará, como La Ribot y Cuqui Jerez, abanderadas de la performance. Refuerza así su voluntad de prestar atención a más mujeres creadoras, deuda histórica en el repertorio de esta compañía y un objetivo que también anunció en su designación para el cargo en julio. Romero suma ahora más nombres, como el de Mónica Runde, codirectora de 10 & 10, agrupación que cumple 35 años de trayectoria; y los de Marina Mascarell y María Muñoz. "Todas son coreógrafas consagradas de la historia de la danza española y no se entiende cómo no han pisado esta compañía todavía", subrayó. En declaraciones a este periódico, confirmó además que está en contacto con ellas para cerrar agendas. "Lo ideal sería que pudieran estrenar sus trabajos aquí a lo largo de estos cinco años".

Pasarán también por la CND coreógrafos emergentes "que puedan dar a conocer su trabajo al gran público". En esta línea, a Romero le gustaría contar con Arnau Pérez, joven creador de danza contemporánea y danzas urbanas, y con Luz Arcas.

La transparencia, a la hora de concretar personas y líneas de actuación de la nueva dirección parece ser una constante en el discurso de Romero. Presentó a los miembros de su equipo más cercano: Mayda Islas, directora adjunta, y Ana Catalina Román, asistente a la dirección artística, (una de las personalidades más destacadas y queridas de la danza española, gran conocedora de repertorios internacionales como el de William Forsythe, con quien trabajó durante más de 20 años), entre otros.

La nueva directora concretó también las líneas más importantes de su proyecto, que pasan por el uso de nuevas herramientas di-



Muriel Romero, ayer en la sede de la Compañía Nacional de Danza, en Madrid. ÁLVARO GARCÍA

#### La 'performance' y las artes vivas serán parte del repertorio por primera vez

gitales y lenguajes tecnológicos, por descentralizar la compañía de las grandes ciudades para llevarla hasta la España más rural, por consolidar la visión colaborativa, inclusiva y feminista de la CND. También quiere diseñar laboratorios donde se piense el cuerpo por parte de filósofos o ingenieros, y consolidar vínculos entre la CND y la música contemporánea. "Creo que la relación entre danza y música es algo que hay que reforzar con urgencia", declaró.

En los próximos días se realizarán nuevas audiciones para elegir a los 26 bailarines que formarán el elenco de la CND. "Deben ser intérpretes con una identidad clara y capaces de trabajar con su propio imaginario, porque no solo se dedicarán a repetir pautas. Se les pedirá que aporten desde su interpretación", aclaró. Los bailarines que forman parte de la CND en la actualidad también tendrán que presentarse a estas audiciones y esperar a pasarlas para continuar en la compañía.

Sobre próximas actuaciones, Romero confirmó que se respetarán los programas diseñados por el anterior director, Joaquín de Luz. A partir de ahí, el diseño de sus programas se nutrirá de noches de una sola obra larga y veladas con piezas más cortas. "Estoy al servicio de este proyecto que hablará de múltiples estilos y abarcará la danza del pasado, presente y futuro", dijo.

A nivel internacional, la directora confesó estar en negociaciones para que la CND pueda incorporar nuevas obras de George Balanchine, así como el *Onegin* de John Cranko, de corte más clásico, y a coreógrafas actuales internacionales de la danza más contemporánea, como las reputadas Crystal Pite y Gisèle Vienne, según confirmó a El PAÍS.

"Antes de presentar mi proyecto para dirigir la CND, había algo en mí que me decía que lo hiciera", contaba ayer la creadora, gran conocedora de esta institución, en la que entró a bailar con 16 años, cuando la dirigía Maya Plisetskaya. "Durante los próximos años esta casa será un punto de encuentro para la convergencia de las artes y se potenciará el diálogo entre disciplinas". Preguntada por este diario sobre las últimas declaraciones de De Luz cuando salió de la dirección, en las que calificaba de demagógica la línea de esta nueva dirección de la CND, Romero prefirió mantenerse al margen.

# Paula Comitre reinventa para el siglo XXI la danza de La Argentina

#### FERMÍN LOBATÓN Sevilla

Se percibe algo reverencial en el título de la obra, *Après vous, madame* (Después de usted, señora), y es ese el carácter que anima e inunda el homenaje que la bailaora Paula Comitre (Sevilla, 29 años) rinde al legado de Antonia Mercé, *La Argentina* (Buenos Aires, 1890-Bayona, 1936), al que se ha acercado de manera tan respetuosa como devota. La obra se estrenó el martes en el Teatro Central de Sevilla, dentro de la programación de la 23ª Bienal de Flamenco.

Comitre, que protagoniza una ascendente carrera, da un salto cualitativo con *Après vous, madame.* La bailaora se ha enfrenta-

do al reto de materializar la historia de un hechizo. Porque, aunque conocedora del legado de la legendaria bailarina y coreógrafa, cuenta que su visión de ella cambió radicalmente con la lectura de su Epistolario (1915-1936). "Leyéndola, con sus propias palabras, me pude construir su imagen y me contagié de su energía". Esa energía fue la que la asistió para redactar un proyecto sobre su herencia, que presentó a una convocatoria para una residencia de seis meses en la Academia de las Bellas Artes de Francia. Ganó la beca.

En París, investigó en los fondos que existen sobre ella en la Ópera Garnier. "Su archivo fue una inspiración", decía. Durante esos meses desarrolló su proceso creativo sobre La Argentina, con



Comitre en Après vous, madame.

un punto de partida: "No asumir su danza, algo imposible, no querer imitarla, pero sí coger su energía. Era un talento inigualable y, además, al existir muy pocas imágenes de su baile, no corría el riesgo de contaminarme. Me obligaba a buscar en mí", dice la artista. Sobre La Argentina han escrito autores como Lorca, André Levinson o Charles Chaplin. "Traté de llevar esas palabras a mi cuerpo", añade Comitre. La dialéctica que la bailaora aplica a su baile se extiende a elementos como la música, la escenografía o el vestuario -siguiendo el ejemplo de la maestra, que aglutinó en sus creaciones a todas las artes escénicas-

Encontró en París al pianista Orlando Bass, que "se ha inspirado en las piezas elegidas —Falla, Joaquín Nin o Halfter— para hacer sus propias composiciones, con guiños a la música original". Con la misma idea, encargó a la artista plástica María Alcaide el diseño una bata de cola inflable que forma parte de la escena.

De las seis piezas que integran el programa, las correspondientes a las composiciones de los autores señalados se denominan Imaginarios e inspiran con libertad tanto la música como el baile. Así, la Serenata andaluza de Falla fue el vehículo para una expresión dancística de tintes contemporáneos y carácter onírico. Con la Danza ibérica de Joaquín Nin aparece 'La reina de las castañuelas'. La Argentina fue una virtuosa de ellas, que no están materialmente en escena, pero sí en el movimiento de las manos de Comitre y en un piano adaptado que reproduce su juego rítmico. El taconeo de Comitre también desempeña su papel rítmico y especialmente musical con la pieza de Nin, en la que su danza se agiganta y se extiende en una imparable sucesión de formas que van desde esos pies a una cintura airosa, a unos brazos alados y hasta la expresión de su rostro, quizás a la manera en que Lorca describía el baile de La Argentina.





Paula Usero, en el centro en un momento de Las abogadas.

Series 'Las abogadas'

# Un buen ejercicio de memoria que enriquece la televisión pública

NATALIA MARCOS

"España no necesita más valientes, necesita más abogadas". La frase que dice en el segundo capítulo de Las abogadas Javier Sauquillo (uno de los cinco asesinados en la matanza de los abogados de Atocha de 1977, y hermano de Paca Sauquillo) podría servir de resumen de la serie que estrenó ayer La 1. La ficción hace un más que loable ejercicio de reconocimiento a cuatro mujeres que, desde la oposición a la dictadura y la lucha por los derechos de los trabajadores, ayudaron a abrir posibilidades y animaron (y todavía animan) a no cesar en la persecución de la justicia social.

Esta creación de Patricia Ferreira es el ejemplo claro del tipo de series por las que debe apostar una cadena pública. Los dos primero episodios muestran una sólida producción, con una buena recreación de época y una pertinente y discreta selección de imágenes de archivo que trasladan al espectador a una España en la que aún quedaba mucho por construir. Tendrá sus deficiencias, pero tanto las intenciones como el resultado están a la altura de lo esperado.

La trama sigue a cuatro jóvenes abogadas, Cristina Ålmeida, Manuela Carmena, Paca Sauquillo y Lola González, interpretadas con energía en la pantalla por Elisabet Casanovas, Îrene Escolar, Almudena Pascual v Paula Usero, respectivamente. Cada episodio empieza en 1977, el día de la matanza de la que se librarían pero que marcaría su vida, para saltar atrás en el tiempo. La acción comienza realmente en 1964, cuando las

cuatro protagonistas se conocen siendo estudiantes. Para el final del primer episodio, la trama ya ha llegado a 1969, cuando Enrique Ruano, otro estudiante de Derecho y miembro del Frente de Liberación Popular (interpretado por Álvaro Rico), muere tras caer de un séptimo piso mientras estaba custodiado por la Brigada Político-Social. Esto también es historia: aunque según la versión oficial se trató de un suicidio, el movimiento antifranquista lo denunció como un asesinato.

En estos primeros compases tiene mayor protagonismo Lola González, pareja de Ruano entonces. Mientras, Paquita se compromete en la defensa de los vecinos de Vallecas frente a un promotor inmobiliario sin escrúpulos, Manuela empieza a mostrar su visión progresista y liberal a las órdenes de la pionera María Luisa Suárez Roldán (otra figura histórica), y una decidida e irónica Cristina lidera un despacho de abogados que revoluciona su terreno.

Convertir en ficción personajes reales siempre es complejo, y más cuando siguen vivos. Lola González falleció en 2015, pero Sauquillo, Almeida y Carmena

Convertir en ficción personajes reales siempre es complejo, y más si siguen vivos

"Nos pone un poco como heroínas, y no lo éramos", reacciona Cristina Almeida

continúan con una actividad pública bien conocida. Hace unos días, Carmena y Sauquillo hablaron sobre la serie en la Cadena SER. La primera confesó no haberla visto, no quiere hacerlo, pero la segunda sí lo ha hecho. En su opinión, cuenta bien los hechos, pero cree que hay detalles que están mal narrados. "Es ficción aunque hable de nosotras", recordaba. Carmena trasladó la queja de algunas amigas: "Dicen que me han hecho decir unas tonterías que no diría nunca. Pero cada uno te ve como te ve, es ficción, insisto mucho en eso". Cristina Almeida, convaleciente de una operación, enviaba un mensaje para dejar su opinión: "Esta serie nos pone un poco como heroínas, y no éramos heroínas, éramos la conciencia que teníamos que tener en nuestro tiempo para hacer posible lo que nos hacían imposible: la libertad, la democracia, la lucha por la igualdad".

Se entienden los reparos que muestran las mujeres reales en el retrato que la serie hace de ellas. Al menos en estos primeros compases, la sensación que le queda al espectador es que Lola, Manuela, Cristina y Paquita son cuatro niñas bien que pueden permitirse luchar por sus ideales gracias a su situación de privilegio, unos personajes de entrada algo desagradables que tienen margen para evolucionar y escapar de esa imagen inicial. Sauquillo y Carmena hacen bien en recordar que se trata de personajes de ficción y en mantener distancias con la producción también por respeto a su creadora, a los guionistas y a las actrices y a que puedan hacer su trabajo sin condicionantes.

LIBRE DE ESTILO IDAFE MARTÍN PÉREZ

## Telecinco, Antena 3 y los okupas

os grandes programas de variedades y, supuestamente, información de las televisiones privadas generalistas como Telecinco o Antena 3 son máquinas de fomentar miedos y dar soluciones inútiles a problemas inventados. Înciden en asuntos hasta que los convierten en parte del debate público, aunque como problemas sociales o políticos reales sean residuales. Lo hacen para polarizar, porque esa polarización y ciertos contenidos les generan audiencia. No parece importar a Ana Rosa Quintana o a Susanna Griso el efecto que generan. Uno de los asuntos que más asiduamente tratan es el de la okupación. Más allá de que llevan años poniendo sus cámaras a disposición de la propaganda de grupos fascistoides que hacen apología de la violencia disfrazados de empresas antiokupación, hacen creer que el fenómeno es masivo y va en aumento. Con un parque de viviendas que, en 2021, según estimaciones oficiales, rondaba los 26 millones, en 2022 hubo 2.785 juicios por okupación (viviendas abandonadas o no usadas durante años, muchas veces propiedad de bancos) o allanamiento (viviendas usadas, aunque sea esporádicamente). Es decir, el 0,01% del parque de viviendas. Es un fenómeno residual y que va a menos, porque tanto las okupaciones y allanamientos como los juicios derivados de ellas disminuyen en los últimos años. Las denuncias por allanamiento (que se ocupe una vivienda en uso) admitidas a trámite judicial fueron 255 en 2022 según los datos del Consejo General del Poder Judicial. El 0,0009% de las viviendas. Es más fácil que te toque el Euromillón.

Marcelino Madrigal, tecnólogo, hizo un ejercicio de análisis que sorprende (es un decir) por la ingente manipulación que se da en esos programas. Madrigal escogió cinco espa-

#### Generan miedo sobre un fenómeno cuya probabilidad de que te suceda a ti es de una entre más de 100.000

cios: El programa de Ana Rosa (y su sucesor) y Vamos a ver, de Joaquín Prat y Patricia Pardo en Telecinco; En boca de todos, de Nacho Abad en Cuatro; Espejo Público, de Susanna Griso en Antena 3, y Al rojo vivo, de Antonio García Ferreras, en La Sexta. Los tres primeros son de Mediaset y los dos últimos de Atresmedia. La búsqueda de Madrigal obtiene de las páginas web de esos programas 319 resultados con la palabra "okupas" en los programas de Telecinco; 253, en el de Antena 3; 150, en el de Cuatro, y 9, en el de La Sexta.

Los datos de Interior dicen que el fenómeno de okupaciones y allanamientos aumenta considerablemente en 2012, cuando los bancos empiezan a quedarse con miles de viviendas tras la crisis financiera. Viviendas que quedan vacías y que les cuesta vender. Pero en esos años no hubo tanto ruido con las okupaciones. Entre 2014 y 2017 los datos son estables y rondan las 10.000 okupaciones o allanamientos. Pero esos programas dispararon precisamente las referencias a los "okupas" en 2017, cuando el fenómeno no había aumentado con respecto al año anterior. En 2020, en plena pandemia y con el número de okupaciones y allanamientos casi calcado al de 2019, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox empezaron a presionar al Gobierno usando este asunto, justo después de que esos programas arreciaran en sus referencias a los "okupas".

La última andanada de Antena 3, Telecinco y Cuatro se produce en la primavera de este año. En esos meses previos al verano y a que millones de personas abandonen por unos días o semanas sus hogares, esos medios disparan las referencias a los "okupas". Casualmente, cuando empresas como Mutua Madrileña, Línea Directa, AXA, El Corte Inglés Seguros y similares empezaron a anunciar sus "seguros antiokupas" para primeras o segundas residencias, algo que supone una evidente mala praxis porque protegerían supuestamente contra los allanamientos, un fenómeno al que la Policía responde en horas con la expulsión de quienes entraron en la vivienda, se tenga seguro o no. Los grandes nombres de la televisión generando miedo sobre un fenómeno cuya probabilidad de que te suceda a ti es de una entre más de 100.000 porque el miedo genera audiencia, aunque haya que hacer publicidad a formaciones escuadristas para ponerle picante.

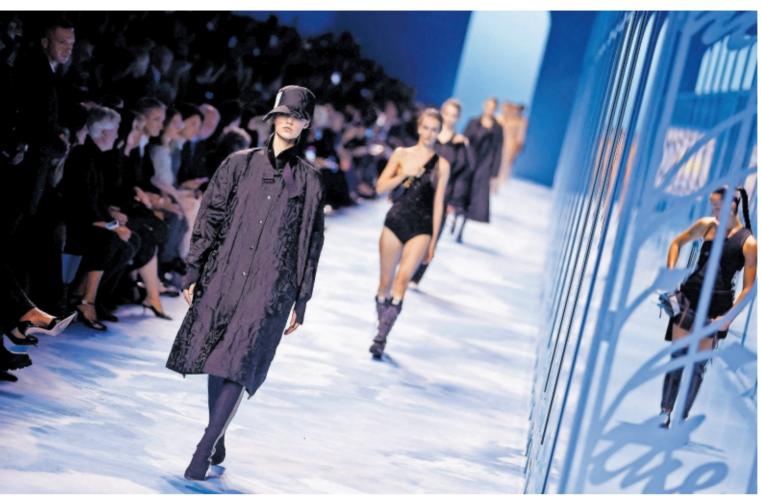

Un momento del desfile de Dior, el martes en París. JOHANNA GERON (REUTERS)

Del imponente desfile de Saint Laurent al experimento de Dior, la pasarela de París subraya cómo ciertas prendas afectan a la percepción de la figura de la mujer

# La moda, el poder y el cuerpo femenino

LETICIA GARCÍA **París** 

La relación de la moda con el cuerpo femenino tiene infinitas capas, algunas conflictivas, otras horribles y otras (aún pocas) positivas. Y aunque desgraciadamente aún persiste la idea en algunos ámbitos de que este negocio sirve para embellecer y realzar a las mujeres (signifique eso lo que signifique), lo cierto es que de un tiempo a esta parte cada vez más diseñadores hablan de sus colecciones en términos de poder, comodidad, diversión o incluso de identidad.

La relación de Yves Saint Laurent con la idea de poder es la que, a grandes rasgos, le convirtió en el gran diseñador de la segunda mitad del siglo XX. Cuando todos hablaban de belleza o sofisticación, él narraba visualmente el erotismo, la independencia e incluso la perversión de la burguesía. En los ocho años que lleva al frente de la casa, Anthony Vaccarello se ha basado en esas ideas para actualizar y redefinir el ingente archivo de la firma, con desfiles monumentales al pie de la Torre Eiffel cuyo decorado y ambiente destilan precisamente eso: poder. Esta vez, las obras de los Juegos Olímpicos de París (la ciudad sigue siendo una jungla de tráfico, ahora en proceso de desmontaje) han hecho que el desfile se traslade al patio de las oficinas, en la Rue de Bellechasse. Allí, el público pudo presenciar una de las mejores colecciones que ha firmado el diseñador belga.

En el primer tercio, las modelos lucían trajes de chaqueta holgados similares a los que vestía Yves. En el segundo, chaquetas de cuero con volumen sobre largos vestidos de gasa (como si la modelo Betty Catroux y Loulou de la Falaise, quien fue mano derecha de Yves, se hubieran fundido en una persona). Y en el último, chaquetas armadas brocadas sobre vestidos de encaje de colores ácidos, un guiño al Yves de los ochenta traducido al presente. Así descrito, podría parecer un homenaje literal, pero Vaccarello y su don para la sastrería cambian la historia, porque el corte de sus chaquetas y vestidos es funcional pero igualmente trabajado, y es —y he aquí la magia del diseñador— un trasunto de las siluetas de los setenta o los ochenta con las de 2020 que lo convierte en deseable, por encima de lo vintage o de la actualización del archivo. Aunque por encima de todo propone una idea de poder que, por suerte, va más allá de la manida (y poco realista) traslación del armario masculino al femenino como herramienta de falso empoderamiento.

La relación entre moda, cuerpo y poder era el punto de partida de la colección de Dior. Maria Grazia Chiuri lleva años convirtiendo una marca ligada a la idea





Desde la izquierda, una modelo en el desfile de Dries Van Noten y un diseño de Yves Saint Laurent, en una foto de la firma. REUTERS

de embellecer en una firma con un discurso feminista, algo que se traduce en prendas realistas y llevables, algo que no abunda en las pasarelas. En esta ocasión, la artista encargada del escenario del desfile fue Sagg Napoli, profesional del tiro con arco; una especie de Katniss Everdeen que con su obra rompe convenciones sobre el cuerpo de la mujer y sobre esa idea tan agotada llamada empoderamiento.

Mientras Sagg Napoli tiraba flechas a una diana, las modelos lucían interpretaciones del traje de amazona creado por Christian Dior en los cincuenta, pero todas con el deporte como común denominador. La amazona como símbolo de poder y el deporte femenino como herramienta para derribar prejuicios patriarcales, como la delicadeza o la fragilidad. La fórmula maestra de la diseñadora siempre ha consistido en bajar estos discursos elevados (y necesarios) a prendas comerciales y deseables por las clientas del lujo. En esta ocasión, los pantalones de chándal con el símbolo Miss Dior alargado para parecerse al de Adidas, las chaquetas y, sobre todo, los bañadores, hablaban de la frontera entre el cuerpo femenino vestido y sin vestir y, por extensión, del poder social e identitario de la moda, pero a efectos comerciales resultaban escasos y pobres para lo que se espera de una pasarela y de una gran firma de lujo. Que se haya atrevido a hacerlo es un acto casi revolucionario, eso sí.

Sin embargo, y salvo honrosas excepciones, Dries van Noten es uno de los pocos diseñadores hombre que han entendido desde el principio que las mujeres no lucen los vestidos, los viven y los habitan. Por eso es de los pocos que continúan con una clientela fiel y diversa. Era la primera colección creada por el equipo de diseño de la marca. El belga, que anunció su retirada en primavera, presenciaba por primera vez su desfile y aplaudía emocionado a sus empleados, que salían a saludar tras un show basado "en el respeto, la redefinición y la admiración", como explicaban las notas de la colección. El primer desfile de Dries sin Dries fue un juego sosegado de estampados de archivo combinados de forma audaz con ese don que solo los que han trabajado junto a él poseen. Por momentos, parecía un autohomenaje no solo a su mentor, sino a la identidad creativa de la marca; en otros se intuían patrones y prendas más sensuales (que en 2024 serían sinónimo de juveniles) que los que el belga solía utilizar.

Pero aunque la semana de la moda de París ya no hable de belleza, sino de cuerpo y poder, la diversidad sigue brillando por su ausencia. Tampoco hay, a excepción de Maria Grazia Chiuri, Miuccia Prada o Donatella Versace, una representación real de diseñadoras en grandes marcas. ¿Es realista hablar de cuerpo femenino y poder cuando se vuelve a abogar por el canon único y cuando este relato no lo escriben las mujeres?



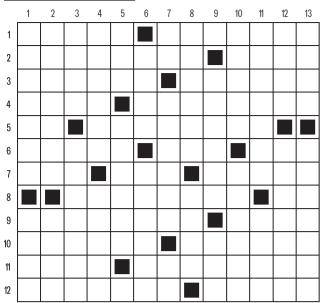

Horizontales: 1. Hablar con la boca así es de mala educación. Rival de Ferrari / 2. Capitaneado. Me pudo la ambición, me... / 3. Lo canta el Athletic campeón. Suministra / 4. La mascota del joven reportero de Hergé. Los hay mayores, profesionales, electorales... / 5. La Autoridad Palestina. Se trata con insulina / 6. De cierto aristócrata. Mire qué pone la noticia. La Gardner que fue ex de Sinatra / 7. Ataque interrumpido. Con ella grabaron los Beatles. Tomen la última comida del día / 8. Objeto desplegable. Dos hay en un panetone / 9. Sin ser urracas, esas pequeñas aves pueden volverse ladronas (?). General y político muerto en atentado en 1870 / 10. Ubicar. Tengo cuentas pendientes / 11. Abertura reforzada. Lo que se dice una neura / 12. Ser separado del cargo. Tonta en la tierra del Plata.

Verticales: 1. Esta es a cobro revertido. Una cosa del revés / 2. Imaginario país de los viajes de Gulliver. Pula asperezas / 3. Ejerce sus funciones en el distrito. Cubiertas de lona / 4. Matilde Urrutia fue su musa. Invalida / **5.** Machacado en el mate. Lo fue Lleida en tiempos. Entra en razón / **6.** Grupa o nalga, según. Derribados con marrones / **7.** El extrarradio de Madrid. Te fuerza, te... Algo de beber / **8.** Interprete canciones populares. Sacas provecho a un recurso, lo... / **9.** La punta del lápiz. Bajita y rechoncha. Concedas graciosamente / 10. Acepta en su compañía. El chocolate, como debe ser / 11. Verifican que todo esté bien. De miserable espíritu / 12. Salpicado de islas helenas y turcas. Nacidos, "\_" al mundo / 13. Con tres rechazó san Pedro conocer a Jesús. Tentacular criatura marina.

Solución al anterior. Horizontales: 1. Evidente. Eses / 2. Negara. Nativa / 3. Cántabras. Fan / **4.** Ósea. Oigamos / **5.** G. Oro. *Ou.* Onís / **6.** IHS. Celaje. Va / **7.** De. Lanoso. Bob / **8.** Arco. FB. Bar. U / **9.** Neutrón. Tupé / **10.** Mar. Disolutos / **11.** Inepta. Pisado / **12.** Sisi. Ruidosas.

Verticales: 1. Encogida. Mis / 2. Veas. Hernani / 3. Ígneos. Ceres / 4. Datar. Lou. Pi / 5. Era. Oca. TDT / 6. Nabo. Enfriar / 7. T. Río Lobos. U / 8. Enaguas. Nopi / 9. Asa. Job. Lid / 10. ET. Moe. Atusó / 11. Sifón. Brutas / 12. Evasivo. Poda / 13. San. Sabuesos.

#### Ajedrez / Leontxo García



#### Iberoamericano en Linares

Blancas: Jonás Prado (2.385, España). Negras: Sofía Mayorga (2.059, Costa Rica). Gambito de Dama (D30). X Iberoamericano (1ª ronda). Linares (España), 25-9-2024.

Aún con partidas importantes de calidad en la nevera de esta columna, la prioridad pasa a ser el Campeonato Iberoamericano en el legendario hotel Aníbal de Linares —otrora el Wimbledon del ajedrez y ahora sede frecuente cada año de diversos Campeonatos de España—, con 118 inscritos de 24 países: los 22 de habla hispana (incluidos Puerto Rico, Andorra y Guinea Ecuatorial), Brasil y Portugal. Los seis primeros cabezas de serie son los españoles Vallejo, Pichot e Iturrizaga, Posición tras 20 Ce2?

el chileno Henríquez, el cubano Quesada y el brasileño
Fier, con una atención muy específica para el prodigio
argentino Faustino Oro, de 10 años. La costarricense
Sofía Mayorga firmó este fulminante ataque en la ronda inicial: 1 Cf3 Cf6 2 c4 e6 3 d4 d5 4 g3

Ae7 5 Ag2 0-0 6 0-0 c5 7 c×d5 e×d5 8 d×c5 A×c5 9 a3 h6 10 b4 Ab6 (más ambicioso que 10... Ae7, So - Abdusattórov, rápida, Final Champions Chess Tour, Toronto 2023) 11 Ab2 a5 12 b5 Cbd7 13 Cc3 Cc5 14 Ca4 C×a4 15 D×a4 Te8 16 e3 Af5 17 Cd4 Ag6 (juego equilibrado; aunque el peón en d5 es una debilidad, las piezas negras están bien dispuestas) **18 Tfc1?!** (muy imprudente: precisamente porque las piezas negras están bien configuradas para presionar en el ala de rey, esta torre debió de quedarse en f1) **18... Ce4 19 Dd1 a4 20 Ce2?** (diagrama) (Prado se dispone a cambiar de bloqueador en d4, jugando Ad4; pero no se da cuenta de que la torre de a1 debería de estar en f1...) 20... C×f2!! 21 R×f2 A×e3+ 22 Rf1 Ah5! 23 Tc2 d4! (la amenaza d3 destroza la ción blanca) **24 A×d4** (no hay nada mejor; si 24 Dd3 Ag6) **24... A×d4 25 C×d4 A×d1 26 T×d1 Db6,** y Prado se ahorró una larga agonía.

#### Sudoku

© CONCEPTIS PUZZLES

| 5      |   |   | 2 |   | 6 | 8 |   | 4   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 3      |   |   | 3 |   | О | 0 |   | 4   |
|        | 7 |   |   | 4 |   |   | 5 |     |
| 2<br>7 |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 7      |   |   |   |   |   |   |   | 6   |
|        | 8 |   |   | 9 |   |   | 1 |     |
| တ      |   |   |   |   |   |   |   | 5 0 |
|        |   |   |   |   |   |   |   | 9   |
|        | 4 |   |   | 7 |   |   | 3 |     |
| 3      |   | 8 | 9 |   | 4 |   |   | 2   |

MEDIA ALTA. Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas v columnas) rellenando las s vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado

#### Solución al anterior

| 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 |

Más pasatiempos en juegos.elpais.com

#### España hoy



#### Precipitaciones desplazándose desde el noroeste hacia el interior

Una fuerte borrasca, situada en el sur de Inglaterra, penetrará por Galicia para desplazarse desde el noroeste hacia el Mediterráneo, provocando abundante nubosidad y precipitaciones, siendo fuertes en Galicia, Cantábrico, norte de Castilla y León, Pirineo, sistema Central y norte del Ibérico. La nubosidad más escasa corresponderá al litoral de Murcia, este de Andalucía, Baleares, Alicante y por la mañana en el resto de Valencia y este de Cataluña. La nubosidad y las precipitaciones se desplazarán desde el noroeste hacia el interior, siendo más débiles cuanto más al sur y este nos situemos. Viento fuerte en Galicia, Cantábrico y Estrecho. Descenso térmico por el noroeste de la Península. J. L. RON

#### Mañana



#### Indicadores medioambientales

| Calidad del aire |           |        |        |        |         |          |  |
|------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|--|
|                  | BARCELONA | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |  |
| MAÑANA           |           |        |        |        |         |          |  |
| TARDE            |           |        |        |        |         |          |  |
| NOCHE            |           |        |        |        |         |          |  |

#### Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| MÁXIMA              | 29        | 25     | 24     | 32     | 29      | 34       |
| PROMEDIO<br>MÁXIMAS | 22,6      | 23,3   | 23,8   | 27,6   | 30,1    | 26,4     |
| MÍNIMA              | 21        | 16     | 17     | 24     | 18      | 24       |
| PROMEDIO<br>MÍNIMAS | 15,4      | 13,1   | 13,1   | 18,4   | 16,4    | 17,4     |

## Agua embalsada (%)



| Concentración de CO <sub>2</sub> |                     |                |                 |                 |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| ÚLTIMA                           | LA SEMANA<br>PASADA | HACE<br>UN AÑO | HACE<br>10 AÑOS | NIVEL<br>SEGURO |  |  |  |
| 422,19                           | 421,98              | 418,33         | 395,24          | 350             |  |  |  |

entes: NOAA-ESRL / World Air Quality Index / Ministerio para la Tran Promedios históricos de las temperaturas desde 1926 (Barcel 1920 (Madrid), 1942 (Málaga), 1951 (Sevilla) y 1937 (Valencia) desde 1926 (Barcelona), 1947 (Bilbao)

#### Sorteos



#### **BONO LOTO**

Combinación ganadora del miércoles:

13 16 33 34 40 45 C**37 R**1

Combinación ganadora

del martes: 7

9 11 15 19 C37 R8

**CUPÓN DE LA ONCE** 

50645 SERIE 036

TRÍPLEX DE LA ONCE

#### SUPER ONCE

Combinación ganadora del miércoles:

11 12 19 31 32 39 44 50 57 58 59 61 64 70 75 76 83

#### EN ANTENA / EVA GÜIMIL

### Tardes de soledad en OneToro

os antitaurinos le están haciendo la campaña de publicidad —le estamos, que aquí estoy yo hablando del tema-al último trabajo de Albert Serra, Tardes de soledad, un documental sobre las corridas de toros que acaba de presentar en San Sebastián. Entiendo las razones de los activistas para tratar de boicotear el estreno, aunque no las comparto: una vez que ya no se puede evitar la muerte salvaje de los toros protagonistas es mejor dejar que el público no objetivo de tamaña barbarie contemple en lo que consiste realmente esta supuesta tradición.

Imagino a Serra encantado, le va la marcha y la polémica ayuda a destacar entre tantas estrellas de relumbrón. Para añadir leña al fuego animalista se ha marcado unas cuantas declaraciones de las que garantizan titulares, que para algo es uno de los enfants terribles del cine español, y ser enfant terrible frisando los 50 requiere un desempeño doble. "La muerte de un toro me parece hasta poética", leo en las imperdibles crónicas festivaleras de Gregorio Belinchón. No voy a cuestionar esas palabras porque cada uno ve la poesía donde quiere. Él la encuentra en la sangre, el sufrimiento y la agonía y yo en el discurso de Bardem al recoger el Premio Donostia y en la mirada arrobada de Penélope Cruz; el cariño con el que habla de sus seres queridos y su compromiso con las causas sociales son los versos en los que yo quiero vivir.

Encuentro poesía también en la muerte metafórica de las corridas televisadas, que está cada vez más cerca a tenor de los datos que filtra OneToro para justificar la merma de su oferta. La plataforma que vino a sustituir a Movistar Toros no fue rentable nunca porque en esta afición tan supuestamente arraigada en nuestro acervo cultural hay más de guerra cultural que de ver-

dadero interés popular. Dicen sus propietarios que la gente no quiere aflojar la pasta por sus contenidos y les piratean en lugar de pasar por taquilla, vaya compromiso de



Albert Serra.

mí me parece una excelente noticia que entre las prioridades de los españoles no esté subvencionar el maltrato animal, al menos de manera voluntaria. La muerte violenta de animales sigue teniendo un hueco en muchas cadenas autonómicas para las que la rentabilidad no supone ningún problema, será por dinero. Que no son rentables

■ PARA TODOS LOS PÚBLICOS

chichinabo con la "fiesta". A

es obvio, que el sector privado se aleje de ellas es un indicador de que son un pozo sin fondo; de la sanidad y de la educación nunca huyen despavoridos.

#### programacion-tv.elpais.com

#### La 1

6.00 Telediario matinal. 8.00 La hora de la 1. La hora de la política Magazine, presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo • 10.40 Mañaneros. Magacín de actualidad v entretenimiento presentado por Adela González, junto a Miriam Moreno y Alberto Herrera. 14.00 Informativo territorial. ■ 14.10 El gran premio de la cocina. (7). 15.00 Telediario. ■ 15.50 Informativo territorial. **■** 16.15 El tiempo TVE.■ 16.30 Salón de té La Moderna. Antonia v Pietro celebran su matrimonio: oficialmente ya son marido y mujer **17.30** La promesa. (12).

18.30 Valle salvaje. El

galeno Atanasio certifica

el estado de Luisa tras el

accidente, mientras que

Adriana debe enfrentarse

al recuerdo de Don

19.30 El cazador. ■

20.30 Aquí la Tierra.

21.00 Telediario 2. ■

21.40 La revuelta.

Presentado por Savid

22.50 59 segundos. ■

cielo como en la tierra'.

por la marcha del mundo

segundo hijo a la Tierra. 🛮

2.20 La noche en 24h.

Dios está preocupado

y decide mandar un

0.45 Cine. 'Así en el

Broncano, (12).

Antonio. (16).

#### La 2

6.00 La aventura del saber. ■ **6.30** Inglés online TVE. 7.25 La 2 Express. ■ 7.40 Zoom Tendencias 8.10 Into The Blue. Ambon'. ■ 9.05 Pueblo de Dios. ■ 9.30 Aquí hay trabaio. 9.55 La aventura del saber. ■ 10.55 Planeta Arqueología: Cuando el pasado se explica. ■ 11.45 Cuaderno de campo. 'Lobo'. ■ 12.15 Las rutas D'Ambrosio. ■ 13.05 Cine. 'Un colt por cuatro cirios', (12), 14.35 Curro Jiménez. 'En la loca fortuna'. (7). 15.45 Saber y ganar. ■ 16.30 Gladiadores. 'Marismas'. (12). 17.19 La vida en el África ardiente. (7). 18.10 Lucy Worsley investiga. **■** 19.10 Grantchester. ■ 19.55 Festival de Cine de San Sebastián. 'Premio Donostia' 20.40 Reformas extraordinarias de George Clarke. 'Pub y carnicería en Framlingham'. (12). 21.30 Cifras v letras. 22.00 ¡Cómo nos reímos! 'La cara B de Eugenio' y 'Movierisas'. ■

24.00 Late Xou con Marc Giró. (12).

#### **Antena 3**

6.00 VentaPrime. ■ 6.15 Las noticias de la mañana. ∎ 8.55 Espejo Público. Presenta Susanna Griso En este magacine matinal se incluyen reportajes. entrevistas y debates relacionados, (16), 13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. P∎ 13.45 La ruleta de la 15.00 Noticias Antena 3. ■ 15.30 Deportes Antena 3. **■ 15.35** Tu tiempo con Roberto Brasero. ■ 15.45 Sueños de libertad. Mateo y Claudia, más unidos v enamorados que nunca. no aceptan tener que separarse. (12).

17.00 Y ahora, Sonsoles. 20.00 Pasapalabra. Presentado por Roberto 21.00 Noticias Antena 3. ■ 21.30 Deportes Antena 3. ■
21.35 La previsión de las 9. ■ 21.45 El hormiguero. Visita el programa Laura **22.45 Cine.** 'Gente que viene y bah'. La vida de Bea, una joven arquitecta con mucho talento, da un vuelco cuando descubre que su prometido la engaña con una famosa

sentadora. (7). 1.10 Cine. 'Envidia'. (12)

#### **Cuatro**

7.00 Love Shopping TV. ∎ 7.30 :Toma salami! 8.20 Callejeros Viajeros. 'Playas de Río' y 'Venezuela, los más guapos'. (7). 10.20 Viajeros Cuatro. 'Panamá'. (16). 11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro mediodía. Presentado por Alba Lago. ■ 14.55 ElDesmarque **Cuatro.** (7). 15.10 El Tiempo Cuatro. 15.30 Todo es mentira. Programa de humor presentado por Risto Meiide, (7). **18.15** Lo sabe, no lo sabe. Xuso Jones recorre España buscando transeúntes dispuestos a participar en este juego. ■ 19.00 ¡Boom! Concurso presentado por Christian Gálvez. ■

20.00 Noticias Cuatro noche. ■
20.45 ElDesmarque Cuatro. (7). 21.00 El Tiempo Cuatro. **21.15** First Dates. (12). 22.50 Horizonte. Èl programa abordará en esta entrega la situación actual en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Para ello, contará con la participación del opositor venezolano Leopoldo López. (12). 1.50 ElDesmarque

#### Tele 5

7.00 Informativos Telecinco matinal. ■ 8.55 La mirada crítica. Ana Terradillos, con la colaboración de Antonio Teixeira y Jano Mecha. ofrecen lo más destacado de la actualidad política. 10.30 Vamos a ver. Magacín presentado por Joaquín Prat, Patricia Pardo v Verónica Dulanto 15.00 Informativos Telecinco mediodía. ■ 15.25 Eldesmarque Telecinco. ■ 15.35 Fl Tiemno Telecinco. ■ **15.45** El diario de Jorge. 'Talk show' de testimonios, presentado por Jorge Javier Vázquez, protagonizado por personas anónimas con historias extraordinarias 17.30 TardeAR. (16). 20.00 Reacción en cadena. Concurso. presentado por lon Aramendi. ■ 21.00 Informativos Telecinco noche. ■ 21.35 Eldesmarque Telecinco. ■ **21.40** El Tiempo Telecinco. ■ 21.50 Gran Hermano. Jorge Javier Vázquez presenta la gala semanal del reality, en la que se repasan los acontecimientos más importantes de la casa, con nominaciones y decisiones clave para los concursantes. (16). 2.00 Gran Madrid Show.

#### La Sexta

6.00 Minutos 6.30 VentaPrime. 7.00 Previo Aruser@s. 9.00 Aruser@s. Presentado por Alfonso Arús. Programa que ofrece la información del día con humor e ironía de la mano de un gran equipo de colaboradores.

11.00 Al rojo vivo. Presentado por Antonio García Ferreras. (16). 14.30 Noticias La Sexta. **■** 14.55 Jugones. Presenta Josep Pedrerol. 15.20 La Sexta Meteo. **15.45** Zapeando. Programa de humor presentado por Dani Mateo. (7). 17.15 Más vale tarde. Espacio de carácter informativo, presentado por Iñaki López y Cristina Pardo. ■ 20.00 Noticias La Sexta. ■
21.00 La Sexta Clave. ■ 21.30 El intermedio. 22.30 Especial El Objetivo: Nevenka Fernández. Ana Pastor conversa con Nevenka Fernández, la primera mujer que denunció a un político por acoso sexual, con la joven que se mete en su piel en la película 'Soy Nevenka' y con su directora Icíar Bollaín. 0.30 Documental, 'Mi mundo es otro'. (16). 2.15 Pokerstars Casino.

#### **Movistar Plus+ DMAX**

7.25 Documental.

'Matthew Perry: últimas

confesiones'. ■
8.05 Fantasmas. '¿Algo

que contar?', 'Parte de la

familia' y 'Ha venido'. ■ 9.35 Malaysia MH370:

vuelo desaparecido.

'Las primeras horas'.

'El piloto' y 'Primeras

respuestas'. ■
12.25 Documental.

'Mi nombre es Alfred

Hitchcock'. ■
14.20 Festival de San

14.50 Documental.

Día 6' ■

Sebastián 2024. 'Diario:

'Todo sobre Almodóvar'. **15.55 Cine.** 'Volver'. Dos

hermanas, Raimunda y

Sole, reciben la noticia

de que su tía Paula ha

donde ambas se criaron

murieron en un incendio.

17.45 Rapa. El secuestro

muerto en el pueblo,

y donde sus padres

sique complicándose

para Maite. Tomás se

defenderse =

League. 'Roma Δthletic'. ■

League. **■** 

glúteo'. ■

'Despidos'. ■

que su amigo se niega a

'Las Palmas – Betis'. ■ 20.55 UEFA Europa

23.00 Noche de Europa

0.05 Festival de San

0.35 El consultorio de

Berto. 'Huella de calor

Sebastián 2024. ■

6.00 Ingeniería de lo imposible. 'El avión espía desclasificado' y 'El buque más poderoso de 7.30 ¿Cómo lo hacen? ■ 8.40 Aventura en pelotas. 'El corazón de las tinieblas' y 'Todo fracasa'. (12). 10.25 Misterios desde el aire. (7). 12.15 Alienígenas. 'Vinieron del mar' y 'El misterio del rancho Skinwalker'. (7). 14.05 Expedición al pasado. La octava . maravilla del mundo' y 'Desenmascarando el 15.55 La pesca del oro, 'El despertar de la bestia', 'Furia de titanes', 'El flechazo' y 'Corre en silencio, corre profundo' 19.35 Joyas sobre ruedas. 'MGA – California' y 'BMW 2002tii - California'. ■

21.30 ¿Cómo lo hacen?. enfrenta a la dificultad de The Social Network/ Zubrowka/Aerial Cable 18.55 LaLiga EA Sports. Car' v 'Skydiving Suits/ Surstromming/Hempcrete'. ■
22.30 Alienígenas. 'El poder de los obeliscos' y El misterio de las piedras erguidas'. (7). **0.25 Cine.** 'Alien Abduction: Betty y Barney Hill'. En 1961, Betty y Barney Hill se toparon con un ovni en una carretera 1.05 Ilustres ignorantes. de New Hampshire. (12).

# Llevamos a tu casa los mejores vinos

furia', (16)

1.10 Documental. 'Al

Pacino. El Bronx y la

Servimos la caja que elijas directamente en tu domicilio, con gastos de envío GRATIS.

Cómpralo en colecciones.elpais.com

Promociones válidas para mayores de 18 años, en la Península





Madrugada, (7).





BORNOS

3.00 Play Uzu Nights.

**6 BOTELLAS SEÑORÍO DE SARRÍA** ROSÉ / D.O. NAVARRA 2023

29'95 35% **€** ENVÍO GRATIS

6 BOTELLAS DOMINIO DE BORNOS ROBLE / D.O. RIBERA DEL DUERO 2022

'95 **50**'95 € ENVÍO GRATIS

EL PAIS vinos

2.10 091: Alerta Policía.







# **EL PAIS**

26 de septiembre de 2024

Año XLIX Número 17.227

■ Madrid: Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid. 91 337 82 00 ■ Barcelona: Caspe, 6, 3\* planta. 08010 Barcelona. 93 401 05 00
■ Publicidad: Prisa Media, S.A.U. Valentín Beato, 44, 3\* planta. 28037 Madrid. 91 536 55 00; publicidad@prisamedia.com
■ Atención al cliente: 914 400 135 ■ Depósito legal: M-14951-1976 © Ediciones EL PAÍS, SLU. Madrid. 2024.
■ "Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, parafo segundo, de la Ley de Propiedad ntelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad



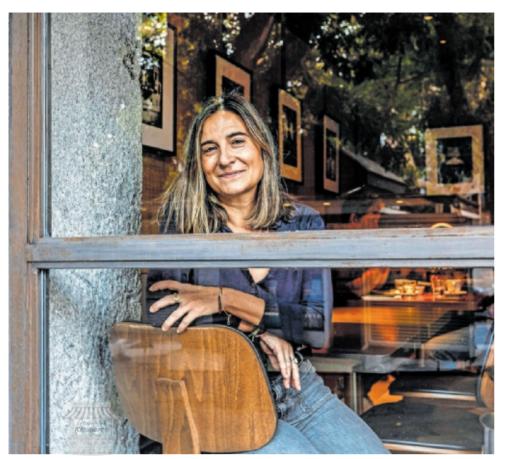

Raquel Peláez, el lunes en Madrid. ÁLVARO GARCÍA

#### ÁNGELES CABALLERO Madrid

La periodista Raquel Peláez (Ponferrada, 46 años), subdirectora de la revista S Moda, posa para las fotos en la madrileña plaza de Alonso Martínez. "¿Estoy mona?", pregunta, consciente de la importancia de la imagen siempre, y sobre todo después de haber escrito Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España (Blackie Books). Un libro en el que desmenuza mil y un símbolos. El primer louis vuitton que se compró Eugenia de Montijo, los lazos de Don Algodón, la voz de David Summers, la boda de Ana Aznar en El Escorial. La Andrea de Nada, de Carmen Laforet; el Pijoaparte de Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé. "Ahí te dejo un titular: los pedos huelen igual en business class", dice. Durante la entrevista, se acercará un hombre muy pijo, pedirá perdón por haber estado pendiente de la conversación y preguntará el título del libro para comprárselo.

**Pregunta.** "Vienes mal vestida", le dijeron en el club de tenis de Ponferrada. ¿Cuánto pesa el estilismo en la aceptación del otro?

Respuesta. Trabajo en moda, así que reconozco enseguida los códigos de los demás, y estoy pendiente de los míos, sin ser una persona demasiado obsesiva con lo que me pongo. En nuestra sociedad llevamos CONVERSACIONES A LA CONTRA

## "El abrigo de piel de nuestro tiempo es el 'fachaleco"

#### Raquel Peláez

Periodista y escritora

"La clase media, que fue uno de los objetivos de este país, para algunos se ha convertido en algo horrible"

por fuera lo que queremos que los demás sepan de nosotros, así que la ropa es muy importante. Lo que queremos proyectar y lo que queremos que piensen de nosotros.

P. Hay una idea muy atractiva en su libro, la emulación pecuniaria. ¿En qué con-

R. Viene del libro de Thorstein Veblen, Teoría de la clase ociosa, cuya hipótesis es válida solo en algunos aspectos, que dice que la reproducción simbólica de clases es fundamental para la movilidad. Las clases inferiores imitan a las superiores en lo que hacen y en sus símbolos.

P. Todo con tal de no parecer menos

R. Exacto, eso ha sido llevado al paroxismo, porque hay una clase media muy amplia que sí tiene acceso a símbolos de imitación, y en ese contexto de aporofobia salvaje, eso se ha convertido casi en una obligación. No creo que haya solo aporofobia, es que creo que hay mediofobia. La clase media, que fue uno de los objetivos de este país, se ha convertido en algo horrible. He oîdo a gente bien decir de algo "uf, qué clase media", como si fuera un insulto. Los que están en lo alto de la pirámide se han dado cuenta de que cuantas más cosas conviertan en símbolos de riqueza, más cosas les van a pertenecer. En esa parte alta se han incluido cosas que no estaban.

**P.** ¿Por ejemplo?

R. La educación. No creo que cuando se diseñó el Plan Bolonia pensaran que un máster iba a estar en el campo simbólico del lujo. Se han convertido en lugares en los que no se aspira a adquirir conocimiento para escalar socialmente, sino que interesa más saber a qué gente se va a conocer. El networking es el nuevo a priori, la nueva puerta de entrada. Y hay cosas que deberían ser de acceso universal. La educación es uno de los mayores igualadores de clase.

P. Dice que Tamara Falcó es la pija canónica. ¿Qué es el pijo madrileño?

R. No hay una única definición de pijo, pero si lo tomamos como un pijo cayetano, lo más peligroso es la aporofobia, porque en Madrid históricamente fallan bastante las estructuras públicas. Y ese pijo es muy centralista, en el sentido de nacionalista español, y nacionalista madrileño, tiene dos vertientes. Es peligroso, igual que a otros se lo parece el catalanismo supremacista.

P. Define los abrigos de pieles como el Levi's de las adultas.

R. Es que hubo una línea de crédito específica para comprarlos en El Corte Inglés. Recuerdo que en Ponferrada era un tema de conversación entre las señoras quién tenía que llevar los abrigos en verano a una cámara refrigerada y quién no. Ahora es un debate trasnochado por mil motivos, entre ellos, el cambio climático. Creo que el abrigo de piel de nuestro tiempo es el fachaleco, fíjate.

SÁNCHEZ-MELLADO

## Réquiem por Cachuli

i sus idas y venidas del banquillo a la trena. Ni los 46 millones que saqueó a sus vecinos. Ni sus últimos meses vivo con la muerte escrita en los ojos. Mi hazaña preferida de Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, es la de aquel día de 2003 comiéndose la boca con su novia, Isabel Pantoja, en una carreta del Rocío. Ahí estaba el tío, cubata en ristre y cordón de la virgen al pescuezo, dándose el lote con la viuda de España, riéndose de los pobres, con las alforjas llenas de dinero público. La cima del éxito para un camarero venido arriba a base de arrimarse al poder, primero, y ejercerlo después sin más alergia que al polen, si la tenía. De aquellos días también recuerdo a Maite Zaldívar, su despechada esposa, reclamándole lo suyo cual leona herida mirando por sus crías. "Julián, tus hijas", le espetaba a cualquier cámara que le pusieran por delante. Como si ella no hubiera exprimido los billetes que llegaban a casa hasta que el pájaro abandonó el nido.

Después vino la cárcel. Las rupturas. El cáncer. La ruina. Y el nota con pintas, el preboste que se amarraba el cinto a la sobaquera para marcar paquete, el machote que se encaraba con cualquiera que osara tocarle los atributos, mutó en el espectro que seremos todos cuando nos llegue la hora. Enfermo sin cura, y de pena por sí mismo, el padre pródigo pidió perdón a Maite por pensar con la entrepierna, y esta tuvo la grandeza de cuidar del moribundo y la astucia de volver a casarse para asegurar la herencia de sus hijas y su pensión de viuda, que una cosa es ser buena y otra, tonta. Descanse en paz Julián Muñoz, Cachuli, certero mote que le pusieron de crío. Valiente figura. Corrupto, vividor, sinvergüenza, pero transparente. No seré yo quien blanquee ese sepulcro, pero no es ni el primero ni el último ni el más listo de la especie. Otros siguen casados por la santa madre iglesia mientras hacen de su capa un sayo, dictan sus memorias a rapsodas forasteras y crean fundaciones para que sus hijas hereden su bolsa, ya que no su reino.



EL PAÍS y GSK organizan el foro Prevención para un futuro saludable, un espacio de diálogo en el que se analizarán de la mano de los expertos las claves para potenciar una cultura de prevención y cuidado para asegurar un futuro más saludable para todos.

El 15 de octubre a las 09:30 en Espacio Downtown

C/ de la Paloma, 15, Madrid.

Más información y registro:



